

España luchará por las medallas en el Eurobasket tras vencer a Finlandia en una gran segunda parte. Alemania será su rival el VIERNES PORLUCAS SÁEZ-BRAVO / PÁGINA 32



**FUTBOL CHAMPIONS** 

Noche negra en Alemania. El Barça vuelve a tropezar ante el Bayern (2-0) y el Leverkusen gana 2-0 al Atlético PAGINA34

# EL#MUNDO

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

• La suerte de las naciones depende de su manera de alimentarse (Anthelme Brillat-Savarín) •

# La inflación impacta de lleno en los alimentos sanos y aboca a los vulnerables a la dieta basura

La bollería y el chocolate son los que menos se encarecen (6,9 y 4%), mientras la leche sube un 24% y las verduras un I2% ➤ Las familias con rentas más bajas son las grandes perjudicadas

### El Gobierno recoloca al marido de Teresa Ribera en la CNMV hasta 2026

Abandona la Comisión de la Competencia tras las críticas por su conflicto de interés POR CARLOS SEGOVIA / PÁG. 29

### ALEJANDRA OLCESE MADRID

Según confirmó ayer el Instituto Nacional de Estadística, los precios en España en agosto fueron de media un 10,5% más caros que hace un año. Sin embargo, la inflación afecta de manera muy desigual a los alimentos, pues mientras que los productos más saludables crecieron por encima de la media (la leche sube un 24% y las verduras un 12%), la bollería y el chocolate fueron los que menos se incrementaron (6,9 y 4% respectivamente).

Este deseguilibrio a la hora de llenar la cesta de la compra aboca a los hogares más vulnerables a una dieta más pobre.

PÁGINA 26 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

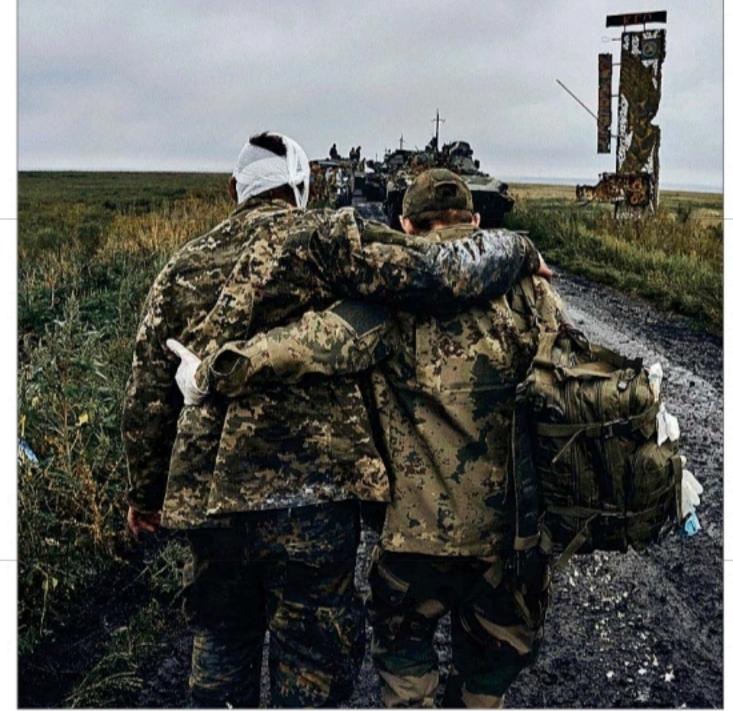

Un soldado del batallón médico de Ucrania ayuda a un compañero herido en el frente de Jarkov, K. LIBEROV / AP

### Un día en el batallón médico de Ucrania



ALBERTO ROJAS OSOKORKY (UCRANIA)

«Estamos quemados de ver tanto sufrimiento. Hemos perdido a 13 compañeros»

Aliados de Putin advierten en público de que pueden «perder la guerra» PÁGS. 18 Y 19

### Zarzuela avala el viaje del Emérito por su vínculo con Isabel II

Esgrime las relaciones familiares con los Windsor para no poner trabas a su presencia en el funeral

Zarzuela da via libre para que Juan Carlos I asista el próximo lunes al funeral de Isabel II, donde se en-

MARINA PINA MADRID contrará con su hijo Felipe VI. Entienden que en las citas familiares no deben exitir líneas rojas.

PÁGINAS 4 Y 5 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

### Un estudio señala la falta de profesores varones como factor del mayor fracaso de los chicos

España centra sus políticas en las chicas pese a liderar la UE en abandono masculino por olgar, sanmartín / Página 12

El PSOE de Madrid pide abrir los colegios 11 meses pese al rechazo de los docentes P. R. ROCES / M. BELVER / PÁG. 10

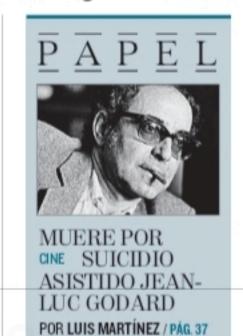

### **OPINIÓN**



COMENTARIOS LIBERALES

F. JIMÉNEZ LOSANTOS

### Pablenin por Madrid

en Madrid suele acabar con un chiste, un meme o una frase funeral sobre la Oposición a Ayuso. Es tanta la superioridad política de la Derecha sobre la Izquierda que sólo su sectarismo le impide imitar a Tony Blair ante el thatcherismo: copiar y heredar lo que no se puede derrotar. Pero en este último debate, si Ayuso no fuera mujer, la habrían acusado de violencia de género.

Aunque no hay criatura a la que el adjetivo basta cuadre mejor que a Mónica García, cuya voz oscila entre el mozo de mulas y el afilador afónico, ayer le ganó Alejandra Jacinto, de Podemos, que parece salida de la canción de Perales «y te has pintado la sonrisa de carmín / y te has colgado el bolso que te regaló; /y aquel vestido que nunca estrenaste /lo estrenas hoy». Y es que le pillaron el texto del discurso con las anotaciones para los gestos en mayúsculas.

Ayuso es calculadora en el discurso y gana los debates en el cuerpo a cuerpo posterior, así que los amigos de Maduro y la Kirchner, es decir, del genocidio y la cleptocracia, pensaron que lo fundamental era evitar que Jacinto improvisara, porque, cambiando golpes, Ayuso la mataba. Y como, amén de la sonrisa demasiado pintada de carmín, y dos tallas menos de lo

Los amigos de Maduro y la Kirchner pensaron que lo fundamental era evitar que Jacinto improvisara porque Ayuso la mataba

que aconseja su talle, es estrepitosamente inexpresiva, la aleccionaron sobre el gesto, frase por frase.

La productora debe de ser la Fábrica de la Trola, porque dos empezaron igual: «Cuando venía para acá, me ha dicho un taxista...». El del socialista Lobato se llamaba Julio y el de la comunista Jacinto, Iván, como los soldados de la URSS. Y según su clienta, se explayó: «Lo último que me dio fue un mensaje para usted que, como comprenderá (CON SONRISILLA SOCARRONA) no lo voy a reproducir literalmente...». Para hablar de la FP le apuntaron: «(MUY MOLESTA EN TU ACTITUD)». Y para la vivienda, por si se le escapaba la referencia a Espinar, le gritaron: «(MÁS ENFADADA AÚN)». Alguien grabó el texto y el jolgorio fue, claro, mayúsculo. Si el guionista es machirulo, Jacinto, que es anchurosa y regordía, debería azotarlo hasta sangrar, como soñaba Pablenin con Marilo.

En las primeras encuestas de Madrid, Podemos desaparece. Así que el Apuntador Jefe debería abandonar Al Qaeda (La Base), la telemercería que le ha puesto Roures, y presentarse para salvar la empresa y salvamos del fascismo. Porque, a este paso, no pasa, arrasa. EL ENTUSIASMO con el que nuestros republicanos y nacionalistas con mejor olfato político se han sumado a la despedida de Isabel II –«una figura histórica de enorme trascendencia», proclamó Aragonès; «supo ganarse el favor de la ciudadanía británica y el respeto internacional», subrayó Urkullu– está muy bien traído de su parte, debido a las corrosivas consecuencias que los festejos mortuorios por la reina británica tienen en la democracia española y, concretamente, para la Casa Real cuando se comparan con el injustificable destierro que sufre don Juan Carlos.

No hay contradicción, ni hipocresía, pues, en las amables palabras de los dos presidentes todavía autonómicos. Tampoco novedad: en otras ocasiones ya ensalzaron la supuesta neutralidad de Isabel II respecto a las tensiones territoriales británicas para, acto seguido, ir a lo que les interesaba: presentar al Rey español como un absolutista castellano. Un tramposo juego de comparaciones en el que la fastuosa despedida a Lili beth sirve para hurgar en la herida supurante, porque el cariño que

el pueblo y las instituciones están mostrando por Isabel, así como la unanimidad para elevarla a la categoría de icono global —de facto, una segunda entronización—, son el reverso insoportable del ostracismo al que se condena a don Juan Carlos. Y plantean a la sociedad española la incómoda cuestión de cómo despedirá a su antiguo jefe de Estado, llegado el trágico día.

Uno de los elementos destacados en los

tierro de don Juan Carlos. Y el que hace que tantos acepten como inevitable la que es una operación diseñada por Sánchez para, encerrando al anciano Rey en la jaula de Abu Dhabi, tener atrapado en Zarzuela al Rey Felipe.

Si algo muestra la biografía de Isabel II es que resulta imposible fortalecer la Corona si se maltrata a la persona que la representa. En su reinado, fue arropada y

### **EL ÚLTIMO ESCAÑO**

### IÑAKI ELLAKURÍA



### El retorno del Rey

obituarios de la Windsor, y que ese maravilloso artefacto de propaganda llamado The Crown transmite, es la creencia de que la institución debe prevalecer sobre la persona si quiere sobrevivir en democracia, aunque sea como un encantador anacronismo. Justamente, el argumento que utiliza el Gobierno para mantener el desguiada. Se minimizaron sus errores y se ensalzaron sus aciertos. Justo aquello que la Casa Real y nuestros gobiernos ni supieron ni quisieron hacer con una persona decisiva en la transición de España a la democracia y quien ahora, como abuelo, debe estar con su familia y, como Rey, aguardar la muerte junto a su pueblo.

### RICARDO



¿CÓMO se decía zona de confort antes de que se dijera zona de confort? ¿Tranquilidad? ¿Distancia? ¿Comodidad? ¿Inopia?

Pues de ahí pretende sacar Sánchez a Feijóo. Al parecer, la estrategia pasa por «poner el foco» –las comillas son de La Razón– en el líder de la oposición porque «de incógnito no se pue de llegar a La Moncloa» (una afirmación de lo más misteriosa).

Además, sostienen fuentes del PSOE que el llamado efecto Feijóo es el «desconocimiento de Feijóo» porque su imagen de buen gestor cuando estaba en Galicia es producto de que apenas salía 20 segundos en el telediario. De ahí que quieran que se repita el debate que tuvo lugar en el Senado y en el que a Feijóo le bastaron 25 minutos para desmontar las dos horas y media de palabrería que profirió el presidente. Pero nada, los socialistas están empeñados en volver a escenificar ese formato desigual en vista del «resultado» del mismo.

Se dice síndrome de la Moncloa a la enfermedad que aqueja a todos los jefes del Gobierno cuyo síntoma esencial es pensar que España empieza y acaba entre los muros del complejo. «Presidente, cumbre» o «ahí has estado bien» pueden ser algunos giros que emplean los asesores que saben que su puestecillo depende de que el presidente esté satisfecho consigo mismo. ¿Que le pitan en Sevilla? «Son cuatro fachas organizados». Porque lo complejo de la Moncloa es preci-

cuchar lo que no quiere oir. Dicen que las vajillas vuelan.

El PSOE no va a tener fácil poner en evidencia a Feijóo. De momento, todos los intentos por identificar/enfrentar (eso da igual) al líder del PP con Vox (la cuadratura de Redondo) han sido un fracaso. Feijóo tiene su electorado y Vox, también. Y muchos no volverán al PP.

Es curioso el apodo con el que el PP

### NADA POR ESCRITO

EMILIA LANDALUCE



### **Tiburones**

samente sacar a su morador de la llamada zona de confort que en este caso sería explicar a Sánchez que Feijóo le dio un buen repaso en el Senado y que muchos ciudadanos tienen de él un mal concepto. ¿Prepotente? ¿Mentiroso? ¿Que parece que solo le interesa el poder? Ya se sabe que Sánchez se toma bastante mal es-

bautizó al gallego hace muchos años: el tiburón. Algo parecido a lo que se supone que es Sánchez. Un depredador que nada siempre hacia delante.

Aunque Sánchez lo interprete en línea con su discurso. Quizás por eso no dice nada con su palabrería hueca. Quien nada no se ahoga, pensará.

4 95482548

### **OPINIÓN**



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECT OR ADJUNT O: Vicente Ruiz

ADJUNTO AL DIRECTOR: Francisco Pascual SUBDIRECTORES

Roberto Benito, Juan Fornieles, María González Manteca, Jorge Bustos, Loyre Iglesias, Silvia Román, Carlos Segovia, Esteban Urreiztieta, Maite Pico.



EDIT ORA: Unidad Editorial Información

Unidad Editorial Información General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28 033 Madrid. Teléton o de contacto: 91 443 50 00 DIRECTOR DE NEGOCIO:

José Jesús López Gálvez

ADMINISTRADORES: Stofania Bodogni Nicola Speroni DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD: Sorgio Cobos

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas , Pedro J. Ramirez, Balbino Fraga y Juan González

### La OTAN divide al Gobierno todavía

EL AVANCE de la contraofensiva ucraniana no solo está logrando recuperar una proporción notable de terreno invadido en muy poco tiempo, tanto en el norte como en el sur del país, lo que eleva la moral del ejército resistente: también está empezando a romper la omertá impuesta por Putin en Rusia. Aunque la propaganda del régimen quiere aparentar normalidad llamando "reagrupamiento" a la retirada, cada vez es más difícil mantener engañados y callados a sectores significativos de la esfera pública rusa. Por primera vez desde que comenzó la invasión, Putin recibe la presión pública tanto de los opositores como del ala dura del régimen. Los primeros, en un admirable ejercicio de coraje, son ese centenar de concejales de tres ciudades rusas -entre ellas San Petersburgo, cuna política de Putin- que exigen la marcha del único responsable de la catastrófica invasión. Los segundos, por su parte, piden represalias salvajes contra los mandos militares que han dirigido la campaña con tan desastrosos resultados hasta la fecha.

En la Duma por primera vez se oye hablar de «guerra», rompiendo el eufemismo oficial de «operación militar especial». Algunos parlamentarios reclaman una leva obligatoria para enviar más hombres al frente, algo a
lo que Putin se resiste de momento, consciente de la erosión que semejante decisión supondría. Para colmo, y
aprovechando que la guerra absorbe toda la atención
del Kremlin, Azerbaiyán ha decidido reactivar su viejo
conflicto con Armenia –aliada militar de Rusia– realizando un ataque que ha causado un centenar de bajas. Pu-

tin ha tenido que negociar a toda velocidad un alto el fuego entre ambos países, pues en plena retirada de territorio ucraniano no se puede permitir enviar tropas a un nuevo frente, pero en todo caso revela la debilidad geopolítica que proyecta Rusia en estos momentos.

No cabe anticipar un triunfo de Kiev que sigue resultando difícil. La reacción de Putin, sometido a una presión dentro de sus fronteras desconocida para él, es imprevisible. Pero el éxito de Zelenski, auxiliado militarmente por las potencias democráticas, ya es incontestable y permite concebir esperanzas de victoria. Para que esas esperanzas tengan una oportunidad de concretarse, Occidente no puede flaquear. El momento, como sabe Blinken, es ahora. Por eso resulta tan decepcionante la división en materia de Defensa que volvió a escenificarse en el Gobierno de coalición. Podemos, legatario de un antiamericanismo caduco y adolescente que todavía le lleva a oponerse a la OTAN -esa organización que vela por las libertades políticas en una democracia liberal como España-, decidió abstenerse en la votación que dirimía la incorporación de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica.

Cabe preguntarse en qué posición queda el crédito de España cuando, tras comprometerse Sánchez a incrementar el presupuesto de Defensa, una parte de su Ejecutivo anticipa su posi-

La imagen del país se resiente de la falta de apoyo de Podemos a Ucrania

ción contraria a ese incremento y se niega a apoyar el refuerzo de la organización. La condición de aliado exige estar a la altura del desafío histórico. Lamentablemente la composición ideológica de este Gobierno, lastrado por querencias antisistema, priva a nuestro país de la imagen de seriedad internacional que merecería.

### Don Juan Carlos y la normalidad institucional

LA ASISTENCIA de Don Juan Carlos al funeral de Isabel II debe encuadrarse en el ámbito de la normalidad protocolaria, asumida
como tal por el propio servicio exterior de
Reino Unido desde el momento en que le
cursó invitación oficial. Cabe recordar que
Juan Carlos I es pariente de la difunta reina,
con la que mantuvo trato familiar a la largo
de su reinado. Parecía improbable que tomara la decisión de descartarse voluntariamente de un acto histórico de despedida en el
que, por lo demás, la representación institucional al más alto nivel corresponderá a Don
Felipe y Doña Letizia. Así quedará reflejado
en la liturgia del ceremonial británico.

Todo lo demás cae en el terreno de la conjetura, empezando por la presunta incomodidad de Don Felipe y siguiendo por las circunstancias de su reencuentro en Londres. La última vez que se vieron, con ocasión de la visita a Galicia de Juan Carlos I una vez archivadas todas sus causas judiciales, quizá el padre del Rey pudo haberse conducido con mayor discreción a fin de evitar perjuicios a la imagen de la Jefatura del Estado. En este sentido, cabe exigir al monarca emérito un ejercicio de prudencia que pueda redundar en beneficio de la Corona, en línea con la exigente línea de ejemplaridad que ha impuesto Felipe VI a un alto coste personal. Ojalá que las escenas que veamos contribuyan a la plena normalización de la institución.

### GALLEGO & REY





### La inflación se ceba con los vulnerables

LA SOLA enunciación del dato que difundió ayer el Instituto Nacional de Estadística resulta escalofriante: comprar alimentos y bebidas no alcohólicas costó este agosto un 13,8% más que hace un año. Se trata del porcentaje más alto al menos desde 1994. Pero si se analiza producto por producto, el balance resulta aún más inquietante, puesto que los alimentos que más suben son los más necesarios para una dieta equilibrada. La leche es un 26% más cara; los huevos, un 22,4%; el pollo, un 17,6% y las frutas y verduras, un 12,1%. Lo más asequible, en cambio, son las meriendas menos sanas: bollos, chocolate o refrescos.

Una consecuencia especialmente indeseable de todo esto es la condena añadida a las familias más vulnerables, que a menudo se verán obligadas a optar por alimentos menos beneficiosos para su salud pero más baratos. Resulta fácil adivinar que los perjudicados serán, una vez más, los niños. La obesidad infantil es una preocupación de primer orden en el mundo occidental y en concreto en España, donde según la Sociedad Española de Cardiología el 40% de los menores de entre tres y ocho años padece obesidad o sobrepeso.

Ante este problema evidente, la vicepresidenta Díaz y el ministro Garzón –hasta ahora silente sobre un asunto que le compete de lleno– han iniciado una campaña con más tintes propagandísticos que efectos reales, planteando un absurdo: mientras piden colaboración a las grandes distribuidoras para que ofrezcanuna cesta de productos básicos a bajo precio, ruegan a los españoles que consuman en el pequeño comercio, donde los precios son necesariamente más altos. Alberto Núñez Feijóo, que puede apuntarse el éxito de la bajada del IVA del gas, ha recogido la petición de las patronales de la distribución y pide al Gobierno que reduzca el IVA de los alimentos básicos. Conviene recordar aquí que por la carne y el pescado el Ejecutivo central recauda un 10% y el 4% en el caso del pan, la leche o las frutas. La propuesta, inspirada en la suspensión temporal del IVA que Alemania aplicó en el primer año de la pandemia, no es ninguna locura si se ejecuta con inteligencia. Donde no reside la solución es en el demagógico tope de los precios, experiencia que se ha demostrado fallida allí donde se ha ensayado.

Contra una inflación implacable, preocupación primera de los españoles, no caben juegos de despiste. Tampoco de ocultación. En plena escalada de precios lo que menos necesitan los ciudadanos son medidas populistas que persiguen impulsar carreras encalladas en lugar de aliviar la pérdida de poder adquisitivo.

# Vía libre de Zarzuela para las citas familiares del Emérito

- Se reencontrará el lunes en Londres con su hijo, con la Reina Letizia y con Doña Sofía
- Aunque el Gobierno apuntaba a que no iría, el Monarca es fiel a los usos de la realeza

MARINA PINA MADRID

Juan Carlos I ya tiene todo preparado para acudir al funeral de Isabel II. Sólo faltan las órdenes que llegarán desde Windsor para conocer los pormenores protocolarios de la ceremonia, pero su presencia es ya un hecho. A menos que un motivo de fuerza mayor impida que acuda, el Rey Padre y Felipe VI se reencontrarán en público el próximo lunes en Londres. Esta situación no molesta a Zarzuela, conscientes como son de que los funerales son citas familiares en las que no hay líneas rojas. Así sucedió en mayo de 2017 en el funeral por la Infanta Alicia de Borbón. En ese momento fue la Infanta Cristina quien centró la actualidad, pues su presencia –obvia para la Familia, pero novedosa para la prensa- suponía el primer encuentro con Don Felipe desde la proclamación. Pero aunque Juan Carlos I sabía por los precedentes que podría acudir al funeral en Reino Unido, filtró su asistencia a la prensa antes de confirmarla a Zarzuela para garantizar que no impedian su presencia en las exequias. A pesar del Gobierno.

Porque aunque el ministro José Manuel Albares alejó el pasado viernes la posibilidad de que el Rey emérito acudiera, en Casa Real se sabía que podría ocurrir. No se dudaba de que, si había invitación, Don Juan Carlos intentaria asistir. No sólo por los lazos familiares, sino por las costumbres reales. Los comentarios de los políticos sobre la presencia del ex jefe del Estado a título personal en una ceremonia a la que le han invitado no son ni valorables para Zarzuela. Ese «Casa Real tiene que estar contenta» pronunciado con ironia por Patxi López no es más que una alineación de los socialistas con sus socios de Gobierno, pues la máxima institución del Estado no se ha pronunciado y el equipo de Felipe VI podía imaginar lo que haría Juan Carlos I. Y también quienes conocen los usos



Juan Carlos I, en Zarzuela el pasado mayo tras pasar unos días en Sanxenxo. EFE

En Casa Real están más tranquilos tras la conversación de padre e hijo en mayo

Se desconoce si los cuatro pasarán la noche del domingo en el mismo hotel

También es una incógnita si será posible hacerles una foto juntos

y costumbres de la realeza europea, pues la noticia de la asistencia de Don Juan Carlos no se destaca en ningún medio británico a pesar de que el Rey emérito tiene un juicio pendiente en Londres. Si destacan, en cambio, la presencia de Jair Bolsonaro o la no invitación de Vladimir Putin.

Además, desde que Don Juan Carlos cambió su actitud tras el «tiempo amplio de conversación» que mantuvo en mayo con Felipe VI, en Casa Real están más tranquilos. En esas horas que el Jefe del Estado y su padre pasaron en el despacho de Zarzuela, Don Felipe le expuso que la única manera de salvaguardar con dignidad su legado era que confiara en él, en sus tiempos y en su forma de entender la Corona. Don Juan Carlos reflexionó y desde entonces mantuvo un estudiado silencio.

También abandonó la idea de regresar pronto a España. Aunque una vez más filtró a la prensa antes de comunicarlo a Zarzuela su presencia este lunes en el funeral de Isabel II. Era una manera de proteger su decisión.

#### **VIAJES POR SEPARADO**

El Rey Juan Carlos se reencontrará en Londres con su hijo, Felipe
VI, y con la Reina Doña Letizia.
También con Doña Sofía, a quien
en la visita que realizó a Zarzuela
el pasado mes de mayo la tuvo
que ver en la distancia, pues la
madre del Rey tenía Covid 19 y estuvo sentada con una FFP2 al lado
de una ventana. Aún se desconoce
cómo viajarán hasta la capital británica, pero es previsible que Don
Juan Carlos lo haga por sus propios medios y que hasta la cita del
funeral no vea a su hijo.

Don Felipe y Doña Letizia a cudirán al funeral y el mismo lunes volverán a Madrid, pues el martes el Rey entrega el Premio Camino Real de la Universidad de Alcalá de Henares a Rafa Nadal a las doce y media de la mañana. Se desconoce todavía si Doña Sofía viajará con ellos, pues la madre del Rey tiene compromisos en Nueva York hasta el jueves y no se sabe si regresará antes o viajará directamente a Londres.

También es una incógnita si la noche del domingo la Familia Real coincidirá en el mismo hotel. Los Reyes Felipe y Letizia se suelen quedar en un Meliá, mientras

que Doña Sofía elegía el Claridge cuando acudía a Londres a ver a su hermano Constantino. El único hecho es que los cuatro Reyes coincidirán de nuevo por primera vez desde enero de 2020, pero hasta que

fotografías juntos.

vez desde enero de EFE 2020, pero hasta que no llegue el momento exacto del funeral de Isabel II, no se desvelará si habrá posibilidad de hacerles

Felipe VI, en una cumbre de abogados ayer en Madrid.

A CONTRAPELO
SANTIAGO
GONZÁLEZ

Las pompas fúnebres Nos enteramos ayer de que los Reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía piensan acudir el lunes a la Abadía de Westminster por los funerales de Isabel II. Un titular nos explicaba que «El rey Juan Carlos tiene intención de acudir al funeral de Isabel II pese al rechazo de Pedro Sánchez». El presidente del Gobierno no es el único español que no ve con buenos ojos la presencia del Emérito en acontecimiento tan señalado. Sus socios de Gobierno se lo han tomado peor, si cabe, y ya lo creo que cabe. ¿Y quién es Pedro

Sánchez para prohibir a ningún ciudadano español viajar al funeral de un pariente a Londres o donde sea? Hizo causa común con el doctor su cómplice podemita en el Gobierno. El portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha opinado que invitar a un «delincuente fugado» al funeral de Estado de Isabel II deja muy claro «qué significa la monarquía en España y en el Reino Unido». Esta tristísima criatura debería tener en cuenta algunas circunstancias. En primer lugar, que el Rey emérito no ha sido conde-

nado por ningún tribunal y que no tiene ninguna caus a pendiente en España, tras haber cerra do la Fiscalía las tres diligencias de investigación que tenía abiertas contra Juan Carlos I, sin presentar querella contra él ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. De esta forma, se cierran todas las causas que el Rey emérito tenía pendientes en España y se da vía libre a su posible regreso a nuestro país.

Echenique pudo haber llamado «delincuente fugado» a **Puigdemont**, que sí tenía





# El PSOE alienta la ola de críticas a Juan Carlos I

Los socios lamentan que vaya al funeral de Isabel II y Moncloa no aclara quién lo pagará

#### MARISA CRUZ MADRID

Los principales socios de Pedro Sánchez, empezando por su hermano menor en el Gobierno, Unidas Podemos, criticaron y rechazaron ayer de plano la presencia de Juan Carlos I en los funerales de la reina Isabel II que se celebran el próximo lunes en Londres. Una crítica alentada por los propios socialistas y una asistencia que incluso desde La Moncloa se trata de esquivar al aseverar que será Felipe VI quien represente oficialmente a nuestro país en el acto y que su padre acude a título personal.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, fue ayer el más contundente en su crítica dirigida no sólo a la decisión del Emérito de acudir a las exequias de la monarca fallecida, sino también contra la Corona, tanto la británica como la española, por cursar una, y admitir la otra, dicha invitación: «Invitar a un delincuente fugado a un funeral de Estado», afirmó Echenique, «demuestra lo que es la monarquía».

Un gesto, la «invitación privada» por parte de la Casa Real británica al funeral, que la portavoz del Gobierno, la ministra Isabel Rodríguez, evitó valorar ayer, del mismo modo que no concretó quién pagará el desplazamiento de ida y vuelta desde Abu Dhabi hasta Londres de Juan Carlos I. «Nuestro país estará representado por el Rey Felipe», repitió Rodríguez para tratar de zanjar toda polémica, informa Vicente Coll.

El PSOE, a través de su portavoz parlamentario, Patxi López, prefirió no comentar «decisiones personales por muy emérito que sea quien las adopte», pero a continuación expresó sus dudas acerca de la opinión que la Zarzuela pueda tener sobre la presencia de Juan Carlos I en el funeral. «No sé yo», aventuró López, «si la Casa Real está muy contenta con la decisión».

Antes que él, el líder de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, lamentó que el Rey emérito no muestre la misma premura en responder a las acusaciones de acoso que le ha lanzado Corinna Larsen y por las que hay abierto un procedimiento judicial civil en el Reino Unido, que la que ha demostrado al aceptar de inmediato la invitación de la Casa Real británica.

Más País, por boca de su portavoz, Íñigo Errejón, consideró que la presencia del Emérito el próximo lunes en la Abadía de Westminster «avergüenza a muchos, monárquicos y no monárquicos».

Junts dio un paso más y registró una pregunta que requiere respuesta por escrito al Gobierno y en la que pide que aclare si conoce cómo va a viajar el Emérito a Londres, si lo hará en avión privado y en cualquier caso si va a ser el Ejecutivo quien pague su traslado y estancia en el Reino Unido. Una cuestión que desde el Consejo de Ministros ya se evitó responder.



De septiembre. Es esta la fecha del funeralen Londres y la del reen cuentro de la Familia Real con el Emérito.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por el contrario, sí ve con buenos ojos que Juan Carlos I acuda al funeral. Así lo dijo durante un acto en Arévalo (Ávila): «La invitación acredita el interés de la casa real británica» en que el Emérito acuda. «Ante una invitación explícita de la casa real británica, que además mantiene parentesco con la española, me parece oportuno, adecuado y lógico que Juan Carlos I responda si y pueda acudir» junto a Felipe VI, añadió, a preguntas de la prensa, informa Juanma Lamet.

caus as pendientes en España y se fugó en la mejor tradición de los golpistas catalanes. **Dencàs** lo hizo por una alcantarilla en octubre de 1934 y él en el maletero de un coche en noviembre de 2017. Pudo haberse confesado él mismo autor de delitos por los que sí ha sido condenado, aunque no ha cumplido la condena: el abono de 11.040 euros a la Seguridad Social por no contratar a su asistente.

Esto deja claro lo que significa la monarquía en España y en el Reino Unido, dice este mindundi que empezó a forjar sus ideas republicanas en su Argentina natal y que conserva una ligazón sentimental con la república que presidió y aún vicepreside Cristina Fernández de Kirchner, saqueadora las arcas públicas argentinas, cómplice del atentado contra AMIA, en el que hubo más de 80 víctimas mortales y todo indica que inductora del asesinato del fiscal Alberto Nissman. Este pobre hombre debería ir con más tiento al regalar calificaciones de delincuentes.

Don Juan Carlos filtró su intención de acudir a los funerales por su augusta prima y lo hizo antes de comunicárselo al Rey Felipe VI, a la Jefatura del Estado. Y digo yo, qué necesidad tenía el monarca emérito de darse este capricho. No creo que su asistencia a las exequias por la Reina Isabel en Londres deban tener más tasa que la invitación por la familia de la finada y la aceptación de la misma por parte de Don Juan Carlos. Mediaba además, razón de parentesco: ambos eran primos en tanto que ta-

taranietos de la Reina Victoria. Pero el Emérito siempre acaba liándola. Es una pena, porque yo le tuve mucha ley por su contribución a la democracia española y por esos cuarenta años sin precedentes en la historia de España. Es de esperar que lo tenga todo bien medido, no vaya a ser que la familia real británica haya invitado a los funerales al juez Matthew Nicklin, que le tiene causa abierta en Reino Unido por la denuncia de Corinna Larsen, otro lío absurdo y extemporáneo.

EL MUNDO. MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### **ESPAÑA**



La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, seguida de la de Justicia, Pilar Llop, ayer, Alberto Ortega/EP

# Llop pide dejar trabajar al CGPJ tras meses de presión

### Pese a expirar el plazo, Moncloa da «unos días» para la negociación

### VICENTE COLL MADRID

Expiró el plazo, pero se extendió el margen de nuevo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) agotó ayer la fecha impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez para nombrar a sus dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). No obstante, La Moncloa confía en que «en unos días» ya exista un acuerdo que permita la designación de estos dos vocales, momento al que esperará el Ejecutivo de coalición para seleccionar respectivamente a sus dos aspirantes. La reunión del CGPJ para arrancar esta negociación está programada para este viernes.

Tal y como informó EL MUNDO el martes, el Gobierno daba por incumplido esta última linea roja y llamaba a «respetar los tiempos» del CGPJ en su trabajo de designación. Todo, tras semanas advirtiendo y remarcando la obligación del CGPJ de «cumplir los plazos legales». Pero tras el Consejo de Ministros de ayer, en el que se acreditó esta nueva prórroga, la titular de Justicia, Pilar Llop, acusó al principal partido de la oposición de ser el único causante de este enquistamiento, al mismo tiempo que destacó la «altísima responsabilidad» que tiene el CGPJ.

«Estamos en una situación de bloqueo institucional exclusivamente por culpa del PP», señaló Llop, queconsidera «injusto» el hecho de «descargar toda la responsabilidad sobre los vocales del CGPJ», al mismo tiempo que pidió «dejarles trabajar» para que en cuestión de «días» se desblo quee una situación que en el Gobierno aseguran que preocupa cada vez más a la ciudadanía.

Así lo corrobora la propia Llop, que ayer se puso como ejemplo: la ministra de Justicia confesó que cuando viaja «a veces» en metro o autobús escucha a la gente «hablar de este tema». Un escenario con el que el Ejecutivo, que se encuentra en fase de acercamiento a la calle, pretende desmentir a aquellos que dicen que el bloqueo institucional está «fuera de la órbita del día a día de los ciudadanos» y presionar así al PP para solventarlo de manera inmediata.

«Todos los ciudadanos», remarcó la titular de Justicia, «están muy

### La ministra dice que «a veces» coge el tren o el bus y oye a la gente hablar del CGPJ

preocupados» ante «un tema tan importante como la renovación de un órgano constitucional». «Han entendido la trascendencia de esto que nos afecta directamente», insistió.

Un paradigma que, por el momento, no reflejan los sondeos demoscópicos. En el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado en julio, se cifra en un 1,7% los españoles que consideran que la «falta de acuerdos» y la «inestabilidad» son el principal problema del país. La Administración de la Justicia era la primera preocupación del 0,2% de la ciudadanía. Ahora, desde el Ejecutivo se asevera que esta es una de las grandes inquietudes de la población para empujar al PP a que no demore más la renovación de los órganos.

De hecho, en el seno del Gobierno entienden que la estrategia de Alberto Núñez Feijóo es dañar y perjudicar la gestión de Pedro Sánchez con su negativa a encarrilar definitivamente la renovación de los órganos judiciales. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, acusó ayer a los populares de bloquear de «manera clara» el cumplimiento constitucional en busca de «derogar» los avances sociales del Gobierno de coalición durante esta legislatura, Llop, además, señaló el alto coste económico que tiene la situación, que terminan pagando los ciudadanos: «Está costando una millonada», resumió.

En suma, la ministra de Justicia anunció que trasladará el estado de la situación al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que visitará nuestro país, según avanzó, a finales de este mes. «Quiero que sepa cómo está la situación en este momento, que ya la conoce», advirtió Llop. «Pero quiero que me oiga a mí, quiero que escuche mi voz».

# Sánchez extiende sus críticas a la CEOE y a los medios

El presidente acusa al «poder del dinero» de intentar imponerse a la mayoría parlamentaria

### JUANMA LAMET MADRID

Los ciudadanos, «cuando son llamados a las urnas, votan, pero no eligen a los que realmente deciden». ¿Y quién decide, entonces? Para Pedro Sánchez, hay «poderes» que «influyen y están en su legítimo derecho de influir, pero que no pueden condicionar la política del país». Se refiere a los grandes empresarios, a los que anoche les pidió, como a la CEOE, que «arrimen el hombro» y que «desbloqueen los convenios colectivos».

En una entrevista concedida al canal 24h de TVE, el presidente del Gobierno ahondó aún más en sus críticas al Ibex y volvió a asegurar que el PP «defiende unos intereses» que son los de la banca o los grandes grupos energéticos. Como botón de muestra, dijo que la oposición de los populares a la excepción

ibérica «representa una cierta insolvencia y una defensa incluso desesperada de los intereses de las grandes empresas de nuestro país».

Sánchez no sólo descargó su artillería pesada sobre el principal partido de la oposición y la élite empresarial, sino que la extendió a algunos medios de comunicación, sin citarlos: «Lo que tengo muy claro es que sé que la derecha política, económica y mediática quiere que los progresistas nos rindamos, y no nos vamos a rendir».

El jefe del Ejecutivo profundizó en la senda que emprendió en el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo del pasado martes 6, en el Senado, y justificó los impuestos a las eléctricas y a la banca como una manera de «hacer un reparto justo de la carga y las consecuencias de la guerra» de

Ucrania. De hecho, incidió en que la banca recibió ayuda pública en la anterior crisis pero ahora rechaza ser ella la que contribuye un poco más.

«Yo no tengo en contra de las grandes empresas energéticas, pero sí digo que en crisis hay empresas que se benefician mucho más que otras. Y en este caso están las entidades financieras y las energéticas; ya es hora de que arrimen el hombro», detalló el presidente, quien advirtió de que «Putin está usando el gas como un arma de guerra». Precisamente sobre el gas, se mostró bastante optimista sobre la viabilidad del gasoducto Midcat que uniría España con Francia, y al que se ha negado Emmanuel Macron: «Espero que podamos convencer al Gobierno francés. Es una cuestión europea. Pienso en Alemania, que tiene una alta dependencia del gas ruso».

Sobre la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Sánchez resumió que «se podría desbloquear en cinco minutos», y aseguro que le «consta» que «se está negociando» entre los vocales del sector progresista y los del conservador. «No dudo que en unos días tendremos la propuesta del CGPJ de esos dos magistrados», dijo, tras hacer «un llamamiento a la responsabilidad para que cuanto antes podamos tener esos candidatos al Tribunal Constitucional».

Este órgano es clave porque, para el presidente, el PP lo que quiere es «derogar avances del poder legislativo» antes de que el TC emita



Sánche z durante la entrevista de anoche. RTVE

### «En unos días habrá una propuesta del CGPJ» para el Constitucional, dijo

sentencia. Feijóo dijo el lunes que, si llega a La Moncloa, derogará las leyes que los populares tienen recurridas ante el Constitucional: la del aborto, la de Eutanasia o de Educación. «El PP está utilizando otraforma de poder», acusó Sánchez, de nuevo. Por último, quiso conjurarse contra las encuestas.

# La ampliación de la OTÂN abre otra fisura en Moncloa

Los 'morados' se abstendrán a la adhesión de Suecia y Finlandia tras un fuerte debate

#### VICENTE COLL MADRID

Tras semanas de división interna y fuerte debate, fumata blanca: Unidas Podemos se abstendrá en la votación en el Congreso de los Diputados sobre la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, asunto que se abordó ayer en el Pleno y que se votará mañana. Un gesto con el que el miembro minoritario del Gobierno vuelve a poner tierra de por medio respecto al PSOE, su socio de coalición, que sí ve favorable la ampliación de la Alianza Atlantica y que, con el apoyo del Partido Popular, garantiza el respaldo al protocolo de adhesión.

Fue el propio portavoz parlamentario de los morados, Pablo Echenique, quien justificó ayer la abstención de su grupo: el rechazo que despierta en Unidas Podemos la Alianza Atlántica es total, pero el respeto que se tiene sobre las decisiones soberanas de ambos países obliga a la formación a buscar una que forman Unidas Podemos buscó una respuesta común que no ha llegado hasta ahora, cuando la ampliación ha de votarse en el Congreso de los Diputados. Desde el inicio de la guerra en

selas el pasado 5 de julio. Desde en-

tonces, el conglomerado de marcas

Ucrania, Unidas Podemos se ha mostrado distante con el PSOE en numerosos asuntos y ha abierto frentes con su socio en relación al envío de armamento, el aumento de gasto en Defensa o el papel que España juegue en el conflicto como parte de la Alianza Atlántica. En este sentido, desde el sector morado del Ejecutivo siempre se ha apostado por la vía diplomática y el marco de la Unión Europea para encontrar la solución pacifica a la guerra y huir de la escalada belicista en la que los socialistas, creen, están parti cipando activamente.

No obstante, la inclusión de Suecia y Finlandia en la OTAN, que se debatió ayer en el Pleno del Congreso por la via de urgencia -es decir, sin pasar por la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Bajaabrió un fuerte debate interno en las formaciones que componen el

espacio morado, desde donde acla-

ran que se tiene el máximo respeto

CONTRACTOR

Pablo Echenique, ayer en el Congreso, E. PARRA/EP

países comunitarios, lo cual ha imposibilitado que el grupo haya optado por la rotundidad del no.

«Es verdad que hay un debate en el grupo parlamentario, pero la posición del grupo es la abstención», zanjó Echenique sobre las diferentes opiniones existentes entre las formaciones que forman parte del espacio confederal en la Cámara.

El PSOE, por su parte, echó balones fuera sobre el último desmarque de su aliado en el Gobierno y pidió, como hace Podemos habitualmente, normalizar las diferencias en el corazón del Consejo de Ministros. El portavoz parlamentario socialista, Patxi López, restó importancia a la negativa morada: «No tenemos la misma posición en todo, para todo y con todo», dijo a pesar de la falta de unidad en la cúpula del Ejecutivo, a pesar

del apoyo explícito que mostró el presidente a principios de verano a la incorporación de Suecia y Finlandia. Eso sí, López advirtió a Podemos de que no entendía su postura, ya que estos dos «no son países extraños» para España.

PSOE y PP. Con los 208 apoyos de sus diputados, la votación se as egura la luzverde mañana en el Pleno.



postura neutra sobre la inclusión de Suecia y Finlandia.

«Todo el mundo sabe lo que pensamos de la OTAN. No es ningún secreto. Pero al mismo tiempo pensamos que es un tema que afecta a la soberanía de Finlandia y de Suecia», admitió Echenique antes del Pleno, «Estos dos motivos definen nuestro voto e impiden que sea a favor y también impiden que sea en contra. Por lo tanto, la posición del grupo es la abstención».

La postura del miembro minoritario del Consejo de Ministros abre una nueva brecha con el PSOE, especialmente después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoyara públicamente la ampliación de la OTAN durante la pasada cumbre de la Alianza, celebrada en Madrid a finales de junio. Allí, el jefe del Ejecutivo admitió que la inclusión de Suecia y Finlandia a la OTAN «si no es ahora, será más tarde, pero al final llegará su ingreso», y deseó «éxito» a la cúpula de la Alianza en los trabajos de negociación para esta ampliación, que finalmente contó con el visto bueno de Turquía y cuyos protocolos de adhesión se firmaron en Bru-



'TXEROKI' NO SABE NADA. La Audiencia Nacional comenzó ayer un nuevo juicio a Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki'. El ex jefe de ETA cumple condena en Francia y ha vuelto a ser entregado a España para varios juicios. El

primero, por un coche bomba en Bilbao que dejó varios heridos. «No participé en esta acción y no sé nada al respecto», dijo. La Audiencia ya ha condenado anteriormente a 'Txeroki' a penas que suman cientos de años.

### Las víctimas, contra los votos de Bildu

Una veintena de asociaciones reclama no contar con su apoyo si ETA no ayuda a aclarar los atentados

### MANUEL MARRACO MADRID

Una veintena de asociaciones de víctimas ha firmado un manifiesto conjunto en el que reclaman un «cordón sanitario» contra los «votos de sangre» de EH Bildu mientras los miembros y jefes de ETA «no colaboren con los 379 asesinatos sin esclarecer».

El escrito recuerda que el Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de abril un informe en el que reclamaba a las instituciones españolas hacer todo lo posible por evitar la impunidad, resaltando que en los últimos cinco años ningún etarra había cooperado para aclarar atentados. Etarras que sí están disfrutando de los acercamientos acordados por el Gobierno, añaden las asociaciones.

«Tras cinco años de investigación de la Eurocámara, no hay etarras ni miembros de EH Bildu que colaboren en el citado esclarecimiento, por lo que entendemos que es necesario hacer algo más contundente», afirma el documento. «No podemos permitir que una agrupación política amparada por

la legislación democrática no coopere en la resolución de tamaños asesinatos. Por eso hacemos un llamamiento a todos los partidos a que no comiencen iniciativa parlamentaria alguna de la mano de EH Bildu. Sus votos de sangre no pueden ser blanqueados por el resto de formaciones. Ningún partido democrático debe desentenderse de la insoportable situación que sufren las víctimas de estos asesinatos sin resolver que hacen de España un estado anómalo y un paraíso de impunidad terrorista», añade.

Fuentes de las asociaciones resaltan que a la cabeza de EH Bildu está Arnaldo Otegi, condenado en su día a seis años de prisión por un secuestro y recuerdan que el PSOE respaldó el informe europeo y sin embargo, está utilizando los votos de EH Bildu.

Los firmantes son la práctica totalidad de las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo. Incluyen a la AVT, Dignidad y Justicia, la Asociación de Víctimas del 11M o la Fundación Miguel Ángel Blanco.

# El PP propone un pacto «de igual a igual» con UPN en Navarra

Los 'populares' creen que el 'efecto Feijóo' los catapulta como alternativa de gobierno

#### JUANMA LAMET MADRID JOSEAN IZARRA VITORIA

El PP va completando poco a poco la renovación territorial previa a las elecciones autonómicas. La llegada de Alberto Núñez Feijóo destensó las relaciones de Génova con varias de las organizaciones regionales del partido, pero quedan cabos sueltos que el dirigente gallego aún no ha resuelto. Y uno de los principales es el de Navarra. Tras la renuncia de Ana Beltrán a seguir pilotando el aparato popular en la región foral, Feijóo ha encomendado al número cuatro del partido, Miguel Tellado, y al coordinador genera de los populares, Elías Bendodo, las negociaciones para recuperar el brio de la marca PP en Navarra y lograr «que el centroderecha vuelva a gobernar» en uno de sus feudos tradicionales.

Antes que nada, en Génova tienen una cosa muy clara: Navarra Suma ya no existirá más. El pacto de UPN, PP y Cs duraba hasta 2023, y no se reeditará. Primero, porque la formación naranja tiene muy dificil sobrevivir, pese a la pujanza de su lider, el ex consejero autonómico Carlos Pérez-Nievas. Y en segundo lugar, porque el PP sólo buscará un pacto con los regionalistas, y sin diluir su marca. «No renunciamos a una coalición con UPN, pero tampoco a nuestras siglas», alertan fuentes de la dirección nacional de Génova.

Como avanzó este diario, los populares quieren llegar a un pacto con

### Esparza cree que la subida del PP en los sondeos lo impulsará también a él en 2023

UPN para las elecciones de mayo. Pero a medida que pasan las semanas y las expectativas del PP mejoran, también lo hace su posición negociadora, de manera que la novedad, hoy por hoy, es que Feijoo ahora reclama negociar el pacto navarro «de igual a igual» con Javier Esparza. No como un socio secundario, sino al 50%, «De tú a tú», insisten las fuentes populares consultadas. «Creemos que nuestra situación actual es distinta que la que había antes [con la dirección de Pablo Casado]: de partido en quiebra hemos pasado a alternativa de Gobierno, y nuestras siglas no las vamos a esconder ni a maquillar», apuntan las fuentes.

En el PP insisten en que el efecto Feijóo hace que la negociación deba acometerse entre iguales, y siempre dejando al PSOE fuera de la operación. Hay que recordar que la socialista María Chivite gobierna en esta



Alberto Núñez Feijóo, ayer, visitando una fábrica de equipamientos exteriores en Arévalo (Ávila). TAREK /PP

### FRAGMENTACIÓN

Incógnita. Los diputados
Sergio Sayas y Carlos GarcíaAdanero, que fueron
suspendidos de militancia en
UPN por romper la disciplina de
voto, han conformado una
plataforma cívica denominada
Navarra, toda una incógnita en
el fraccionado espacio de
centroderecha de la región.

Críticas. Sayas y Adanero, muy críticos con Esparza, aún no han aclarado si crearán una nueva formación política que tendría que competir con UPN, PP, Cs y Vox por el voto de centroderecha en 2023. Geroa Bai y Podemos, además del apoyo externo de EH Bildu. El PP cree que acercarse al PSOE fue, precisamente, lo que provocó la crisis de los regionalistas navarros, que acabó con la expulsión de los diputados nacionales Sergio Sayas y Carlos García Adanero: «UPN tiene que decidir si su socio preferente es el PP o es el PSOE. No pactaremos para darles los votos al PSOE».

Los dos nombres que tiene Feijóo sobre la mesa para liderar sus siglas tras la marcha de Beltrán son los de Amelia Salanueva –secretaria general de los populares en el Senado– y el concejal de Pamplona Javier García. «Pero no hemos abierto ese melón aún», reconocen en el PP.

Esparza se comprometió ante sus afiliados el pasado día 3 a defender un proyecto de gobierno «sin ataduras». Un mensaje que va más allá de la advertencia a Feijóo y con el que el líder de la formación regionalista navarra pretende marcar distancias con el resto de partidos que se presentan a las elecciones autonómicas.

La dirección de UPN no tiene fijada ninguna fecha para decidir si se presentará en solitario en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 o explorará una nueva coalición con PP e, incluso, con Ciudadanos. Esparza ha reforzado su relación con su estructura local –UPN cuenta con 64 comités locales en Navarra- y da por hecho que el crecimiento del voto de centroderecha que auguran las encuestas tendrán un reflejo en Navarra. Esparza adoptará aquella decisión «quemás acerque a UPN a gobernar» tras dos legislaturas en las que ha gobernado la segunda lista en votos.

### Ceuta nombra 'persona non grata' a la ex ministra Trujillo

#### ANTONIO SEMPERE CEUTA

El pleno de la Asamblea de Ceuta aprobó ayer por unanimidad la declaración de persona non grata a la ex ministra socialista María Antonia Trujillo por la las declaraciones vertidas en contra de la españolidad de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla durante su intervención en un congreso en Tetuán. Durante su intervención, afirmó que ambas ciudades «suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos» y «son vestigios del pasado que interfieren» en sus relaciones con España.

Tras la votación, los grupos políticos defendieron que la españolidad de Ceuta es cuestión de Estado y no cabe ninguna negociación, bajo ningún término, ni el cuestionamiento de ambas ciudades como parte indisoluble del Estado. Las declaraciones de Trujillo, expusieron, «son un desprecio a los sentimientos de ceuties y melillenses». El representante de Vox en Ceuta, Carlos Verdejo, fue más allá y pidió a los restantes grupos políticos que la moción también fuera extensible al Partido Socialista. Lo acusó de ser «cómplice porque sigue utilizando las instalaciones de Ferraz como militante socialista» y sugirió que Trujillo está al servicio de los intereses de Marruecos.

Por su parte el portavoz y secretario general del PSOE de Ceuta, Juan Gutiérrez, fue contundente en su turno de palabra: «Condenamos las afirmaciones vertidas por una mujer que ya no tiene nada que ver con el partido socialista y los socialistas ceuties anteponemos la españolidad de Ceuta a ninguna sigla ni a ningun interés partidista». Tras la intervención de los portavoces, la Secretaría de la Asamblea de Ceuta procedió a autorizar la votación por el sistema electrónico. Resultó favorable a la propuesta por unanimidad, por lo que la ex ministra socialista Maria Antonia Trujillo es ya persona non grata en Ceuta.

El congreso en el que participó la ex ministra a principios de mes –organizado por organizado por la Universidad Abdelmalick Essaad y titulado Las relaciones entre Marruecos y España: ayer y hoy- contó también con la participación del ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que actuó como ponente. De hecho, fue él quien abrió las sesiones en la universidad marroquí.

4\_95482548

# Pere Aragonès choca de nuevo con la ANC

La entidad exige declarar la independencia el próximo año o convocar ya elecciones

#### GERARD MELGAR BARCELONA

La distancia entre Pere Aragonès y la Asamblea Nacional Catalana (ANC) se ha hecho sideral. Tras una Diada marcada por la división en el independentismo y en la que ni el presidente de la Generalitat ni el resto de los principales dirigentes de Esquerra Republicana participaron en la manifestación de la entidad soberanista por su discurso contra los partidos, el jefe del Govern volvió a mostrar ayer su oposición a los planteamientos maximalistas de esta organización, que ha puesto una nueva fecha para la independencia de Cataluña: el próximo año.

Aragonès recibió en el Palau de la Generalitat a los dirigentes de la ANC, Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia para tratar de recomponer los lazos entre los distintos actores del movimiento secesionista. El president quiso mover ficha para despojarse del cartel de malo de la película que le ha colgado un sector del independentismo, el más refractario a seguir negociando con el Gobierno de Pedro Sánchez e identificado con el discurso rupturista de Junts per Catalunya.

La hoja de ruta trazada por el presidente catalán, sin embargo, no parece que vaya a encontrarse con la de la ANC ni a corto ni a medio plazo. Aragonès reconoció la semana pasada que la posibilidad de negociar un referéndum antes de 2024, en el marco de la mesa de diálogo, es una quimera teniendo en cuenta que el próximo año estará marcado por las elecciones municipales, autonómicas y generales. Esquerra tratará de rentabilizar en los próximos meses cualquier acuerdo con el Ejecutivo central en materia de «desjudicialización del conflicto» y protección de la lengua catalana frente a la táctica inmovilista que encarnan sus socios posconvergentes.

La presidenta de la Asamblea, Dolors Feliu, justificó su propuesta de declarar la independencia durante el segundo semestre de 2023 para que coincida con el turno presidencial del Consejo de la Unión Europea que recaerá en España: «Es una ventana de oportunidad que no podemos desaprovechar, ya que dará visibilidad y hará más difícil la represión». El planteamiento de la entidad organizadora de las grandes manifestaciones de la Diada durante la última década fue tildado de idea «improvisada» v hecha «deprisa y corriendo» por parte de la consejera de Presidencia, la republicana Laura Vilagrà, al término de la reunión a cuatro bandas. «Es evidente que hoy no se dan las condiciones para llevar a cabo una propuesta como la de la ANC», sentenció.

Entre sus proclamas del pasado

11 de septiembre, Feliu exigió la convocatoria de elecciones anticipadas si no hay visos de culminar la independencia en esta legislatura e incluso propuso presentar una lista cívica al margen de los partidos. Pese a que el lunes la presidenta de Junts, Laura Borràs, no descartó la salida de su formación del Ejecutivo de coalición argumentando que no se están cum-

### EL TC ADMITE LOS RECURSOS DEL 25%

Iniciativa de PP y Cs. El Constitucional admitió ayer a trámite los recursos presentados por PP y Cs contra varios artículos de la ley catalana que elimina el mínimo del 25% de castellano en las aulas de Cataluña.

El español, vehicular.
Uno de los fundamentos del recurso es que la Ley catalana omite cualquier referencia al castellano como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña, vulnerando la Constitución, el Estatut y la propia doctrina del TC.

pliendo los compromisos del pacto de legislatura, el Gobierno catalán quiso cerrar filas ayer descartando por ahora cualquier movimiento en el calendario electoral. «No hay ningún motivo que lo justifique y sería una mala noticia para Cataluña», zanjó la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, tras la reunión semanal del Gabinete.

También en la misma comparecencia, Jaume Giró enfrió el ánimo de ruptura de la coalición alentado desde algunos sectores de Junts. El consejero de Economía expresó que «lo mejor para el país y la causa independentista» es que el partido permanezca en el Govern.

No obstante, la división en la línea de actuación de las fuerzas secesionistas tuvo ayer un nuevo capítulo en la Mesa del Parlament. El órgano rector de la Cámara rechazó tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) que pedía recuperar la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017, que fue anulada por el Tribunal Constitucional diez días después de ser aprobada. Los votos a favor de JxCat y la CUP fueron insuficientes para contrarrestar el no del PSC y la abstención de ERC.

La Mesa del Parlament ya tumbó una ILP similar en el año 2019 también con la abstención de los miembros de Esquerra.



Pere Aragonès preside la reunión con los representantes de la ANC, Ómnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia ayer en Barcelona. EUROPA PRESS

### Pujol recupera el habla tras su operación

El equipo médico y la familia del ex presidente catalán se muestran prudentes sobre la posibles secuelas

#### C. FERNÁNDEZ BARCELONA E. UR REIZTIETA MADRID

Recuperada el habla y con ganas de irse pronto a casa, aunque aún débil y confuso. Así se encuentra el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, de 92 años, tras superar con éxito la intervención a la que fue sometido por un ictus. Su vida no corre peligro, con excepción de que puedan surgir complicaciones en las próximas horas. Por lo que está bajo vigilancia médica.

Aún bajo los efectos de la medicación sedante y acompañado por sus hijos, el equipo médico que lo atiende no puede precisar todavía acerca de posibles secuelas ni del proceso de recuperación que necesitará. Alberto Lleó, director del Servicio de Neurología del Hospital de Sant Pau de Barcelona, acompañado de Pol Camps, adjunto de la Unidad de Ictus, informaron ayer de que el ex presidente, de forma súbita, sufrió el lunes una afasia (problemas en el habla), por lo que fue trasladado al Hospital de Barcelona, centro privado, donde le diagnosticaron el ictus y lo derivaron, a las 17.00 horas, a un hospital de referencia para esta patología en Cataluña: el Hospital de Sant Pau, de la red pública. En este centro le aplicaron el llamado Código Ictus, con el que se logratratar a los afectados dentro de un periodo inferior a las 24 horas para así tratar de garantizar su super-

vivencia y máxima recuperación de funciones cerebrales.

El equipo médico señaló que no es habitual que pacientes mayores de 90 años se incorporen al Código Ictus (una afectación equivalente a un infarto cardíaco pero con efecto en el cerebro y que se da cuando un vaso sanguíneo sufre un bloqueo por culpa de un coágulo de sangre), pero que en el Sant Pau, que atiende a una población muy envejecida, el de Pujol no es un ca-

so excepcional. En este sentido, el equipo médico e hijos tuvieron en cuenta que había llegado a tiempo al centro de referencia, su situación biológica -«que no su DNI»- y los riesgos de la intervención necesaria para extraerle el coágulo del cerebro, y decidieron conjuntamente intervenirle.

Fuentes de la familia afirman que Pujol «se encuentra con carácter para levantarse» y ganas de volver a su domicilio, aunque sigue «muy confundido todavía». «Todo va en la línea de una recuperación de un hombre de 92 años y de una intervención dura», señalan. La misma prudencia que mantiene el equipo médico que le trata.

EL MUNDO. MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### **ESPAÑA**

# La conciliación 'acerca' a Ayuso y al PSOE

Los socialistas piden abrir los colegios once meses pese al rechazo de los docentes

#### PABLO R. ROCES MARTA BELVER MADRID

«El tono bronco que mantenemos en este hemiciclo sé que es imposible de perder, pero también se debe a que defendemos nuestros valores con vehemencia». Aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arrancó ayer su última intervención en el Debate del Estado de la Región recordando las disputas que allí se han mantenido en los últimos meses, lejos estuvo la sesión de cualquier atisbo de bronca política. Incluso se llegó a ver un acercamiento, con las disensiones de cada partido, entre la propia dirigente y el PSOE.

Porque la propuesta del socialista Juan Lobato de mantener los co-

### REAPERTURA DE LAS URGENCIAS

En octubre. Los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), cerrados desde marzo de 2020, se reabrirán durante el próximo mes, según anunció ayer la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate del estado de la Región.

Se recuperan 37. Aunque la presidenta no precisó si serán todos, en la Consejería de Sanidad confirmaron ayer que los 37 o perativos en la región hasta la irrupción del coronavirus volverán a funcionar si lo aprueba la Mesa sectorial que también integran los sindicatos.

Rectificación en Sol. El Gobierno regional ha dado marcha atrás en su plan inicial, que planteaba la apertura de 17 de estos servicios de urgencia de Atención Primaria argumentando que se habían «reorganizado» los recursos y que no eran necesarios.

«Campañas de la izquierda». Ayuso afirmó que con la reapertura de los SUAP, convertidos en 78 Puntos de Atención Continuada, «será cada vez más difícil buscar la sede electoral donde la izquierda pueda hacer sus campañas».

legios de la región abiertos durante once meses fue bien acogida por Ayuso, que ya la semana pasada había propuesto su apertura desde el 1 de septiembre. Ayer el líder del PSOE propuso que lo estuvieran del 1 de septiembre al 31 de julio entre las 7 y las 19 horas para favorecer la conciliación familiar.

«Estar con nuestros hijos es lo mejor del mundo, y no siempre lo tenemos fácil. Por eso proponemos abrir los colegios de 7 a 19 horas con actividades de Robótica, Deporte y Cultura y Creatividad», afirmaba Lobato. Una propuesta que fue calificada como «muy interesante» por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se abrió a debatirla con la comunidad educativa, que ya se había opuesto a la apertura temprana de los colegios la pasada semana y que ayer recibió la nueva propuesta con negativas, especialmente a través de redes sociales. Incluso miembros de Podemos mostraron su desacuerdo en público. «Ni conciliar pasa por convertir los colegios en aparcamientos de niños. Ni la izquierda ganará nunca Madrid pareciéndose a la derecha», afirmaba Pau Vivas, secretario de Círculos y Participación.

«Hay que valorarla con la comunidad educativa porque ellos nos recuerdan que los colegios no son lugares para que dejemos a los niños allí sin más, no son sitios para guardar, son sitios para educar y formar», destacó Ayuso, que aprovechó la circunstancia para lanzar también un dardo hacia Moncloa y Ferraz: «Sería usted un fantástico líder nacional, señor Lobato. Muchas de sus propuestas no las veo en comunidades gobernadas por su partido».

Y hasta ahí llegó el entendimiento entre el Gobierno regional y los grupos de la izquierda. Porque la presidenta volvió a encontrar en Más Madrid la habitual oposición. Su portavoz, Mónica García, arremetió contra «la política de abandono» hacia «quienes más lo necesitan mientras los multimillonarios están entre algodones», recriminó al Ejecutivo que haya «desguazado la joya de la corona» de la Sanidad pública, que haya «recortado el Metro en plena crisis energética» y que haya consumado «un atraco al bolsillo» de los madrileños con «sus becas para cayetanos», en referencia a las ayudas para familias con ingresos superiores a 100,000 euros para que los hijos estudien en centros privados.

La presidenta censuró que su Gobierno dé becas a los «ultrarricos» porque, según detalló el 93% son pa-



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ayer, en el Debate del estado de la Región. ANGEL NAVARRETE

### La presidenta regional se abre a debatirlo con la comunidad educativa

### Más Madrid critica «las becas cayetanas» por ser «un atraco al bolsillo» de la gente

ra familias con rentas inferiores a 20.000 euros aunque tras el cambio de criterios en la adjudicación pueden optar a ellas parejas con un hijo e ingresos de hasta 107.739 euros. «Prefiero las becas cayetanas a las becas Errejón, son becas que se ganan, también la clase media que ahora está destrozada por toda España y que ustedes pretenden que se vaya a la pobreza», agregó.

El enfrentamiento también se trasladó a la Oficina del Español y la marcha de Toni Cantó la pasada semana, que sirvió a la oposición para calificar el organismo como un «chiringuito». «Me hablan ahora de chiringuitos. Ahora les va a importar el uso del dinero público a los señores de la izquierda cuando no es de nadie y se les reproduce por esporas», remarcó Ayuso antes de citar una serie de organismos dependientes del Gobierno central y administraciones socialistas que definió como «los auténticos chiringuitos».

Tras la disputa con la izquierda, donde Unidas Podemos también apuntó que el PP «sigue trincando lo que no está escrito, como es tradición», llegó el turno para Vox en un juego entre la crítica y la mano tendida. «Demostremos a los españoles que existe una alternativa real a este Gobierno de la miseria y la ruina. Si hace eso, tendrá nuestra mano tendida», aseveró Rocio Monasterio, que añadió que así se podría «construir una España mejor para todos los españoles y al mismo nivel de oportunidades que nuestros padres nos dejaron a nosotros» para hacer frente a «un momento difícil que cada día ahoga más a las clases medias y trabajadoras de nuestro país».

Sin embargo, la portavoz de Vox también sembró dudas sobre la labor de la presidenta regional. «¿Sigue estando Madrid en el centro de sus prioridades? Yo no lo sé», arrancó la intervención que fue dejando críticas por las «tristes declaraciones sobre el aborto, que podrían haber estado en boca de Irene Montero»; por las «frivolidades» como el acto de Tabarnia «con todo lo que hay que hacer» o por «regar con millones a los sindicatos de la mariscada».







RESERVA DESDE SOLO 15€





SORTEO DE UN VIAJE EN CRUCERO DE CROISIEURO PE



DESCUENTO 20% EN SELECCIÓN DE MALETAS



### **ESPECIAL ISLAS**

8 días • 7 noches

Mallorca Hotel 3\* 402€ PC

Tenerife Hotel Alúa Tenerife 4\* 459€ PC

Lanzarote Hotel 3\* 489€ PC

**Gran Canaria** Hotel 3\* 505€ PC

Incluyen tasas aéreas, maleta facturada, traslados y seguro de viaje





# La falta de profesores varones, factor del mayor fracaso de los chicos

### Un estudio ahonda en las causas de la brecha de género académica

#### OLGAR, SANMARTIN MADRID

España es el país de la UE con mayor brecha de género en abandono escolar. El 17% de los chicos deja prematuramente los estudios (el porcentaje más alto de la UE), frente al 9,7% de las chicas. Hay siete puntos porcentuales de diferencia, el doble que en la media europea. Además, los alumnos repiten curso más que las alumnas en todas las etapas educativas. Sacan mejores resultados en Matemáticas (a los 12 años van seis meses por delante de las niñas), pero se

les da peor Lengua (un año y tres meses de retraso) e Inglés (nueve meses por detrás).

Estos datos proceden de las pruebas de evaluación diagnóstica de la Comunidad de Madrid y son la base de un estudio que hoy difunde el think tank EsadeEcPol para explicar por qué el fracaso escolar afecta más a los chicos que a las chicas y por qué se ceba con los estudiantes de bajo nivel socioeconómico. La falta de referentes masculinos, así como una menor dedicación a las tareas escolares, están detrás de estas diferencias, según los autores, que sugieren como posibles soluciones poner a más profesores

varones, aumentar las tutorias individualizadas, reforzar la orientación e intensificar el apoyo parental.

Se da la circunstancia de que, aunque el fracaso escolar es predominantemente masculino, las políticas educativas del Gobierno se han orientado más hacia las alumnas, con medidas como las Matemáticas con perspectiva de género o la promoción de las chicas en estudios tecnológicos. No están generalizadas las actuaciones centradas en los chicos.

Jenifer Ruiz-Valenzuela, profesora de Economía en la Universidad de Barcelona y senior fellow de Género y Desigualdad en EsadeEcPol, sostiene que «una de las variables que explican el fracaso de los chicos es la menor satisfacción con la escuela».

«Una de las razones es la falta de referentes, porque la mayoría de docentes son mujeres. Quizá una mayor participación de hombres en la enseñanza podría ayudar a que los chicos se sintiesen más reflejados y aumentase su satisfacción con la escuela», plantea, recordando que casi un 100% de los docentes de Infantil, un 82% de Primaria y un 62% de Secundaria son mujeres. Según el trabajo del que es coautora, la evidencia científica «sugiere que políticas encaminadas a contratar a profesores con los que los estudiantes se sientan reflejados podrían mejorar el rendimiento educativo de aquellos estudiantes con mayor riesgo de fracaso». «Una mayor diversidad de género y de raza podría ayudar a reducir el nivel de fracaso escolar de los dos grupos de estudiantes más afectados: chicos y estudiantes de bajo nivel socioeconómico», «Varios estudios han mos-

Vuelta al cole en un colegio de Sevilla, GOGO LOBATO

### A los alumnos les gusta menos el colegio y hacen menos deberes

### «Tener a un profesor de tu misma identidad mejora el rendimiento»

trado evidencia de que tener a un profesor de tu misma identidad afecta positivamente al rendimiento académico», recalca el documento.

Cita un estudio realizado en Finlandia (Schaedde y Mankki, 2022) que, tras analizar los efectos de suprimir la cuota obligatoria de un 40% de profesores varones en Primaria en este país, concluye que «una menorproporción de profesores de sexo masculino tiene efectos negativos en el rendimiento escolar de los chicos».

En concreto, incrementar los profesores varones en uno de cada 15 efectivos lleva a que los estudiantes aumenten en un 3% la probabilidad de continuar sus estudios más allá de la educación obligatoria.

El trabajo también apunta a «la existencia de sesgos en los profesores». Pero en todos los sentidos. Algunos estudios hablan de que los profesores favorecen a las chicas, mientras que otros afirman que las evalúan peor en Matemáticas. Estos supuestos sesgos podrían estar contribuyendo

> también a aumentar la insatisfacción de los chicos en las aulas.

Otra de las variables que explican el fracaso escolar mayor entre los chicos es que hacen alrededor de dos horas menos a la semana de deberes escolares. Según este estudio, «incrementar en una hora semanal los deberes reduciría las diferencias de género en repetición un 30% para los chicos de bajo nivel socioeconómico, un 10% para los de medio nivel y un 7,5% para los de alto nivel».

El coautor José Montalbán, profesor de Economía de la Universidad de Estocolmo, defiende que las conclusiones a las que han llegado «son

extrapolables a la media española, dada la incidencia generalizada del fenómeno del fracaso escolar en chicos y alumnado de rentas bajas». Expresa que medidas destinadas a aumentar la satisfacción en la escuela de los alumnos y a reforzar el apoyo parental reducirían la brecha de género en la repetición de curso y, en menor medida, en los resultados de Matemáticas y Lengua. También han constatado que, a la hora de tomar medidas, hay «mayor probabilidad de éxito en edades más tempranas» que cuando los alumnos crecen.

Además de una mayor colaboración con las familias y la contratación de profesores varones, el estudio recomienda multiplicar las reuniones con los crios para orientarles sobre sus estudios y sobre sus salidas profesionales e intensificar las tutorias individualizadas, que dan muy buenos resultados. El programa de refuerzo socioeducativo online Menttores, realizado en Madrid y Cataluña entre abril y mayo del año pasado conalumnos de 1ºy 2º de la ESO, les hizo mejorar el equivalente a entre dos y tres meses de aprendizaje.

### ESPAÑA, EL PAÍS DE LA UE CON MAYOR BRECHA **ENTRE CHICOS Y CHICAS**

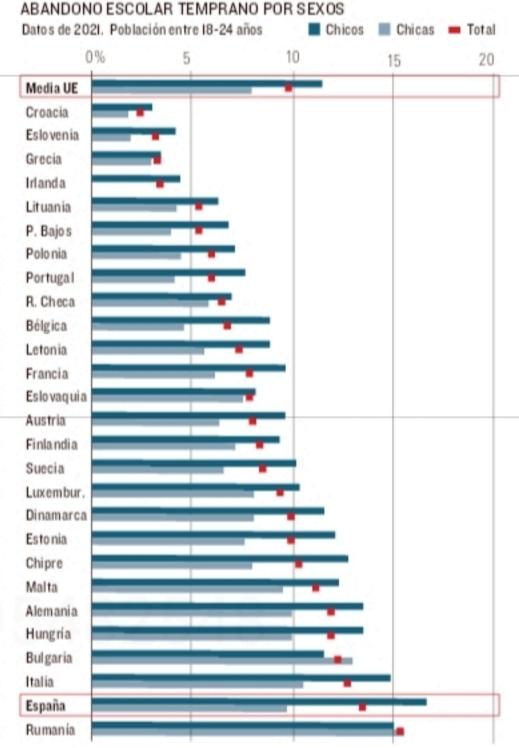

### HORAS SEMANALES DEDICADAS A DEBERES

Según nivel educativo de sus progenitores

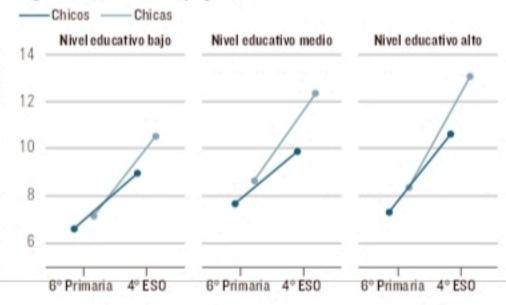

### NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA ESCUELA

Según nivel educativo de sus progenitores, desviaciones estándar

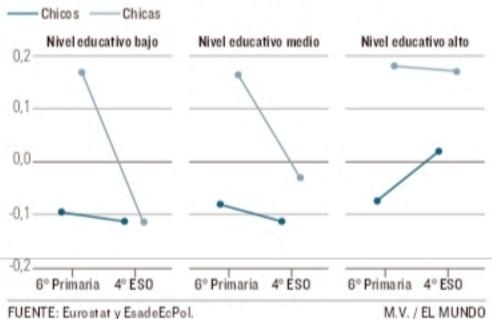

FUENTE: Eurostat y EsadeEcPol.

## Los dos 'secuestros' de Bastian

Un padre recupera por la fuerza a su hijo, raptado por la madre, ante la pasividad de Portugal

#### QUICO ALSEDO MADRID

Primero le secuestró su propia madre, que se lo llevó de Barcelona el 8 de mayo pasado, fue declarada en busca y captura, y tres meses después acabó detenida en Portugal, de donde Ana Patricia Trindade es natural. Y el sábado pasado, con la Justicia portuguesa paralizada y sin decidir sobre el destino del crio un mes después de ser hallados el menor y la madre, fue esta vez su padre el que le tomó por la fuerza, con la ley española de su lado, y se lo llevó de la casa en Setúbal de la abuela materna, a quien Portugal había entregado la custodia temporal mientras decidía qué hacer con el caso.

Así, como si fuera una pelota de ping-pong, han sido los últimos meses en la vida de Bastian Riera Trindade, de cinco años, declarado desaparecido en mayo pasado y de vuelta a Barcelona desde el último fin de semana. Cuando su padre, que ya intervino decisivamente para la localización del menor y la madre en agosto pasado, -fueron él y un detective quienes localizaron a la pareja en una ecoaldea del Algarve-, se hizo con él por la fuerza en Setúbal, en la casa de la abuela, y lo condujo rápidamente a España sin que las autoridades portuguesas pudieran hacer nada. La legalidad española está de su lado: él tiene la patria potestad del crío y la madre no podía cuidar de él por estar en prisión provisional por sustraerle y huir.

Había sido la madre, además, la que había incumplido la ley al llevarse a Bastian de Barcelona saltándose la custodia compartida que ejercía junto con el progenitor, invocando abusos siempre archivados.

Portugal llevaba ya un mes con la madre en prisión por ser presuntamente culpable de un delito de sustracción internacional, pero sin tomar decisión alguna sobre el menor—más allá de entregarlo en custodia a la abuela materna, dejándolo en el lado familiar de la sustractora—, e incluso sin notificar absolutamente nada al padre, que se personó ante el Tribunal de Menores de Setúbal pero fue obviado en el procedimiento, según confirman a EL MUNDO fuentes judiciales.

El progenitor, un barcelonés de 43 años, se hartó de esperar. Según ha publicado la prensa portuguesa, dos hombres supuestamente enviados por él se personaron el pasado sábado en casa de la madre de Ana Trindade en Palmela (Setúbal), y haciéndose pasar por policías le comunicaron que debían hacerse cargo de Bastian. La abuela lo entregó, pero en poco tiempo se evidenció que no se trataba de agentes de la autoridad. Interpuso denuncia.

Varias webs lusas publicaron esa tarde lo que identificaron como un



Cartel de SOS Desaparecidos de Bastian Riera.

Meses. Son los que ha permanecido fuera de Barcelona Bastian Riera Trindade, tras ser sustraido por su madre.

secuestro. Y ayer, según ha podido saber este diario, la letrada del padre informó al Ministerio de Justicia español de que Bastian ya está a su cuidado y en suelo español, después

de forzar la salida del niño de Portugal evidenciándos e los resquicios legales que en ocasiones jalonan los casos de secuestros parentales internacionales: Portugal es firmante del Convenio de La Haya, que obliga a restituir al menor a su país de origen sin intervención judicial, pero el Tribunal de Menores de Setubal ya estaba conociendo del caso y en ningún momento informó al padre de diligencia alguna, ni de la apertura de un procedimiento.

Según la prensa portuguesa, Trindade

invocó a su detención en una ecoaldea cerca de Lagos, al sur del país: una presunta condición de mujer maltratada y las muchas denuncias interpuestas por ella contra su ex pareja en los juzgados de Barcelona, alguna de ellas incluso por abuso sexual del padre hacia Bastian.

Todas fueron archivadas, según aseveró a este diario en mayo pasado Joaquín Amills, responsable de SOS Desaparecidos, que declaró que «las denuncias eran claramente falsas e instrumentales para apartar al niño del padre».

Amills también censuró entonces la «pasividad» de los Mossos D'Esquadra cuando en mayo el padre denunció la desaparición del menor de Barcelona, y que los agentes «vieron muy claro que ella se había ido, porque su piso estaba vacío, pero no hicieron lo necesario para evitar que huyera». Tuvo que ser el propio padre, ayudado por la agencia de detectives International Bunker Global Advisory, quien localizara tres meses después a Ana Patricia, profesora de reiki y experta en energías alternativas, en una especie de poblado hippie al sur del país. Los detectives tuvieron que informar a las autoridades portuguesas durante varios días para que la Policía detuviera finalmente a la madre, encarcelada automáticamente y hasta hoy en prisión.

Sus letrados solicitaron entonces a Instrucción 23 de Barcelona el documento para invocar la devolución de Bastian Riera a España con base en el Convenio de La Haya. Pero Portugal no sólo no devolvía a Bastian a su padre, sino que ni siquiera le daba traslado de sus actuaciones.

El peligro era, aseguran fuentes jurídicas, que pasaran los meses y la madre pudiera alegar que Bastian se había radicado en Portugal. Ana Patricia Trindade había incluso solicitado ya la libertad provisional, lo que le habría permitido reunirse con su hijo y, según el entorno del padre, poner en marcha el plan que algunos habitantes de la ecoaldea mencionaron a los detectives: tomar un barco en dirección a África y llevarse definitivamente al niño.



EL MUNDO. MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### **ESPAÑA**



Los corredores, ayer en Tordesillas, subidos a un tendido eléctrico para evitar las embestidas de 'Manjar', de 560 kilos y de la ganadería de Albarreal.

# «Se convierte al Toro de la Vega en cabeza de turco»

Tordesillas celebró su festejo sin antitaurinos y con gran vigilancia de la Guardia Civil



FOT OGRAFÍAS: CARLOS GARCÍA POZO

Un dron de la Guardia Civil y agentes a caballo vigilaron que el Toro de la Vega se celebrara conforme había impuesto la Justicia. Es decir, sin ser alanceado hasta la muerte -como se hacía hasta 2016– y sin que se le clavaran divisas -cintas de colores con un arponcillo iguales a las que ponen las ganaderías para distinguir a sus reses-como se pretendía este año.

Una bomba real (un cohete) anunció a las 11.00 horas en punto de ayer la suelta de Manjar, de 560 kilos de peso y pelo negro mulato meano. El animal salió del centro de Tordesillas (Valladolid) rodeado por los corredores y bajó a buen ritmo las calles del pueblo hasta la rotonda del Cristo para, en poco más de un minuto, adentrarse ya en el pinar donde se le solía alancear hasta proclamar vencedor al caballista que le daba muerte.

Tras dos años sin celebrarse el festejo por la pandemia, este 2022 se desarrolló sin incidentes y, como en las últimas ediciones, con los caballistas desprovistos de lanzas. Se limitaron a rodear al animal para, una vez cansado y ayudados por cabestros, enjaularlo y llevarlo al matadero para que se le diera allí muerte.

Los colectivos animalistas no acudieron en esta edición a Tordesillas, como si hicieron en anteriores o casiones, algunas de las cuales acabaron con enfrentamientos a pedradasentre detractores y defensores. Cabe recordar que fue Pacma quien logró que el Tribunal Superior de Castilla y León prohibiera el pasado viernes las nuevas normas del torneo. que permitian el uso de divisas.

A las 08.30 horas, los vecinos de Tordesillas y alrededores comenzaban a tomar posiciones en el recinto del encierro. La fiesta suele congregar a unas 30,000 personas y es éste uno de los motivos que los lugarenos esgrimen en defensa del Toro de la Vega. «No se dan cuenta de la cantidad de gente a la que da de comer este toro», decía un vecino apoyado

en una muleta. «Bares, restaurantes... Quitarlo es matar al pueblo».

Algunos llevaban en el pecho la pegatina que ha distribuido este año el Patronato del Toro de la Vega y en la que se leía: «Tordesillas existirá mientras quede un lancero». «Respeto. Viva el Toro de la Vega», decía una de las pocas pancartas que portaban los asistentes. Pablo tenía un

purito en la boca y una docena de pañuelos de fiestas taurinas atados en la muñeca izquierda, casi todos agujereados. Son desgarros hechos por astas de toro, de lo cerca que se poneen los encierros, explicaba. Venía de Cigales, a 40 kilómetros, cumple 85 años mañana y participa en el Toro

de la Vega «desde pequeño», lo que supone que tiene al menos siete décadas de experiencia. «Me cogió hace 20 años un toro en la plaza y estuve cuatro días ingresado», explicaba.

–¿Qué le parece que se haya prohibido alanceary matar al toro?

 La verdad es que no sé qué decir. Las tradiciones yo creo que no se deben tocar ni perder. Es una tradición antiquisima -decia en referencia al origen del torneo, que los historiadores sitúan en el siglo XIV.

A Pablo lo encontramos en la rotonda del Cristo, donde las talanqueras son altas y de hierro, pero se despedía para adentrarse en la zona que precede al pinar, protegida por vallas de madera y más bajas. «Si salta el toro, me meto debajo de un remolque», decía señalando a las traseras del puesto de la Cruz Roja, donde habían colocado remolques para ver pasar el toro desde arriba.

Pablo es de las pocas personas mayores que hablaban de buena gana con los medios. Los más los consideran responsables en parte de la

Un vecino: «No se dan cuenta de la cantidad de gente que come gracias a este toro»

### Los jóvenes: «Nos hemos criado con este festejo, son nuestras raíces»

prohibición de la fiesta tal y como ellos la conciben.

-Vienen las teles y sacan sólo las peores imágenes. No ven que el Toro de la Vega aporta mucho, tanto culturalmente como económicamente -comentaban en un corrillo.

-No entiendo cómo tiene tanta repercusión el Toro de la Vega y no los de las ferias en las plazas, a los que se les hace más daño.

–Se ha convertido en cabeza de turco, los hay en toda España, pero solo se fijan en este.

Luis, de 55 años, bodeguero; Jorge, de 54, operario de fábrica, y Antonio, de 64, jubilado del sector eólico, se habían desplazado de Astudillo (Palencia), a 110 kilómetros. Calculaban que era su Toro de la Vega número 25. Hasta esta edición siempre habían participado en el festejo a caballo. Esta vez lo siguieron a pie.

«Es una cuestión política», se pronunciaban sobre la prohibición de herir y matar al animal. «En una plaza de toros sufre más el toro que aquí», opinaba Jorge. «No digas eso, a ver si van a prohibir las corridas también», le apuntaba Antonio.

Un grupo de cuatro veinteañeros llegaba al recinto con las camiseta azules que identifican a su peña y unos cayados en la mano. El

que más, tenía 15 años cuando el último toro fue alanceado.

 Nos hemos criado con ello, no vemos bien que lo prohíban, son nuestras raíces -opinaba uno de ellos.

Sobre las 11.40 horas sonaba la última bomba real. Ma*njar* había sido atrapado y se dirigía al matadero.

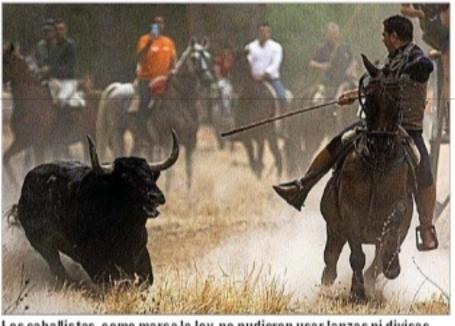

Los caballistas, como marca la ley, no pudieron usar lanzas ni divisas.

El octogenario dedica los fines de semana a recorrer la geografía española de encierro en encierro. Comenzó esta temporada en febrero, en el Camaval del Toro de Ciudad Rodrigo (Salamanca), y aquí sigue siete meses después. «He estado en Valencia, en Castellón, en Peñiscola..».

SALUD

### EXCESO DE MORTALIDAD NOTIFICADA DURANTE LOS 30 MESES DE PANDEMIA

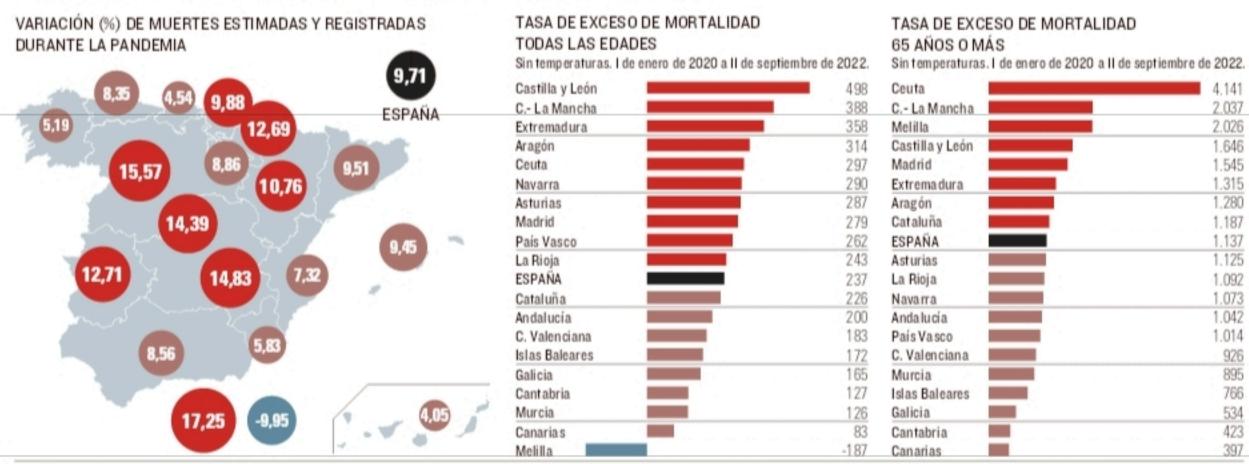

FUENTE: Instituto de Salud Carlos III. Panel MoMo.

Dina Sánchez / EL MUNDO

# El Covid golpeó menos en Canarias

- España registra ya un descenso de los fallecidos en la última semana, 65 frente a los 105 de hace cuatro días
- El Instituto de Salud Carlos III contabiliza 123.736 muertes más de las esperadas desde hace más de 30 meses

### ALBA G. DE LA GAMA TOMÁS ÁLVAREZ MADRID

Tras 30 meses de pandemia por Covid-19 parece que el virus empieza a dar un respiro antes de la llegada del otoño. En las últimas semanas, el descenso de los contagios ha conllevado un disminución de los decesos. Así, ayer el último informe de Sanidad contabilizaba 65 fallecidos en los últimos siete días, un 35% en tres días. El impacto real de la pandemia, al margen del computo oficial de contagiados, más de 13,3 millones de españoles, se mide en la mortalidad causada.

Así, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha registrado un total de 1.282.583 personas fallecidas en España. Entre ellas, 1.158.847 habían sido estimadas previamente por el Sistema de Monitorización de Mortalidad (Panel MoMo), lo que supone que se han producido 123.736 muertes más de las previstas desde la llegada del virus. Este exceso de muertes se corresponde con un aumento del 11% sobre las que cabria esperar.

El MoMo pone a disposición datos relativos a los últimos siete años, facilitando la segregación por sexo y grupo de edad, tan solo especifica una causa de exceso de muerte, esto es, la relacionada con las temperaturas extremas. Es por ello que el sistema permite comprobar que aproximadamente 11.248 de las muertes por exceso se corresponden con la exposición a bajas o altas temperaturas. El problema surge al tratar de dilucidar la causa del 91% de muertes restantes. El investigador de la Universidad de Murcia y experto en evolución de la pandemia, Antonio Guirao, señala que «es

muy significativo ver que, a lo largo de toda la pandemia, los excesos que ha ido representando el Panel MoMo van perfectamente correlacionados con cada una de las olas del Covid-19».

Ceuta (17,25%), Castilla y León (15,57%), Castilla-La Mancha (14,83%) y la Comunidad de Madrid (14,39%) son las regiones que han registrado un mayor porcentaje de exceso de mortalidad respecto a las estimadas previamente. Mientras que Melilla (-9,95%), Canarias (4,05%) y Cantabria (4,54%) son las que registran las cifras más bajas.

La pandemia se presenta como parte responsable de este exceso, ya sea de forma directa (infecciones) o indirecta (impacto en el sistema sanitario y el agravamiento de otras enfermedades). La última actualización de la situación de la pandemia publicada por Ministerio de Sanidad muestra la tasa de mortalidad global por cada 100,000 habitantes, distribuyendo las cifras por comunidades autónomas: Aragón (392), Castilla y León (382), Castilla-La Mancha (382) y País Vasco (328), las que mayores tasas registran.

En el polo opuesto, Canarias (95) es la comunidad que presenta una menor tasa de muertes por Covid, al mismo tiempo que registra la menor diferencia entre muertes observadas y estimadas. Se puede establecer una presunta correspondencia entre los datos de mortalidad por Covid-19 y los datos de exceso de muertes por todas las causas. Los expertos señalan que la distribución desigual entre comunidades podría deberse a dos factores: la edad media de la población y la incidencia de la pandemia correlacionada con el número de ingresados y fallecidos. El caso de Castilla y León resulta paradigmático a

este respecto, ya que es la segunda autonomía más envejecida con una media de edad de 48,14 años (4 años por encima de la media española) y la incidencia acumulada durante las primeras olas de la pandemia fue, junto a la de Castilla-La Mancha, la más elevada.

Por otra parte, Canarias representa, de nuevo, un caso opuesto. Es la comunidad que menos incidencia ha registrado durante toda la pandemia, excepto durante la última ola, cuando incluso más del 80% de su población se encontraba vacunada. Junto a esto, hay otro factor: la media de edad de la comunidad es ligeramente inferior a la española, lo que podría explicar las escasas muertes.

Uno de los datos que más llama la atención de los ofrecidos por el Panel MoMo es la tasa de este exceso de mortalidad. No solo registran diferencias notables entre comunidades autónomas, sino también entre años. En 2020 se dio un exceso de 105 muertes por cada 100.000 habitantes en España entre el 1 de enero y el 11 de septiembre. Esta tasa se redujo de manera previsible durante el siguiente año 2021, descendiendo a 36 muertes en las mismas fechas. No obstante, durante el presente año ha vuelto a aumentar alcanzando las 53 muertes por cada 100.000 habitantes.

Este exceso de muertes podría ser presumiblemente atribuible a un aumento de muertes por Covid respecto al año previo, no obstante, las cifras aportadas por Datosmacro.com no respaldan esta tesis. Entre el 1 de enero y el 11 de septiembre de 2021 murieron 32,379 personas como consecuencia directa del Covid-19, frente a las 21.857 muertes en lo que va de 2022, según los últimos datos notificados por el Ministerio de Sanidad. La causa, por tanto, podría atribuirse a un efecto indirecto de la pandemia sobre el Sistema Nacional de Salud, según indica Guirao.

Es importante recalcar que España, al igual que el resto de Europa, posee una población envejecida. Según los datos aportados por Sanidad, el 94% de los fallecidos por la infección en lo que va de pandemía eran personas de 60 o más años. Del mismo modo que la gran mayoría de las muertes por Covid se concentran en las personas de edad avanzada, el exceso de mortalidad sigue naturalmente el mismo patrón. La tasa por cada 100.000 habitantes de exceso de mortalidad en personas de 65 años o más es cinco veces superior a la del conjunto de la población.

### PREPARADOS PARA UNA NUEVA OLA CON LA LLEGADA DEL FRÍO

En poco más de 10 días, los mayores de 80 años y las personas ingresadas en residencias, junto a los más vulnerables recibirán la segunda dosis de refuerzo. Un recuerdo para afrontar la posible nueva ola pandémica que llegue con la bajada de las temperaturas. España ha superado la séptima ola sin mascarilla ni restricciones y en la actualidad se están llegando a las cifras más bajas desde hace casi un año, cuando en octubre de 2021 la incidencia acumulada a los 14 días era de poco más de 90, la actual es de 130,17 en la población mayor de 60 años.

Desde la OMS, en la 72ª reunión del Comité Regional para Europa, se ha lanzado un mensaje de alerta. «El Covid sigue siendo un peligro si caemos en la complacencia», sentenciaba el lunes el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dado que esto conlleva una relajación excesiva de las medidas, lo que desencadena el consiguiente aumento de la transmisión de las infecciones. Y advirtió de que todavía un tercio de la población europea se mantiene sin inmunización, un 25% de los trabajadores sanitarios y un 20% de las personas mayores y cómo esta brecha puede suponer un peligro de cara al virus.

Carolina Darias, ministra de Sanidad, que intervino en la cita representando a España, apuntó a este medio que «hay que seguir trabajando para que en este caso el Covid se mantenga en los niveles que en estos momentos se encuentra, muy bajos; con una hospitalización por debajo del 3% y una ocupación de camas UCI también por debajo del 3%».

### **OTRAS VOCES**



### **MAMÁTROMPETA JORGE** BENITEZ

### Intelectualcomprometido

TANTO TIEMPO esperando a que los intelectuales den un paso al frente y resulta que no es que sean cobardes, sino que no importan a nadie.

Estos días Bernard-Henri Lévy está en Ucrania lanzando soflamas contra Putin y haciéndose fotos con las tropas como una chica Playboy de Apocalypse Now. Lo que hace un tiempo tendría un impacto notable, hoy ni siquiera es un breve. De esta visita no saldrá un libro o un documental -que graba para un canal- que despierte pasiones encontradas ni genere un debate interesante del conflicto. El intelectual comprometido ha sido retirado por falta de audiencia.

A BHL le habria encantado ser el Bertrand Russell nonagenario que se manifestaba con estudiantes en contra de la guerra del Vietnam o ser citado en consignas como Sartre y Camus, incluso un D'Annunzio que fuera jaleado por Mussolini, pero se ha quedado en un conde Lecquio de melena y pensamiento.

El intelectual comprometido ha sido brújula de las sociedades, incluso aunque anduviera desnortado. Ortega, que de cabeza andaba mucho mejor que BHL, enseñó a pensar a una generación de españoles no con sus libros, sino gracias a los artículos periodísticos. Hoy eso sería imposible. En 2022, el pensador que busca influir en la opinión pública no sale a la calle,

> Los intelectuales no es que sean cobardes por no dar un paso al frente y comprometerse, sino que no importan a nadie

bien sea porque un día hace frío y al otro, calor. En realidad no teme al abucheo ni a la incomprensión, sino a no ser reconocido. El lo que querría es firmar manifiestos y autógrafos en sostenes y bóxers. No sé si su escasa relevancia mediática se debe a que la sociedad ya tiene suficientes herramientas para desarrollar opiniones propias sin un guía luminoso o si estamos ante un síntoma de decadencia. Por eso a mí no me importa que mucho de lo que escribe BHL sea pomposo e insoportable. Lo miro como quien asiste a la muerte de una especie protegida. Siento respeto por su valentía pública. Lo que sucede es que él no sabe que se muere, o quizás lo sabe demasiado bien, y por eso siempre busca arañar los minutos de la basura del telediario pidiendo el Nobel para Rushdie o brindando por el batallón Azov. Lo hace porque teme que el día que se tome un respiro, lo desenchufan.

En Occidente no quedan ajmátovas que quemen sus versos y sean deportadas, ni zolas que remedien injusticias. Y si los hay nunca más serán protagonistas en la plaza ni en la tele en abierto. La gloria moral ya no se alcanza con el artículo subversivo, la cárcel y la manifa. Por eso la única aspiración que se le permite a BHL es conseguir un Me gusta en Twitter.



PILAR LLOP

### Desautorizada por el bloqueo de renovación del TC

La ministra de Justicia dijo ayer que cuando viaja en Metro escucha a la gente hablar del bloqueo del CGPJ. En ese

caso, alguna responsabilidad deberia asumir tras quedar desau-

torizada por el bloqueo tanto en este órgano como en la renovación del TC, al expirar el ultimátum del Gobierno.



JOSÉ RODRÍGUEZ VACAS

### Otro incidente de un jefe policial expedientado

El intendente de la Policia Municipal de Madrid protagonizó días atrás un incidente en un local de intercambio

VOX

POPULI

de parejas de la capital. Unos hechos que se producen tras haber sido ex-

pedientado y sancionado hace ahora tres meses por dos faltas graves con dos semanas de empleo y sueldo.

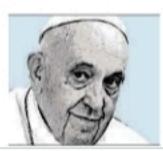

PAPA FRANCISCO

### Peregrinación por la paz en plena guerra rusa

♠ Los problemas de movilidad no han detenido al Papa, quien ayer inició una visita a Kazajistán, ex república de la URSS, a modo de peregrinación por la paz en plena guerra del régimen ruso contra Ucrania. Francisco no ha querido ausentarse de este importante encuentro mundial de líderes religiosos que se celebra cada tres años.



CARLA SIMÓN

### 'Alcarràs', a la carrera para lograr el Oscar

♠ Alcarràs, el segundo largometraje de la realizadora catalana, representará a España en la 95ª edición de los premios Oscar, tal como anunció ayer la Academia del Cine. La cinta ha cosechado excelentes criticas y cuenta con el extraordinario aval de haber sido la ganadora del Oso de Oro en la pasada edición del Festival de Berlin.



RUDY FERNÁNDEZ

### Lleva a España a lasseminifinales

♠ España alcanzó ayer las semifinales del Eurobasket tras vencer a Finlandia. Los dos triples finales de un sensacional Rudy Fernández certificaron una remontada épica. Toda una gesta para el equipo de Scariolo, que, careciendo de las superestrellas de otros años, volvió a rebelarse contra un destino que parecía escrito.

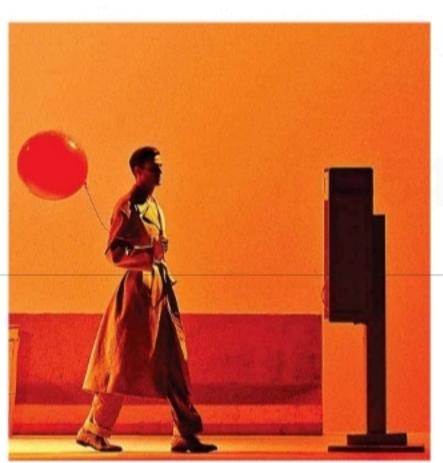

Un modelo desfila para Coach en el Hotel Plaza. ANGELA WEISS / AFP

### A TRAVÉS DEL ESPEJO



JOSE M.

ROBLES

Eliasson-Picasso: sol de 'western'

En 2003, Olafur Eliasson introdujo un sol artificial en la Sala de Turbinas de la Tate Modern. Miles de visitantes acudieron a la inmensa nave del museo londinense para contemplar su amanecer/ atardecer de mentira, en una romería posmoderna que convirtió un espacio artístico en social, casi en una plaza de pueblo. El público podía pasear, sentarse o tumbarse simplemente para ver su sombra reflejada en el suelo. Conocido por el uso de la luz o el agua para crear piezas e instalaciones a gran escala que indagan en cuestiones

como la convivencia y el cambio climático, el artista danés dijo años después que «Picasso fue abusivo con las mujeres, como un Harvey Weinstein de su tiempo». Los fastos por el 50º aniversario de la muerte del genio malagueño rescatan aquellas palabras de la hemeroteca, en un duelo que de reproducirse en la performance del escandinavo adquiriria tonalidad de película del Oeste. Esa misma luz naranja se ha visto ahora en el desfile de Coach en Nueva York, La vida de Picasso permanece en un abrumador vacío.

### وغرب وكما البيان والمالي والماليان والمراجعة والفال والمراجعة والمنافع والفال والمراجعة والمالية والمراجعة

SEQUIA, incendios, tormentas y un misterio. Asi termina el verano en Alemania, con cientos de hectáreas de bosque quemadas, los caudales de los rios en mínimos históricos y cerca de 300 toneladas de peces muertos en el Oder, el río que comparte con Polonia. Trescientas toneladas de peces muertos son muchos peces en un rio que se consideraba relativamente limpio, por lo que tanto la parte polaca como la alemana se pusieron a investigar las causas eximiendose

### **PATIO GLOBAL**

El misterio de los peces

POR CARMEN VALERO

BERLIN

preventivamente de culpa.

Alemania, cuando los peces empezaron a llegar flotando para morir en sus orillas. La ministra de Medio Ambiente, Steffi Lemke, exigió una investigación exhaustiva del «desastre medioambiental» y culpó a Polonia de no haber activado las alarmas. El primer ministro Mateusz Morawiecki respondió que solo tuvo conocimiento del incidente el 9 o 10 de agosto.

La alerta la dio

alemán de Medioambiente del estado de Brandeburgo, Axel Vogel, la muerte masiva de los peces es atipica y apuntó en dirección de un envenenamiento por pesticidas prohibidos, tesis que lógicamente rechazó la parte polaca aunque como muestra de buena fe la policia ofreció una recompensa de 215.000 euros para encontrar al culpable de posibles vertidos. La

Para el ministro

investigación continúa. El Instituto Leibniz de Berlin cree que el

origen está en el vertido masivo de salmuera en el Oder y el rápido desarrollo de un alga salobre tóxica, pero Polonia afirma que esos vertidos eran legales. Una cosa está clara: mientras el misterio no se resuelva, se acabó la pesca para consumo en el Oder. Otra cosa es que alguien se bañe es sus aguas, como han animado a hacer varios miembros del Gobierno polaco, Claro que no se ha visto a ninguno refrescarse entre cadaveres de carpas, esturiones, sargas y mejillones.

### OTRAS VOCES

TRIBUNA IGLESIA El autor analiza el octavo consistorio del Papa Francisco, sobre el que existen rumores sobre una posible dimisión, y afirma que ha sido una buena ocasión para que los cardenales estén mejor cohesionados

# El «estupor» de los cardenales

### RAFAEL NAVARRO-VALLS

La convivencia de tres papas

dentro del espacio del Estado

más pequeño del mundo

no sería lo más aconsejable

HAN TRANSCURRIDO varias semanas del octavo Consistorio de Francisco. Tiempo suficiente para hacer un balance de su resultado. La llegada de 197 cardenales, la atención de la prensa y las especulaciones sobre una posible renuncia de Francisco convirtieron el final del ferragosto italiano en un hervidero de rumores.

El más explosivo fue claramente desmentido por los hechos. El Papa despidió a los cardenales presentes en Roma sin aludir a la cuestión de la supuesta renuncia, tema sobre el que conviene decir lo que es evidente: solamente una persona lo sabe y me parece que, a corto plazo, esta persona (Francisco) ha decidido que no es el momento. De todos modos, ya entiendo que el lector desea algo de especulación antes de entrar en el fondo. Así, pues, especulemos brevemente.

Efectivamente había algunas razones que podrían haber llevado a una renuncia inmediata de Francisco. Son: a) Se daban todas las circunstancias para convertir el consistorio en un precónclave: por el gran número de cardenales presentes y los temas tratados; b) Las menciones del propio Papa a esa renuncia: «que no sería una catástrofe» y «me iría a vivir al Laterano» (Archibasílica de San Juan de Letrán, catedral de la diócesis de Roma,); c) Coincidencia con la edad en que renunció Benedicto XVI: 85/86 años ambos. De hecho, son dos de los papas más ancianos en la historia del pontificado.

Pero la realidad es muy tozuda y en contra hay razones de entidad. La primera es que parece cierto que el Papa ha encargado la elaboración de una norma que regule el estatus del Papa emérito. Hasta que esté elaborada y en vigor no parece razonable su renuncia. Tanto en su discurso al Pleno de los cardenales como en la homilía en la misa celebrada en L'Aquila -muy cerca del primer papa que renunció- no hizo la más

mínima referencia a su posible renuncia. En fin, la convivencia de tres papas dentro del espacio del Estado más pequeño del mundo (44 hectáreas) no sería lo más aconsejable. No hay que olvidar que en los años

en que vienen conviviendo un Papa emérito con otro efectivo no han dejado de existir malentendidos, que se han disuelto en la nada, pero que precisamente surgieron por la cercanía de uno con otro.

Dicho esto, añadamos que la reunión convocada por Francisco, aparte de los cambios de impresiones y el análisis de la reforma de la Curia, ha tenido una consecuencia importante: conocerse mejor entre ellos. Con buen humor John Allen ha observado que para la mayoría de los nuevos cardenales los pasillos del poder en Roma son tan desconocidos como la tundra del Artico o las islas aisladas del Pacífico. Para los restantes, sus preocupaciones son muy diversas: el cardenal de Nigeria, por ejemplo, está mucho más preocupado por la corrupción, la violencia sectaria y la seguridad que por los derechos de los transexuales o la situación legal del aborto, que preocupan mucho en EEUU. A algunos de ellos, por ejemplo, les ha extrañado que una simple cuestión «técnico-canónica» con muy pocas implicaciones en la vida diaria de las personas del Opus Dei– haya suscitado (quizá por el vacío de agosto: la serpiente de verano) un interés tan grande en los medios mainstream, e interpretaciones tan alejadas de la de la fuente de la noticia. En el contexto de la reforma de la Curia, se trata de un tema muy menor, pero ya se ve que el carisma de San Josemaría despierta atención notable.

Nadie ignora que las reformas de la normativa de la Curia no son eternas. Todas ellas, antes o después, son modificadas por papas sucesivos. Por ejemplo, esta reforma se produce sobre otra anterior de Juan Pablo II (Pastor Bonus, 1988), que a su vez modificó la promulgada en 1967 por Pablo VI (Universi regimini Ecclesíae, 1967). Cada dos papas, más o menos, se producen modificaciones de entidad. Lo cual no significa que, cuando se promulga una nueva, como es el caso de la que Francisco ha realizado con la constitución apostólica Praedicate evange lium (19 marzo 2022), no merezca la mayor atención. En especial, esta última, por varias razones. La primera es la extensión temporal de los trabajos preparatorios: cerca de nueve años

de elaboración por un grupo de cardenales nombrados ad hoc. La segunda, por la propia entidad de los cambios.

Prescindiendo aquí de un análisis detenido de, por ejemplo, la creación de los nuevos dicasterios (algo así como los ministerios civiles) de la Evangelización (centro de la reforma y en el que el propio Papa es su prefecto), el de la Cultura (que subraya la entidad que para el Papa reviste el mundo de las ideas) o el dicasterio para el Servicio de la Caridad, conviene detenerse brevemente en la importante novedad de que los jefes de los dicasterios ya no tienen que ser necesariamente cardenales.

No hay que olvidar que el preámbulo de la nueva norma subraya que «todo cristiano, en virtud del Bautismo, es discípulo misionero en la medida en que ha encontrado el amor de Dios en Cristo Jesús. Esto no puede dejar de tenerse en cuenta en la

actualización de la Curia, cuya reforma, por tanto, debe prever la participación de los laicos, también en funciones de gobierno y responsabilidad».

Este último extremo ha sido objeto de polémica en el seno del consistorio, ya que la nueva reforma parece zanjar una antigua controversia en la historia de la Iglesia, a saber, si el poder de gobierno está o no necesariamente vinculado al sacramento del Orden.

Por un lado, parte de la doctrina (y parte de los cardenales) entiende que es una revolución copernicana en el gobierno de la Iglesia, que no estaría en continuidad o incluso iría en contra del desarrollo eclesiológico del Concilio Vaticano II. Hay otro sector (de la doctrina canonística y de un buen número de cardenales) que sostiene que la nueva norma puede muy bien integrar a los laicos, a las mujeres

y a los religiosos y religiosas en el gobierno de la Iglesia, sin alterar su estructura jerárquica.

COMO HA OBS ERVADO el cardenal Marc Oullett: «Era sin duda necesario que un pastor universal del ámbito carismático de la Iglesia introdujera discreta y pacificamente esta reforma del gobierno eclesial», que no relativiza la importancia de la Sacra Potestas, sino que la integra mejor en el marco de la eclesiología trinitaria y sacramental del Concilio Vaticano II». Hay un punto interesante que, desde luego, si se asume, tendrá importancia para el futuro de la Iglesia. Los cardenales han sido interpelados varias veces para que sientan «el estupor» y el asombro de que unos pobres hombres sean elegidos por Dios para contribuir a la evangelización del mundo. Efectivamente, una conversión en lo más alto de la cúpula de la Iglesia que haga tomar conciencia de la pequeñez de los que han sido investidos con la púrpura y de su exclusiva misión de servicio tendrá la fuerza de una pequeña piedra lanzada sobre el lago, que levantará ondas en muchos lugares del mundo.

Es curioso que la tempestad geopolítica que vivimos haya sido calificada por Francisco como «tercera guerra mundial». Así se lo decía a un grupo de polacos en una audiencia en los días del Consistorio. Esta idea –como ha observado el vaticanista Carlo Di Cicco– ha sido un «mantra» en las palabras de Francisco, que desde luego influirá en los cardenales en su esfuerzo por contribuir a la paz en el mundo.

Desde mi punto de vista, el Consistorio arroja un ba-

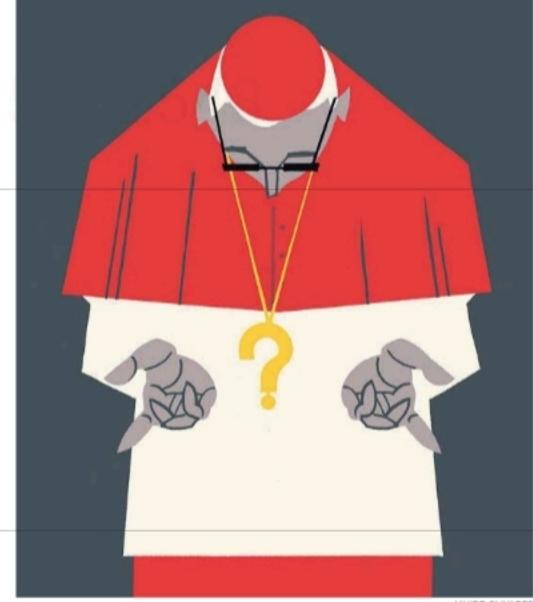

JAVIER OLIVARES

lance positivo. Aunque no ha habido tiempo material para analizar a fondo la reforma de la Curia –hay que tener en cuenta que una de las dos jornadas ha sido dedicada al Jubileo de 2025—, es evidente que, en líneas generales, la normativa presentada a estudio ha recibido el espaldarazo de la inmensa mayoría de los cardenales presentes. El propio Papa se ha sentido «confortado y contento por el clima y los resultados», pues el encuentro ha sido sereno y sin estridencias. Y sobre todo, y este ha sido el mejor fruto, una gran ocasión de conocerse más a fondo entre los cardenales, que abre el camino a un futuro cónclave más informado.

Rafael Navarro-Valls es catedrático y profesor de Honor de la Universidad Complutense. Es autor de De la Casa Blanca a la Santa Sede (Almuzara).



# 'Movilizar' Rusia para «no perder la guerra»

 Los comunistas rompen un tabú con el conflicto
 Un tribunal busca disolver la junta de distrito que pidió la destitución de Putin



XAVIER COLÁS MOSCÚ

Aunque en Rusia es obligatorio referirse al ataque a Ucrania como Operación Militar Especial, la segunda formación política del país, el Partido Comunista, ha roto el tabú. El líder de los comunistas rusos, Gennadi Ziuganov, calificó ayer la «operación especial en Ucrania» como una guerra y pidió una movilización general. Y lo hizo hablando en una reunión en la Duma Estatal, la Cámara baja del Parlamento ruso, días después de que una súbita ofensiva ucraniana obligase a Rusia a abandonar casi toda la región ucraniana de Jarkov.

«¿En qué se diferencia una operación militar especial de una guerra? La operación militar se puede detener en cualquier momento. No puedes detener la guerra, termina en victoria o derrota», proclamó ante los diputados. «Hay una guerra y no tenemos derecho a perderla. No hay que asustarse. Necesitamos una movilización completa del país, necesitamos leyes completamente diferentes», dijo Ziuganov.

El Kremlin asegura que no está sobre la mesa una movilización nacional para reforzar con un alistamiento masivo la campaña militar del país en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, aseguró que las críticas de distintos portavoces nacionalistas, muchos de ellos exigiendo la movilización, son un ejemplo de «pluralismo» en Rusia. Eso si, «siempre que se mantengan en el marco de la legislación vigente», porque «la línea es muy, muy delgada. Y aquí hay que tener mucho cuidado», amenazó Peskov.

Tanto fue así que horas después el Partido Comunista, obediente, matizó su postura. No se desdijo de llamar «guerra» al conflicto. Pero eludió entrar en la peliaguda llamada a filas. El portavoz del Partido Comunista, Alexander Yushchenko, aseguró a los medios que «Ziuganov pidió la movilización de la economía y los recursos, no de la población». Y cargó contra los medios que habían difundido la información, a los que tachó de «provocadores» y amenazó de muerte.

«Algunos grupos están involucrados en provocaciones directas, como aquellos que difunden esta noticia. Diré más, tales grupos deberían ser ejecutados», dijo

Yushchenko. La ruptura con el discurso oficial llega mientras Rusia continúa iniciando masivamente casos penales contra ciudadanos en virtud de las nuevas leyes sobre «noticias falsas» y «desacreditación» del ejército por denunciar la «guerra». Incluso contra políticos.

La justicia rusa ya ha empezado a reprimir a los concejales que piden la renuncia de Vladimir Putin. Ediles de varias ciudades de Rusia, han firmado una declaración pública exigiendo la renuncia del presidente ruso. El documento ha sido rubricado ya por, al menos, 85 ediles, y siguen sumándose adhesiones. La pequeña revuelta empezó el

### **PUTIN Y SCHOLZ HABLAN 90 MINUTOS**

Olaf Scholz, El canciller alemán pidió ayer al presidente ruso, Vladimir Putin, buscar una solución diplomática para la guerra en Ucrania que pase por el cese de las hostilidades, la retirada de las tropas rusas y el respeto a la integridad territorial ucraniana. Scholz y Putin hablaron durante 90 minutos. La semana pasada, el can ciller germano lo hizo con el presidente Zelenski.

Josep Borrell. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores instó a los europeos a que «no flaqueen en su apoyo a Ucrania», en un momento en el que la contraofensiva de Kiev tiene «un éxito mayor de lo esperado». Borrell aseguró que Putin «espera que en el invierno las democracias débiles no mantengan el apoyo a Ucrania por el frío, por el gas», pero pidió «redoblar los esfuerzos». / EFE

pasado día 7 en San Petersburgo cuando un grupo de siete representantes de la junta de distrito de Smolny, nominalmente compuesta por 20 concejales, aprovechó la ausencia de varios integrantes del partido gubernamental Rusia Unida para aprobar por sorpresa esta iniciativa. Ayer martes el Tribunal de Smolny de San Petersburgo anunció que consideraba que el consejo municipal del distrito de Smolny estaba inactivo, lo que sirve de base

para su disolución. El mismo tribunal declaró culpable al concejal de la junta Smolny Dimitri Paluga por desacreditar al presidente por pedir la destitución de Putin. «La decisión será apelada», adelantó su compañero Nikita Yuferev, también edil de San Petersburgo: «Ahora que sabemos que pedir el procesamiento del presidente cuesta 47.000 rublos [778 euros], la pregunta es, ¿qué se debe hacer para el máximo [legal para el delito] de 50.000 rublos [828 euros]%, dijo al salir del juzgado.

No es ni mucho menos el primer caso. En julio Alexei Gorinov, concejal del distrito de Krasnoselsky, fue condenado a siete años debido a que calificó la «operación militar especial» en Ucrania como una «guerra» y habló sobre la muerte de niños ucranianos. En agosto Gorinov escribió una carta desde el centro de detención preventiva, en la que decía que se le negaba asistencia médica y apenas podía respirar.

Aunque el portavoz del Kremlin cree que los rusos en su conjunto continúan apoyando al presidente, los comentaristas más radicales, que normalmente apoyan la campaña militar de Putin, reaccionaron con furia después de que el Ministerio de Defensa de Rusia dijera el sábado que estaba abandonando la región de Jarkov.

El Ejército ruso se esfuerza en presentario como un «reagrupamiento» después de la contraofensiva relámpago de la semana pasada. Distintas voces del nacionalismo sugirieron que sólo una movilización nacional a gran escala podría rectificar la situación.

Ahora Putin recibe presión de belicistas y pacifistas. Después de un fin de semana de fuertes reveses en el campo de batalla para Rusia el goteo sigue: ya son más de 80 los ediles de ciudades rusas que exigen la marcha de Putin. En San Petersburgo piden presentar cargos contra él por «traición». En Moscú denuncian que «su gobierno obstaculiza el desarrollo de Rusia». Al movimiento se han sumado ciudades como Samara o Novgorod.

La guerra empieza a entrar en la vida real de los rusos. En ocasiones con toda su crudeza. Al menos una persona murió y otras cuatro resultaron heridas debido a los bombardeos en el puesto de control fronterizo de Logachevka, una ciudad situada en la región rusa de Belgorod. Esta vez todas las victimas eran en realidad de nacionalidad ucraniana. Así lo anunció el Gobernador de la región Viacheslav Gladkov.



# Hospitallers, los salvavidas del frente ucraniano

Yana Zinkevych dirige a 476 voluntarios que salvan vidas en primera línea de fuego



ALBERTO ROJAS OSOKORKY (UCRANIA)

Yana Zinkevych le dedica sólo unos segundos a resolver cada problema, pero esos segundos los focaliza con gran intensidad: ambulancias averiadas, formación de equipos en masaje cardiaco, nuevos doctores voluntarios, pedido de torniquetes. En un cuaderno escolar prepara un nuevo relevo para

los paramédicos de primera línea. Ellos, 10 tipos rudos, curtidos, con su uniforme de camuflaje pixelado, la miran en silencio como si miraran a un general.

 - ¿Cuántos médicos habéis perdido?

 A 13 desde que comenzó la guerra. Dos de ellos por suicidio.

Varios equipos se despiden para ir al frente del Donbás, otros para cubrir la ofensiva de Jarkov y algunos a Jersón. Por delante, muchashoras de conducción en un país enorme con ambulancias donadas, algunas simples pick ups. «Lo pri-





### **AUTOBUSES** COMO GRANDES **AMBULANCIAS**

La organización Hospitallers usa vehículos de todo tipo, todos ellos donados, para realizar su labor médica en el frente. Este autobús urbano fue reconvertido en una ambulancia para varias camas con capacidad para estabilizar pacientes en el frente del Donbás, uno de los lugares más peligrosos y expuestos en los que los doctores corren la misma suerte que los militares, pero sin la protección de los vehículos blindados. De hecho, un autobús similar fue bombardeado y destruido. Hospitallers también usa camionetas 'pick up' para sacar de primera línea a los heridos más graves en su parte trasera, así como todo tipo de furgonetas, medicalizadas con cierta imaginación. «Necesitamos elementos de medicina de guerra básicos: torniquetes, vendas de compresión y lo que nos ayude a salvar la vida de un herido grave en el frente», dice Yana Zinkevych. / A. R.

a la lucha. «Yo creo que seré más últil ya en el hospital que en la ambulancia, pero haré lo que sea», dice. En minutos tiene asignado un equipo de angloparlantes para incorporarse de inmediato. La guerra no espera.

 - ¿Habéis atendido a soldados rusos?

 Continuamente. Es nuestra labor. No podemos dejar morir a un ser humano. Va contra nuestros valores como médicos.

Entonces, muestra en su teléfono fotografías de militares enemigos desangrándose o mutilados, pero recibiendo atención médica de su equipo. «Estamos ya tan quemados por haber soportado tanto horror que no podemos ni celebrar las victorias militares», dice Zinkevych con cara de cansancio. Zelenski le concedió la Orden del Mérito, pero ya tiene las de Héroe de Ucrania, medalla del Salvamento de Vidas y Destreza en Combate.

Sus equipos acompañan el despliegue ucraniano en Jarkov, que ya ha sobrepasado en algunos puntos el río Oskil, nueva frontera natural propuesta por Moscú pero aun sin fortificar. Los tanques con la bandera azul y amarilla ya corren por los caminos de Lugansk. El botín de material bélico en perfecto estado de uso capturado al enemigo asciende, según el ministerio de Defensa Ucraniano, a 49 tanques, 28 piezas de artillería y 11 lanzaderas de misiles. Es decir, blindados para varios batallones.

Ayer volvió a espesarse la niebla de la guerra. Los rumores han estallado en todo el frente. Radiomacuto cuenta en las trincheras que los ucranianos ya combaten en las calles de la capital de Donetsk, del mismo nombre, algo bastante difícil teniendo en cuenta que es la parte mejor fortificada desde 2014, o que

> los rusos se están retirando masivamente hacia sus fronteras dejando tan sólo atrás a los milicianos de las pseudorreúblicas prorrusas. O que el ejército ruso ha ordenado no enviar ni un soldado más a Ucrania hasta que no se haga una leva general. De momento, ninguno de estos tres rumores ha sido confirmado y puede que nunca lo sea.

> El ánimo de los ucranianos resiste, en parte, gracias a su sentido del humor. Un granjero de Jersón se llevó esta semana dos tan-

ques rusos T80 abandonados con ayuda de su tractor y los metió en su igranja. El canal de televisión nacional le hizo una entrevista, indignado ante la cámara, porque los militares ucranianos, que se personaron en su casa con una grúa, no le dejaban quedarse «con al menos uno» de sus dos trofeos.

mero que hacemos es sacar al herido de la zona de combate y lo lle- den militar de los Hospitalavamos a segunda línea. Ahí hacemos torniquetes, cortamos hemorragias, estabilizamos al paciente y lo enviamos al hospital». Zinkevych aprendió medicina de guerra en las trincheras de Slaviansk, en los combates del aeropuerto de Donetsk y en el frente de Debalsevo, la mejor escuela.

 - ¿A cuántos soldados le habéis salvado la vida?

 Desde que fundé este batallón médico, a más de 5.000.

Zinkevych tiene sólo 26 años pero lleva toda su vida combatiendo. Las barricadas de las protestas proeuropeas del Maidán en 2014 pudieron más que la facultad de Medicina en 2014 y toda su vida adulta ha estado dedicada a luchar de una u otra forma contra el yugo de Moscú. Nada más caer el presidente prorruso Viktor Yanukovich se unió a una milicia de voluntarios en el Donbás y estuvo varias veces a punto de perder la vida.

Metida en un sótano con 20 personas en la ciudad de Piski, bajoun bombardeo de artillería en el que creyó que moriría, un sacerdote presente trató de calmarla conrios, que cuidaban a los viajeros en sus peregrinaciones a Tierra Santa durante las cruzadas. Así se le ocurrió la idea de crear los Hospitallers, el batallón de médicos militares voluntarios de Ucrania. «En mi experiencia como soldado me di cuenta de que no teníamos nada parecido a un servicio de atención rápida y evacuación. Estábamos vendidos».

En estos momentos, los Hospitallers son 476 paramédicos, la mayor organización de este tipo en Ucrania, especializados en tratamiento de guerra dirigidos por la hoy diputada nacional Zinkevych, que se mueve en silla de ruedas tras un grave

accidente en una evacuación a toda velocidad en 2015. Durante la rehabilitación, se dio cuenta que estaba embarazada. Por el daño sufrido en su espina dorsal, los médicos le recomendaron que abortara, pero ella asumió el riesgo. Hoy es madre de Bogdana.

«No estamos ni estaremos inte-



mos uniformes militares, porque eso nos da independencia. Podemos movernos sin recibir órdenes y llegar hasta primera línea de combate sin problemas», cuenta Zinkevych, que tiene que dejar la entrevista cada minuto por llamadas de aquí y de allá, sobre evacua-

atienden a heridos en un autobús, ALBERTO ROJAS

ciones, material médico, peligro del personal o heridas graves.

Delante de nosotros llega un traumatólogo canadiense a unirse

### EUROPA EN GUERRA LAS CLAVES



El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, durante su reunión de ayer con los mandos militares en la ciudad de Bakú. AFP

El ejército ruso puede verse arrastrado al conflicto que mantienen Azerbaiyán y Armenia por el enclave de Nagorno Karabaj en plena debacle en territorio ucraniano

# El riesgo de otro frente para Rusia



### LLUÍS MIQUEL HURTADO

Las noticias que llegaron ayer del Cáucaso sur no podían ser más aciagas para Rusia. Armenia, país al que le vincula un tratado de asistencia militar en caso de agresión, denunció por la mañana una oleada de ataques procedentes de suelo azerbaiyano, que dejaron al menos 49 muertos a lo largo de su frontera. Bakú dijo que su acción, que comprendió el uso de proyectiles y bombardeos con dron, respondía a una acción previa de «saboteadores» armenios. Azerbaiyán no publicó su cifra de víctimas.

Tanto EEUU como la UE pidieron a las partes contención. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, pidió que «el alto al fuego» presente «sea plenamente respetado». Y aunque ambos países enfrentados reconocieron la gravedad de la situación, ayer por la tarde las escaramuzas parecieron remitir.

Estas hostilidades, que culminan meses de intercambios de fuego en los territorios disputados del Nagorno Karabaj y a lo largo de la frontera armenio azerbaiyana, amenazan con romper la frágil tregua que Moscú forjó a finales de 2020 para acabar con la guerra en aquella región. Y peor, pueden arrastrar a los rusos a otro campo de batalla justo cuando su desempeño en el ucraniano pasa por horas bajas. La paradoja ayer en el Kremlin fue pedir «diálogo» en el Cáucaso mientras en Ucrania quemaba pólvora.

### ¿Cuáles son las raíces del conflicto?

El Cáucaso sur fue una de las muchas regiones sacudidas por tensiones identitarias durante el desmantelamiento de la Unión Soviética. A finales de los 80, en pleno clima de agitación social y política, el enclave de mayoría armenia del Nagorno Karabaj, constituido en 1923 como un óblast autónomo dentro de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán, proclamó su secesión y anexión a Armenia, país que le brindaría apoyo político y militar.

Aquella decisión, firme tras la declaración azerbaiyana de independencia de la URSS, y que comportaría la proclamación de la hoy no reconocida República del Nagomo Karabaj, trajo consigo un recrudecimiento de la violencia interétnica entre armenios y azerbaiyanos. Aquella situación derivó en 1992 en una sangrienta guerra con 30.000 muertos y cientos de miles de desplazados, durante la cual las

tropas armenias ocuparon un cojín territorial alrededor del enclave, equivalente al 9% de Azerbaiyán.

Desde entonces, y a pesar de la tregua forjada en 1994 para parar la guerra, la mediación diplomática, en especial la de la OSCE, no ha logrado forjar una solución duradera para el conflicto. Las escaramuzas fronterizas entre Armenia y Azerbaiyán se sucedieron periódicamente hasta finales de 2020, cuando una escalada especialmente virulenta desembocó en notables avances territoriales azerbaiyanos sobre zonas ocupadas por el ejército armenio alrededor y dentro del mismo territorio del Nagorno Karabaj.

### ¿Có mo se reso Ivió la guerra de 2020?

Un mes y dos semanas después del inicio, con el recuento de inocentes muertos y desplazados subiendo y bajo una fuerte presión internacional, el primer

ministro arme-Nikol Pashinyan, y el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, accedieron a firmar junto con Vladimir Putin una tregua difícil de digerir. En especial en Ereván, la mayor damnificada, donde las fuertes pérdidas territoriales sufridas hicieron tambalear la posición de un Pashinyan que había llegado al poder rechazando el paraguas de Rusia.

Como resultado del alto el fuego negociado con Putin, Azerbaiyán recuperó el control de gran parte de los territorios internacionalmente reconocidos y bajo control armenio. Al mismo tiempo, Rusia desplegaba un contingente de cerca de 2.000 soldados para controlar el estratégico corredor de Lachin, que conecta el Nagorno Karabaj con Armenia, y velar por el buen funcionamiento del cese de hostilidades. Además, Bakú se aseguró el funcionamiento de una importante ruta comercial hacia Turquía a través de Armenia.

### ¿Se estáco cinando una nueva guerra?

La realidad es que, a pesar de lo firmado, el alto al fuego de 2020 apenas ha funcionado. Los choques transfronterizos entre fuerzas armenias y azerbaiyanas, que han contado con agresiones dentro de territorio armenio, han sido constantes en los últimos meses. A finales del pasado marzo, Rusia acusó directamente a Azerbaiyán de romper la tregua, atribuyendo la responsabilidad a una de las partes por primera vez desde la firma del acuerdo.

En paralelo y con similar suerte ha discurrido la vía diplomática. Ni el llamado grupo de Minsk, formado por una serie de países con intereses

#### el de Ucrania?

Rusia firmó en 1997 un acuerdo de «amistad, cooperación y asistencia mutua» que permite a su ejército operar en suelo armenio y mantener una base militar a cambio de garantías de apoyo en Defensa en caso de agresión. Tal es el caso de lo ocurrido el martes. Por eso supuso un dolor de cabeza para Moscú que el Consejo de Seguridad armenio invocara ayer este pacto, junto con el de la Organización del Tratado de Segurida d Colectiva, heredera del Pacto de Varsovia y a la que ambos pertenecen.

Aunque Bakú insiste en que su ataque de ayer a posiciones armenias fue en respuesta a una agresión previa, una acción de tamaña magnitud, mayor que la de golpes anteriores, se produce después de meses de estancamiento de la vía diplomática y justo cuando los ru-

sos pasan por un momento de debilidad militar, económica y posiblemente política. Un escenario así proporciona una ventaja a Azerbaiyán a la hora de materializar sus demandas frente a Armenia.

Las declaraciones de ayer del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, asegurando que el presidente Putin está «haciendo todo tipo de esfuerzos para ayudar a rebajar

las tensiones en la frontera» entre Armenia y Azerbaiyán, fueron llamativas, tratándose de un país que sigue apostando por violar la soberanía ucraniana mediante el uso de la fuerza. Sea como fuere, Rusia, erigida junto con Turquía en el dudoso papel de pacificadora del Cáucaso sur, puede verse arrastrada a su lodo en un mal momento.





FUENTE: Elaboración propia.

JUAN C. SÁNCHEZ / EL MUNDO

en los contendientes, ni el Consejo Europeo han logrado que sus intentos de formar una comisión conjunta para alcanzar una paz definitiva fructifiquen. Aunque hay incentivos para cimentar una tregua, en particular económicos, los intereses politicos han ido en otras direcciones.

¿Qué conexión tiene este conflicto con



La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y su jefe de gabinete, Alessandro Chiocchetti. DAINA LE LARDIC

# Polémico 'dedazo' en la Eurocámara

### La presidenta consigue colocar a su jefe de gabinete como nuevo secretario general

PABLO R. SUANZES ESTRASBURGO ENVIADO ESPECIAL

El bureau del Parlamento Europeo, formado por la presidenta Roberta Metsola y los 14 vicepresidentes, aprobó el lunes por la noche el nombramiento del italiano Alessandro Chiocchetti como secretario general de la cámara, el puesto más alto de la administración, con un sueldo por encima de los 20.000 euros al mes y 8.000 funcionarios a su cargo.

No se trata, sin embargo, de un cargo o de un candidato más. Chiocchetti, hasta ahora el jefe de gabinete de Metsola, fue ascendido al nivel AP15 el pasado mes de mayo para que pudiera optar al puesto (se rebajó el estándar, que tradicionalmente se reserva para los AP16, los directores generales) y la polémica comprende la creación de una cara e innecesaria dirección general en la institución, para lograr el apoyo de La Izquierda, y la elección de un liberal como adjunto al secretario general para conseguir el respaldo necesario.

La maniobra quedó esbozada en el mes de julio y generó una oleada de protestas dentro de la casa y en los medios de comunicación, pero el verano sirvió para calmar, diluir y olvidar la cuestión. Y ahora ha salido adelante sin apenas repercusión. Metsola estaba decidida a colocar a Chiocchetti, una figura polémica que entró hace lustros de la mano del diputado Marcello dell'Utri, un colaborador de Berlusconi que acabó en la cárcel por sus lazos con la mafia. El nuevo secretario general fue miembro del gabinete de Antonio Tajani, que también fue presidente de la Eurocámara, y colaborador durante mucho tiempo y aliado

### Chiocchetti ganará 20.000 euros al mes y tendrá a su cargo a 8.000 funcionarios

del todopoderos o Klaus Welle, el conservador alemán que ha ocupado el cargo desde 2009 y que se retirá en enero. Es una figura gris, cuestionado por los sindicatos y cuyo largo mandato parece diseñado para mantener el control popular en la toma de decisión, los nombramientos clave y la política incluso inmobiliaria de la institución.

El 1 de agosto se cerró el plazo de candidaturas, entre las que estaba la del español Jaume Duch, portavoz y responsable de comunicación del Parlamento. Los otros tres son directores generales, más cualificados y con experiencia gestionando personal. Pero el proceso no era una cuestión de currículo, ni ideología, sino de política, pero política interna. Y los populares, la fuerza dominante, han sellado el acuerdo. Los vencedores defienden la elección amparándose en una mayoría clara (sólo hubo tres abstenciones y un voto en contra, después de que dos socialistas optaran por respaldar el pacto rompiendo la disciplina del grupo) y en que el proceso fue transparente.

«El Bureau tiene 14 vicepresidentes y se siguió el procedimiento. Hubo una decisión por amplia mayoría. Mi deber era que fuera un proceso justo, y ha sido el más abierto en la historia del Parlamento. La plaza se publicó hace meses, ha estado abierto a todos los candidatos y por primera vez hubo más de uno, de hecho fueron cuatro. Ha habido entrevistas, deliberaciones y yo no voté. Trabajaremos de cerca con el próximo secretario general, como hemos hecho con el actual, para reformar el Parlamento teniendo en cuenta la institución, sus intereses y para que sea una casa pragmática y equilibrada», explicó ayer Metsola en una rueda de prensa junto a la primera ministra finlandesa, Sanna Marin.

El nombramiento es algo polémico en Bruselas y Estrasburgo, pero poco más. La repercusión en la calle es nula y quedará como otro de los infinitos apaños de la burbuja comunitaria, donde la rendición de cuentas es mínima. Las instituciones disponen de presupuestos gigantescos (2.000 millones en este caso) y plantillas muy amplias, pero no hay apenas vigilancia o presión sobre los altos cargos. El problema es de imagen. El Parlamento es la institución que más se llena la boca cada día juzgando lo que pasa en el planeta, criticando, pidiendo democracia y dando lecciones sobre valores.

### OTROS CARGOS Y EL RECUERDO DE 2018

Dirección general. Sanna Lepola, de la Izquierda, tendrá la dirección general de Partenariados de democracias parlamentarias, mientras que Renew, el grupo liberal, tendrá un secretario general adjunto, Anders Rasmussen, que ahora ocupa una posición similar dentro de su grupo. Christian Mangold, colaborador estrecho del saliente Klaus Welle, será el director general de la unidad de políticas internas, según informa 'Politico'.

Negar lo evidente. Cuando en 2018 ocurrió algo parecido (aunque todavía más opaco) en la Comisión Europea, con el nombramiento del jefe de gabinete de Jean-Claude Juncker como secretario general precisamente, la Eurocámara aprobó una resolución condenando esas prácticas. Estos meses los líderes de los grupos han negado que hubiera una decisión tomada. / P. R. S.

Los líderes de los grupos han negado que hubiera acuerdos a puerta cerrada y han animado a que se presentaran candidatos para dar pátina de transparencia y apertura, a pesar de que sólo faltaba concretar el precio. Los Verdes y los Socialdemócratas decidieron abstenerse (aunque tres de sus vicepresidentes optaron por votar en contra o a favor), pero el resto votaron respaldando al italiano tras una farsa de entrevista en la que cada candidato tuvo 10 minutos para defender sus aspiraciones.

### Prohíben una marcha del Orgullo en Belgrado

BELGRADO

La policía serbia prohibió ayer la celebración de la marcha del Orgullo que debería celebrarse el próximo sábado en Belgrado como evento central de la EuroPride 2022. El ministerio de Interior justificó la prohibición por problemas de seguridad por una marcha paralela de activistas antiglobalistas anunciada para el mismo día. Según un comunicado de Interior, «hay un alto riesgo de que la seguridad de los participantes de ambas marchas sea amenazada». «Hay peligro de que se produzcan ataques y enfrentamientos, hay peligro de violencia, destrucciones de los bienes y otras formas de amenaza al orden público de gran envergadura», agregaba la nota.

El ministro de Interior, Aleksandar Vulin, dijo que «en la actual situación geopolítica y tensiones en la región, los choques en las calles de Belgrado no tienen sentido, agravarían la posición de nuestro país y pondrian en peligro la seguridad de los participantes de las marchas y de otros ciudadanos», informa la agencia Efe. Los organizadores del acto, European Pride Organizers Associations (EPOA), denunciaron que la cancelación del evento «es un fracaso total del liderazgo político en Serbia». «Trabajamos en soluciones alternativas», señaló un comunicado de EPOA, que indicaba que se refutaria judici al mente la decisión.

### «LA JUSTICIA HABLARÁ»

Kristine Garina, presidenta de EPOA, recordó que prohibiciones pasadas de marchas de orgullo en Belgrado fueron declaradas anticonstitucionales por la Justicia. «No tengo dudas de que el tribunal volverà a tener la misma postura esta vez», dijo Garina. «Esta prohibición muestra el fracaso de Serbia en proteger las libertades más elementales de sus ciudadanos. Ningún país que se tiene estima se rendiria ante los matones», dijo Garina, quien aseguró que, a pesar de la prohibición, miles de personas LGBTI+ se reunirian en Belgrado el sábado.

Belgrado fue elegida hace tres años para ser sede del Euro Pride 2022, como la primera ciudad de Europa del sudeste en acoger el evento. En las últimas semanas, ha surgido una fuerte oposición a la marcha del orgullo por una parte de la población. Los tradicionalistas, la extrema derecha y la influyente Iglesia Ortodoxa Serbia organizaron varias manifestaciones multitudinarias en contra de la celebración.



### **MUERTE DE UN SÍMBOLO** LOS NUBARRONES POLÍTICOS

# El rey Carlos III, al rescate de la unión de las cuatro naciones

### Emprende una gira con el doble reto del independentismo escocés y la crisis del Ulster



CARLOS FRESNEDA EDIMBURGO

Carlos III ha querido marcar el inicio de su reinado con una gira por las «cuatro naciones», en un intento de reforzar el Reino Unido ante el doble reto del independentismo escocés y de la reunificación de Irlanda. Si Isabel II tuvo que «gestionar» el desmantelamiento del imperio, a su heredero le va a tocar cerrar las grietas que amenazan con resquebrajar el país, exacerbadas por el Brexit y por la distancia creciente entre Londres y el resto de las regiones.

El rey partió ayer hacia Belfast tras su paso por su Edimburgo, donde intervino ante el Parlamento escocés y mantuvo un encuentro con la ministra principal Nicola Sturgeon en el Palacio de Holyrood (al que asistió vestido con su kilt escocés). La líder independentista aseguró que Escocia está preparada para asegurar al nuevo rey «el apoyo para continuar con el legado de su madre».

muerte de Isabel II en Hillsborough -la residencia oficial de la familia real en el Ulster-pero se negó a asistir a los actos de «proclamación» del nuevo rey el pasado jueves.

El rey Carlos llega a Belfast en un momento especialmente delicado, marcado por las tensiones creadas por el Protocolo de Irlanda, el punto más conflictivo del Brexit, Irlanda del Norte está de hecho sin gobierno. El Partido Democrático Unionista (DUP) se ha negado a formar parte del gabinete de unidad, según lo estipulado por el acuerdo de paz del Viernes Santo, y el Gobierno británico ha decidido reescribir por su cuenta y riesgo las reglas del Protocolo (en una polémica ley impulsada y defendida por la nueva premier Liz Truss).

Para Carlos, su primera visita oficial como rey a Irlanda del Norte y su encuentro con la líder de Sinn Fein, tiene además un componente personal. En 1979 murió en un atentado del IRA su Louis Mountbatten, tío de su padre Felipe, con quien estaba unido muy estrechamente. Aquel atentado causó una conmoción en el país y marcó severamente la juventud del entonces

### EL «EJEMPLO» DE ISABEL II EN EL ULSTER»

El rey Carlos III se comprometió ayer a seguir el «ejemplo brillante» de Isabel II y aseguró que trabajará para garantizar el «bienestar» de «todos los habitantes» de Irlanda del Norte. El monarca efectuó esas declaraciones en el castillo de Hillsborough, a las afueras de Belfast. Después de darse un baño de multitudes a las puertas del castillo, la residencia real en la provincia, Carlos III recibió un mensaje de condolencia del presidente de la Asamblea norirlandesa, Alex Maskey, dirigente del Sinn Féin.

lar no están sin embargo reñidas con la realidad cambiante de Irlanda del Norte y el peso cada vez mayor –a nivel demográfico y político– de la comunidad católica.

Sinn Féin es ahora el partido mayoritario en las dos Irlandas, y su ambición es convocar un referéndum de unificación en la próxima década. Esta posibilidad está prevista incluso por el Acuerdo de Paz de Viernes Santo, que deja sin embargo la decisión en manos del Gobierno británico.

Los propios políticos republicanos reconocen sin embargo que aún es pronto para hablar de la asíllamada border poll, pero el fantasma de la reunificación de Irlanda llamará sin duda a las puertas del nuevo rey de 73 años.

Si hubiera un referendum en la isla, el rey no podría expresar su opinión, aunque siempre podría encontrar una forma sutil de tener un impacto en el resultado, como lo hizo Isabel II en la antesala de la consulta soberanista en Escocia en 2014, cuando instó a los votantes a «pensar con mucho cuidado sobre el futuro».

Se desconoce hasta qué punto la intervención de la

monarca influyó en el resultado final del primer referéndum de Escocia: 55% a 45% a favor de la permanencia en el Reino Unido. Y tampoco se sabe aún el efecto que su muerte en tierras escocesas podrá tener sobre la opinión pública.

Nicola Sturgeon ha dejado en remojo sus infulas independentista estos días, pero su intención sigue siendo convocar un segundo referéndum en octubre de 2023 y está dispuesta incluso a forcejear con el Gobierno británico en los tribunales, ante la previsible negativa de Liz Truss (como ya hiciera su pre-

decesor Boris Johnson).

Los sondeos detectan una división irreconciliable entre los escoceses, con dos mitades prácticamente iguales a favor y en contra de la independencia. Dos semanas antes de la muerte de Isabel II, la encuesta de encuestas de What Scotland



Sturgeon pretende convocar un referéndum en octubre de 2023

### El monarca llega a Belfast en plena tensión por el Protocolo de Irlanda

Thinks daba a la permanencia en el Reino Unido apenas dos puntos de ventaja sobre la independencia (46% a 44%), con la decisión final en manos de los indecisos.

Sturgeon tiene aún que detallar su visión para una Escocia «independiente», aunque su predecesor, Alex-Salmond, llegó a prever que la reina siguiera siendo jefa de Estado en el caso de ruptura con Londres.

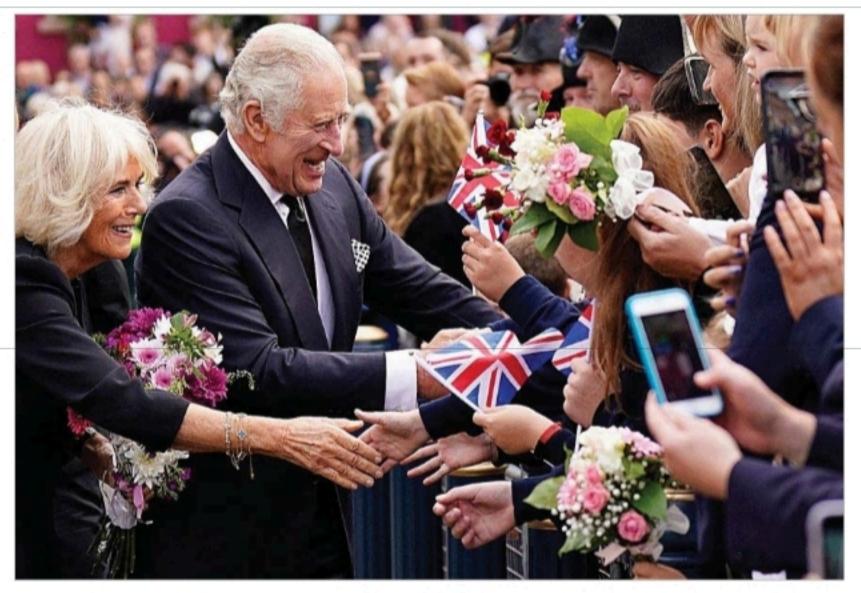

En Irlanda del Norte, Carlos III se verá entre otros con Michelle O'Neill, vencedora en las útimas elecciones con Sinn Féin y a la espera para poder formar un gobierno de unidad. La líder local de Sinn Féin aceptó la invitación para participar en la «moción de condolencia» por la

Principe de Gales.

Los norirlandeses se volcaron casi tanto como los escoceses a la hora de tributar una cálida recepción al nuevo rey, con la marea humana rodeando la catedral de St Anne durante la ceremonia religiosa a su llegada. Las muestras de afecto popuEl rey Carlos y su esposa saludan a la gente congregada ante el castillo de Hillsborough (Belfast). AFP





# Dos noches a la intemperie para el último adiós

Vanessa, Anne y Grace son las primeras de la fila en entrar a la capilla ardiente de la reina

TESTIGO DIRECTO

TERESA ABURTO
LONDRES
ENVIADA ESPECIAL

Vanessa, Anne y Grace. Por ese orden. Ellas son las tres primeras ciudadanas de todo Londres que entrarán hoy al Palacio de Westminster para presentar sus respetos ante el féretro de roble en el que descansa la reina Isabel II. Detrás de ellas vendrán decenas de miles.

«Llevo aquí desde las 11:30 de la mañana», dice Vanessa, de 56 años, que solo porta consigo una bolsa con snacks, fruta y agua. Es lunes por la tarde y aún le quedan más de 40 horas de espera a la intemperie hasta que se abran las puertas de la histórica sala Westminster Hall para dar

comienzo a la capilla ardiente, que durará cuatro días las 24 horas en la capital británica. «Pasaba por el Parlamento, vi que estaban abriendo la cola y me puse», cuenta a este diario Vanessa, originaria de Sri Lanka, mientras decenas de periodistas y televisiones comienzan a llegar para entrevistar a la que será la primera mujer en ver el féretro de la reina. «Va ser un momento único, una vez en la vida», añade.

Le quedan dos noches y un día al otro lado del río, donde se ha establecido el punto de inicio de la fila. Hoy por la tarde llegará a Westminster el cortejo fúnebre desde Buckingham, y Vanessa cruzará el Puente de Lam-



Vanes sa, Anne y Grace, el lunes, frente a Westminster. T. ABURTO

beth entre fuertes medidas de seguridad. Londres está desde ayer tomada por la policía, y miles de efectivosde seguridad rodean el recorrido vallado que hará el coche fúnebre. Cuentan que han sido contratados para estar vigilando al público durante toda la semana, con jornadas maratonianas de 5 de la mañana a 8 de la tarde y turnos de noche.

Las noches, que estos días no son especialmente frías en Londres, no asustan a Vanessa. Cuenta con que su marido le traerá ropa de abrigo y con la ayuda de los vecinos de la zona que se han parado a hablar con ella y a ofrecerle comida y mantas.

El ataúd de la reina, a su llegada al palacio de Buckingham, ano che. AP ¿Qué pensará cuando sus pasos sean los primeros en resonar en la inmensa sala que albergará el ataúd de la reina? «Le daré las gracias por su gran servicio al país, y le diré adiós en

silencio a una gran mujer».

A Vanessa se le han unido Anne y Grace. Segunda y tercera en la linea de sucesión hasta la capilla ardiente. «Se espera un millón de personas y solo 50 podrán entrar a la sala al mismo tiempo, así que a las cuatro de la tarde estaba ya aquí», dice Anne, orgullosa galesa de 65 años, que -más previsora- trae consigo una sillita plegable. También porta una bandera de su nación y decenas de recortes de prensa. «Mi padre estaba en la guardia real y participó en la coronación de Isabel II, por eso estoy aquí». Anne muestra un libro de historia con imágenes de una joven reina el día en 1953.

Hoy tendrá que dejar fuera de Westminster sus enseres, ya que la seguridad será estilo aeropuerto, y sólo se permite entrar con una bolsa pequeña por persona. La indumentaria debe ser «adecuada» –sin lemas políticos u ofensivos– y no se podrá tomar fotos o vídeos del féretro.

Unos pasos por detrás de Anne está su amiga. «iGrace Tercera del Reino Unidol», bromea. Es originaria de Ghana, lleva en Londres desde 1985 y prefiere no decir su edad. «Siempre he sido fan de la familia real, también la de mi país de origen», afirma con una bandera británica al cuello y un osito Paddington en la mano. Los royals han forjado la

amistad entre Anne y Grace, que se conocieron en otro evento real, cuando se inauguró la estatua de Diana en el Palacio de Kensington en 2021. Cuando piensa en qué le dirá mañana a la reina para sus adentros, Grace se toma su tiempo: «Que el señor guarde tu alma hasta que volvamos a encontrarnos».

Una vez que pasen las horas y tengan ese brevisimo momento para decir adiós a su reina, las tres apoyarán al rey. Lo más importante,

coinciden, es que mantenga unida la Commonwealth. «Sin ella, Reino Unido no sería Reino Unido».

¿Merecerá la pena la espera? «Desde luego que sí», responden casi al unísono.



### MUERTE DE UN SÍMBOLO LA POPULARIDAD DEL MONARCA

# Carlos III, un desconocido para los jóvenes: «No sabemos nada de él»

### Solo un 46% de las nuevas generaciones cree que el hijo de Isabel II será un buen rey

T. A. LONDRES ENVIADA ESPECIAL

El pasado sábado, cuando solo habían transcurrido dos días desde la muerte de Isabel II, el Reino Unido aún estaba conmocionado por la noticia. Pero en los pubs y discotecas de Londres el ambiente no era precisamente de luto. Los jóvenes británicos viven estos días ajenos al hecho histórico que impregna toda la ciudad, siguen con un día a día que se ve solo trastocado por el dispositivo de seguridad que dificulta moverse por el centro con normalidad.

«Los jóvenes no sentimos antipatia por la monarquia, sino apatía. No creo que seamos muy monárquicos, no sentimos mucha conexión con la realeza, sobre todo con Carlos, Y con todo lo que hemos visto sobre el príncipe Andrés en las noticias... La desconexión ha ido en aumento», opina Simran, estudiante londinense de derecho, de 21 años.

La última encuesta de YouGov destaca que el nuevo rey ha aumentado su popularidad entre los británicos en la última semana. Más de dos tercios, el 63%, cree ahora que será un buen soberano, en comparación con el pasado marzo, cuando tenía un apoyo de solo el 39%. Los

### «Sentimos apatía por la familia real, no conectamos con la monarquía»

sondeos apuntan, sin embargo, que Carlos III es prácticamente un desconocido para las nuevas generaciones: solo el 46% de los jóvenes opina que ejercerá bien su nuevo cargo, y el 25% cree que lo hará mal.

Miranda, de 23 años, estudia Arte en la capital y confirma la tendencia a la baja del monarca entre los jóvenes, en comparación con Isabel II de quien uno de cada 10 piensa que su reinado ha sido bueno para el país. «Me gusta la reina, representa la Historia, y es triste que haya muerto. No conozco a Carlos, creo que los jóvenes en general no saben nada de su figura. Además, es bastante mayor para ser rey», advierte. «Me gustan más Guillermo y Kate».

Miranda acudió durante el fin de semana al Palacio de Buckingham; creía que sería «interesante ver el ambiente» y le impresionó encontrar «una atmósfera tan triste». Sin embargo, no se le pasa por la cabeza esperar las 35 horas de cola que se prevén para visitar hoy la capilla ardiente de la reina en Westminster Hall. En todo caso, «puede que vea el funeral si lo ponen por la tele».

Connor comparte con Miranda su negativa a acudir a presentar sus respetos a la reina, pero discrepa en su apoyo a Guillermo y Kate: «Me dan pereza, son aburridos. Están demasiado alejados de la realidad que estamos viviendo», piensa este estudiante de derecho de 23 años.

La impresión general entre los jóvenes cuando se les pregunta por el nuevo rey es que es prácticamente un recién llegado, «No sé nada de Carlos, he visto cosas sobre él en las noticias que me hacen ser un poco escéptica», dice Elizabeth, de 24 años y estudiante de Diseño, Sor-

prende también la falta de sensibilidad entre los jóvenes hacia el duelo por la perdida de la abuela de la nación. «Creo que es triste que haya muerto porque ha estado siempre en nuestras vidas. Pero no siento mucha conexión con la monarquía, ni empatia por la tristeza de la familia».

Con el país en pleno cambio de líder de Gobierno, una crisis energética llamando a las puertas del invierno y una tasa de paro de más del 9% entre los menores de 25 años la monarquía y su futuro no es una de las principales preocupaciones de la juventud británica.

«Si estás estudiando y pensando en tu futuro es difícil que nos concentremos en estas cosas», dice Kevin, que estudia Comunicación Audiovisual y tiene 21 años, «La familia real debería dedicar más eventos a los jóvenes si quiere conectar con nuestra generación. Porque ya tenemos un Gobierno que toma las decisiones, y al final el rey no decide nada», concluye.



Una marque sina con la imagen de la reina Isabel II, en una calle de Londres próxima al Palacio de Buckingham al anoche cer. FELIPE DANA / AP

### El doble filo de la muerte de Isabel II

Los republicanos británicos buscan impulsar el debate sobre un modelo constitucional alternativo

CHARLOTTE DAVIES MADRID

«Son muchas las personas que me han preguntado qué tal estoy durante los últimos días, si estoy de luto, si siento que he sufrido una gran pérdida, y sólo puedo contestarles lo siguiente: no». El fallecimiento de Isabel II tiene para John, republicano de 65 años, un doble filo: « Hay motivos de celebración, ya que podría ser el impulso necesario para acabar con la monarquía, pero Londres, donde radica la mayor parte del peso sociopolítico del país, no representa la realidad de todos, por lo que esdificil hacer llegar este mensaje».

Durante los 70 años de reinado de Isabel II, los agravios republicanos han afloran de vez en cuando, pues muchos creen que la monarquía es un concepto anticuado que atenta contra los derechos democráticos, pero el respeto de que gozaba la reina hizo que el movimiento tuviera dificultades para causar una impresión duradera.

Cuando la monarca murió el pasado jueves, la organización republicana más importante del Reino Unido hizo lo que llevaba años planeando hacer tras su muerte: pasar desapercibido. Republic, un grupo de presión que aboga por un jefe de Estado elegido de manera democrática, se limitó a emitir un breve comunicado de condolencia a la Familia Real en el que reconocía su derecho al duelo.

«Fue una muestra de respeto más que otra cosa», reconoció Graham Scott, director de Republic, en conversación con EL MUNDO. «Al fin y al cabo, era la madre de alguien, la abuela de alguien. Su familia tiene derecho a llorar su pérdida».

El silencio, sin embargo, no duró mucho. Tras la proclamación de Carlos III como rey de Inglaterra el pasado sábado, el grupo se ha mostrado cada vez más firme en sus campañas para impulsar el debate sobre un modelo constitucional alternativo, «El apoyo a la monarquia ha des cendido drástica-

mente en los últimos diez años, pasando del 73% al 62%, y más de una de cada cuatro personas quiere suprimirla», destacó Scott.

«La reina era la encarnación viva de la monarquía para la mayoría de los británicos y lo ha sido durante toda una vida». La admiración por

la soberana «ha reprimido en gran medida el republicanismo», por lo que es probable que el tema «esté impregnado de una energía renovada», «Carlos no herederá ese nivel de deferencia, y esto si que cambia toda la dinámica», añadió.

Menos de la mitad de los británi-



Graham Scott, AFP

los III será una figura unificadora para el país, según un sondeo de YouGov publicado este lunes, el mismo día que cuatro republicanos fueron detenidos por protestar contra la ascensión de Carlos al trono. «¿Quién lo eligió?» y «No es mi rey»,

eran algunos de los mensajes que aparecían en pancartas. El grupo tiene la intención de organizar más protestas, pero el objetivo final es un referendum sobre el futuro de la institución: «Que Isabel sea la última. Hay que abolir la monarquía antes de que nos haga más daño».



R TEATRO REAL

Cada sábado una nueva entrega con



### **ECONOMÍA**

# Los alimentos sanos suben más

 La inflación impacta de lleno en los productos saludables y condena a los hogares vulnerables a una dieta más pobre
 Chocolate, bollería y zumos envasados se encarecen menos que frutas, leche, huevos y verduras

...QUE LOS MENOS RECOMENDADOS

#### ALEJANDRA OLCESE MADRID

Cuando las familias españolas fueron al supermercado este agosto se encontraron con unos precios de los alimentos un 13,8% más altos de los que había en el mismo mes de 2021, pero aunque esa es la subida media, los productos considerados más saludables por la Organización Mundial de la Salud (OMS) experimentaron incrementos muy superiores a la media, mientras que aquellos de los que no se debe abusar registraron aumentos mucho más moderados.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados ayer, constatan esta brecha, que invita a las familias más vulnerables a decantarse por los segundos y las condena a una dieta más pobre. Estos hogares se caracterizan por tener menor renta disponible incluso para satisfacer sus necesidades básicas, de ahí que la alimentación represente una cuota sobre su consumo muy superior a la de las familias con rentas más altas.

«La inflación si entiende de clases (...) A menudo se pasa por alto que el impacto de una subida de los precios no afecta a todos los hogares de la misma forma y que, en buena medida, esto depende de las partidas responsables de la subida», recordaba recientemente CaixaBank Research, que calcula que el diferencial de inflación en

> Por ciento. Es la subi da interanual que registraron en agosto los alimentos, el mayoraumento desde 1994.



bienes de primera necesidad entre las rentas más bajas y las más altas ha registrado el máximo de al menos una década.

Si la inflación les azota especialmente y, además, los productos más sanos son aquellos que más suben de precio, las familias más vulnerables podrían optar por llenar el carro con los productos con incrementos más moderados. Los padres que quieran que sus hijos merienden un vaso de leche, un bocadillo de pavo y queso fresco, y una pieza de fruta tendrán que afrontar una subida de precios muy superior a aquellos que tomen productos de bollería, chocolate, refrescos o helados.

El chocolate ha sido precisamente de los productos que menos ha subido (un 4,9% en agosto), seguido de productos de confitería (6,7%), refrescos (6,8%), cereales azucarados (7,1%), zumos prefabricados (9%), platos preparados (9,7%) o helados (10,5%).

### EL ENCARECIMIENTO DE LOS ALIMENTOS

LOS PRODUCTOS SALUDABLES SUBENMÁS...

Incremento de los precios en tasa interanual a cierre de agosto





Una mujer hace la compra en un supermercado de Carrefour. José AYMÁ

### EL IPC DE EEUU DECEPCIONA Y CASTIGA LAS BOLSAS

El precio de la gasolina lleva cayendo 91 días seguidos en Estados Unidos. En junio, alcanzó los 5,02 dólares el galón (1,32 euros el litro); hoy está a 3,70 dólares, o sea, a 98 céntimos de euro el litro, según la Asociación Estadounidense de Automovilistas (AAA, por sus siglas en inglés), una asociación de clubes de conductores. En teoría, eso tenía que significar que la inflación se desplomara, pero en la práctica no ha sido así, para tristeza de los operadores de la Bolsa.

El IPC en agosto ha quedado en la parte más

alta del rango esperado por los analistas: el 8,3%. Es cierto que es un descenso, ya que en julio el Índice había quedado en 8,5%, y en junio en 9,1%, en lo que fue el nível más alto del indicador en 40 años y 5 meses. Pero es, claramente, insuficiente. De hecho, el mercado preveía un 8,1%.

Y de ahí vino la reacción de los inversores. El bono a dos años, que es muy sensible a las expectativas de inflación, se situó en el 3,73%, su nivel más alto en 15 años, mientras que en Bolsa, los principales indices de Wall Street se desplomaron tras conocerse el dato. El S&P 500, el Dow Jones y el tecnológico Nasdaq registraron caídas superiores al 2,5%, que llegaron al 3%. PABLO PARDO WASHINGTON

Por el contrario, el encarecimiento de la leche fue del 26%; el de los huevos, del 22,4%; la came de ave se incrementó un 17,6%; los yogures, un 17,3%; el pan, un 15,2%; las legumbres y hortalizas frescas, un 14,8%; el queso, un 14,6%, y las frutas frescas, un 12,1%. Los productos saludables ya eran más caros que los poco aconsejables antes de que estallara la ola inflacionista, pero esa diferencia se ha agravado con la subida de precios.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) recomienda, especialmente para los escolares, que el consumo de dulces y zumos envasados «esté controlado» y aconsejan «controlar el exceso de grasas, azúcar y sal en las comidas». El problema está en que precisamente los dulces son los productos que menos suben.

Esta tendencia en los precios puede contribuir a un mayor consumo de alimentos ultraprocesados, relacionados con el desarrollo de tumores y enfermedades cardiovasculares y responsables en gran parte del aumento de la obesidad y el sobrepeso, que según el Estudio Nutricional de la Población Espa-

Los hogares con rentas más bajas son los más afectados por la inflación

Funcas prevé que los alimentos frescos suban de media un 10,9% en 2022

ñola –publicado en la Revista Española de Cardiología– a fecta ya a l 53,6% de los españoles (22% obesidad; 31,6% sobrepeso).

La subida de los alimentos ha llevado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a presionar a las grandes distribuidoras para que bajen sus precios. Carrefour ha sido la primera compañía que ha aprovechado la coyuntura para presentar una cesta de la compra por 30 euros. Resulta curioso, no obstante, que en esa cesta figuran algunos de los productos menos saludables -que son los que menos se han encarecido- como bricks de zumo, chocolate blanco, cereales, galletas o mermelada de melocotón- pero no se incluyen fruta, leche o huevos, alimentos más saludables pero que se han disparado.

# La inflación recorta un 7% la venta de móviles

España ya nota el impacto en la gama baja y el descenso global para los PC roza el 13%

#### EDUARDO FERNÁNDEZ MADRID

La era tecnológica no lo estanto si falla la economía. Móviles, tabletas y ordenadores se venderán menos en 2022, un retroceso que en el sector atribuyen por encima de cualquier otro factor a la subida de precios.

En España, este martes se confirmaba que la inflación interanual de agosto se cifró en un 10,5%, precios más altos que deberían enfriar el consumo, también el de los productos tecnológicos indispensables en la sociedad conectada post-covid. Así, la venta global de teléfonos caerá un 6,5%, para quedarse en 1.270 millones de dispositivos, y la de ordenadores se desplomará un 12,8%, con lo que la previsión se contrae a 305 millones de unidades, según datos de la consultora International Data Corporation (IDC), que señala como principales motivos «una inflación que rompe todos los registros, tensiones geopoliticas y otros desafíos macroeconómicos que han disminuido significativamente la demanda».

Fuentes de una de las grandes empresas del sector presentes en España aportan una lectura de país que encaja con estos movimientos mundiales. Las ventas ya se han resentido en la primera mitad del año, exponen a EL MUNDO, «con una caída de alrededor del 7‰, por lo que la previsión para el segundo semestre «no es buena». Un análisis más detallado de las ventas españolas mostraria que cae la entrega de unidades, pero no lo que se factura. Habria una explicación: los que más sufren la inflación prescinden ya de nuevos móviles mientras que los consumidores con mayor poder adquisitivo no habrian renunciado o, como mucho, habrían recurrido a una categoría inferior. «Los que menos tienen son los primeros en notar las crisis», afirman estas fuentes.

Canalys, otra consultora, advertía recientemente de que en el segundo trimestre del año se estaba facturando un 9% menos de móviles, en unidades. «Los problemas geopolíticos, una bajada de la confianza de los consumidores y la alta inflación continuarán dañando los datos del mercado en la segunda mitad del año, a pesar de los lanzamientos que vienen», avisaba esta firma antes del lanzamiento del nuevo iPhone.

Efectivamente, Apple presentó el iPhone 14 (Pro y Pro Max) la semana pasada, con su acostumbrada parafernalia y el interés mediático que siempre concita. En un primer vistazo de los nuevos modelos, no se apreciaba un encarecimiento con respecto a lanzamientos anteriores, pero esa sensación se ha circunscrito a EEUU. En Europa, esos nuevos teléfonos cuestan a partir de 1.009 euros (2.119 euros el más caro), de manera que si se detectan subidas con respecto a otros estrenos. Además, los modelos antiguos (o no flamantes), en vez de bajar de precio como de costumbre, han elevado su precio en la Eurozona, donde la inflación interanual se cifra en un 9,1% en agosto (según datos de Eurostat).

La empresa de la manzana se hace partícipe de las alzas. Argumentos hay: la cadena de suministros está retorcida por las restricciones, los costes se suponen mayores y el dólar, divisa en la que trabaja Apple, se ha venido fortaleciendo en los últimos meses con respecto al euro.

Por marcas, Samsung aglutina un 21,8% de cuota de mercado en el mundo, Apple un 15,6% y Xiaomi un 13,8%, por un 8,7% de Vivo y un 8,6% de Oppo, cuantifica IDC. Ahora bien, la facturación no depende sólo del número de unidades, claro, y Apple es muy capaz de colocar en mercado productos de precio alto.

La caída global de venta de móviles se evidenciaría en China, donde se prevé que el descenso prácticamente duplique el retroceso global del 6,5%, hasta el 12,5%. En Europa Central y del Este (dependientes de la energía rusa y por tanto con inflación) se espera un desplome del 17,4%. Las ventas en EEUU evolucionarían planas (+0,3), mientras que la bajada en Europa Occidental se mostraría suave (-0,7%).

### DEL 'BOOM' A LA RENUNCIA

Eso sí, en España ya se entrevé un repliegue del consumo en este sector. «Los productos de electrónica son los primeros de los que se prescinde al tener posibilidad de seguir utilizando los que ya se tienen», plasmaba el comparador Idalo, tal y como recogía este periódico. Un 45% de españoles ya habría dejado de adquirirlos.

La eclosión digital de la pandemia se frustra igualmente para otros dispositivos. Las ventas globales de tabletas bajarán un 6,8% (156,8 millones de productos), además de la mengua del 12,8% para los PC (305 millones de unidades). De hecho, en el segundo trimestre del año los ordenadores ya se estaban vendiendo un 15,3% por debajo de los índices de 2021. Lenovo, HP y Dell son los tres grandes fabricantes de un planeta que parece resentirse al unísono.

### **DESPLOME PREVISTO PARA 2022**

PREVISIONES DE VENTAS DE 'SMARTPHONE'

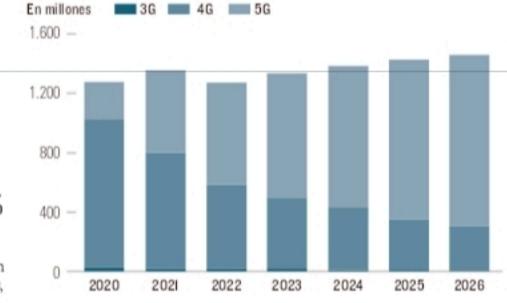

#### VENTAS DE PC Y TABLETA



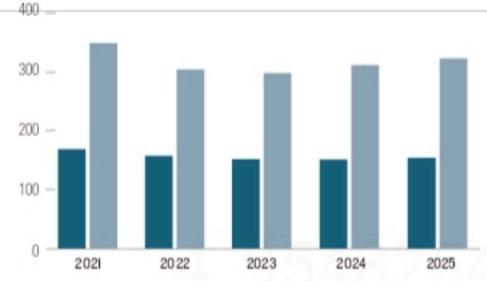

CUOTA DE LOS FABRICANTES DE 'SMARTPHONE'



— Samsung — Apple — Xiaomi — Vivo — OPPO

### CUOTA DE LOS FABRICANTES DE PC

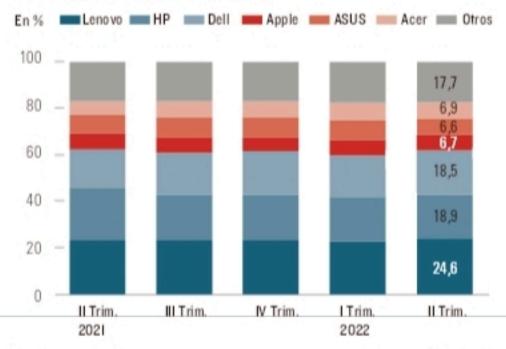

FUENTE: IDC 2022

J. Aguirre / EL MUNDO

### Podemos quiere intervenir las hipotecas por el alza del Euríbor

#### MARÍA HERNÁNDEZ MADRID

Podemos vuelve a recurrir a uno de sus temas bandera, la vivienda, para tomar posiciones en esta larga carrera electoral en la que parecen embarcados los partidos políticos. Y vuelve a recurrir, también, al intervencionismo en el mercado como vía para tratar de aliviar el impacto de la inflación en las familias más vulnerables. En este contexto, la formación liderada por Ione Belarra plantea establecer un tope temporal a la subida de las hipotecas de tipo variable para las familias con menos recursos ante la escalada del Euribor. Podemos remitió el lunes la medida a su socio en el Ejecutivo, el PSOE, pero se plantea también registraria como Proposición de Ley en el Congre-

El PSOE, por su parte, pasó ayer de puntillas ante lo que parece un nuevo desafío de sus socios en Moncloa. La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, se limitó a decir, en la rueda de prensa tra el Consejo de Ministros, que «se valora el esfuerzo de la dinámica de propuestas», y de esa postura no se mueven, por ahora, el resto de fuentes gubernamentales consultadas. El Ministerio de Economía no tenía constancia por la mañana de la proposición. «De momento, tenemos las medidas que están vigentes hasta el 31 de diciembre», aseguraron a este periódico, en alusión al último decreto de ayudas aprobadas para hacer frente a la subida de los precios. Una postura similar a la que mantienen en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que alberga bajo su paraguas las políticas de Vivienda.

### INSEGURIDAD JURÍDICA

Los expertos, sin embargo, no creen que se pueda intervenir con tanta facilidad en el mercado, ni que esa sea la solución en un momento de incertidumbre económica como el actual. «Es una medida contraproducente que genera inseguridad jurídica en cuanto supone una modificación retroactiva y por tanto injusta de unas condiciones libremente pactadas», señala Gregorio Izquierdo, Director General del Instituto de Estudios Económicos (IEE).

«Este tipo de propuestas generan riesgo regulatorio con el consiguiente aumento del coste de capital, lo que va a tener el efecto perverso de encarecer y limitar la disponibilidad de crédito hipotecario a futuro. Existen alternativas más justificadas y menos distorsionantes con la libertad de empresa», añade.

# Un complicado camino para los impuestos extra

Todos los grupos temen que el gravamen a banca y energéticas recaiga en los clientes

#### MARISA CRUZ MADRID

El Congreso tramitará la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para establecer un impuesto temporal extraordinario a las entidades financieras y las grandes energéticas con el fin de que contribuyan a cubrir las necesidades acuciantes que la guerra en Ucrania ha impuesto a la economía y principalmente a los más vulnerables.

La iniciativa de los dos socios gubernamentales está sin embargo, aún, lejos de aprobarse. Los recelos de las formaciones parlamentarias, incluidas las que aceptan su toma en consideración, arrojan múltiples sombras sobre una propuesta que, si finalmente obtiene el visto bueno de la Cámara, incluirá un abanico de retoques, cláusulas y matices pensados principalmente para evitar que los gravámenes se repercutan a los clientes, dar seguridad jurídica a los inversores, sortear el riesgo de inconstitucional idad y eludir la invasión competencial.

Se trata de una iniciativa, que al haber sido presentada por los grupos parlamentarios y no por el Gobierno, no cuenta con informe de los órganos constitucionales y del Banco Central Europeo. Además, en la actualidad está pendiente del análisis de Bruselas sobre su conformidad con el derecho comunitario.

Al grupo de los recelosos que, hoy por hoy, no garantizan su voto final a la misma si se mantiene en sus términos actuales –unos la ven escasa, otros excesiva y otros invasiva–, se s uman PNV, ERC, Junts, PdeCAT, Coalición Canaria y Bildu.

La diputada del PSOE, Patricia Blanquer, defendió la necesidad de «arrimar el hombro» y recordó que las seis energéticas del Ibex cuadruplicaron sus beneficios en 2021 y los cinco grupos bancarios del índice lograron casi 20.000 millones de ganancias. Aseguró que el control para evitar que los gravámenes se repercutan a los clientes corresponderá a la CNMC y al Banco de España y las sanciones que se aplicarán en caso de incumplimiento serán del 150%.

Sólo la CUP respaldó sin reticencias la propuesta aunque dio un paso más reclamando expropiaciones. Bildu, por su parte, consideró que la proposición es pobre y la recaudación que pretende, muy escasa por eso pide que los impuestos «sean permanentes y más amplios» y acusa al Gobierno de invadir competencias del País Vasco y Navarra.

También el PNV alerta de la invasión competencial y avisa de que cualquier medida debe ser acorde con lo que estipule la UE. Este grupo mantiene que los gravámenes «no van a reducir la inflación» e incluso augura que, a fuerza de improvisación, la iniciativa puede acabar anulada por los tribunales porque lo que plantea es gravar las cifras netas de

### 7.000 MILLONES EN DOS EJERCICIOS

El impuesto a las energéticas gravará su cifra de negocios anual con un tipo del 1,2% y el aplicable a la banca sus ingresos por intereses y comisiones con un 4,8%. Estarian en vigor en 2023 y 2024 y el Gobierno cree que recaudaria 1.500 millones anuales de los bancos y 2.000 de las energéticas. El impuesto energético se aplicará a las que tengan una cifra de negocios superior a los 1.000 millones en 2019. En el caso de la banca, el tributo se aplicará a las que en 2019 ingresaron al menos 800 millones brutos en comisiones e intereses.

negocio y no los beneficios extraordinarios. «Un galimatías», resumió la representante vasca que advirtió: «O hay concertación foral o nos opondremos con todas nuestras fuerzas».

Ciudadanos denunció la insolvencia jurídica de la norma que utiliza la expresión «prestación patrimonial» para ocultar lo que es un impuesto que se solapará con el de Sociedades. Para Cs se trata de una propuesta «arbitraria e ideológica». Reprocha al Ejecutivo que pida sacrificios y él no se preste a ninguno y recuerda los 22.000 millones de recaudación extra que la subida de los precios ha proporcionado al Gobierno.

ERC reclama que los impuestos sean permanentes mientras existan beneficios extraordinarios y garantías de que los mismos no se trasladarán a la ciudadanía. Para Esquerra, de momento, la iniciativa es un «parche» que no puede sustituir a una verdadera reforma fiscal.

Vox arremetió con dureza. «La propuesta planea sobre lo inconstitucional, no soluciona nada y deteriorará el empleo y la seguridad jurídica», dijo Espinosa de los Monteros para quien la proposición demuestra la «deriva populista» del Gobierno.

El PP tampoco se quedó corto en la crítica. Para ellos, la iniciativa es un «engendro jurídico contrario a la economía de mercado». También el PP califica de «beneficios caídos del cielo» los 22.000 millones extra recaudados por Hacienda.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto a Josep Borrel y Didier Reynders en Estrasburgo. EFE

## Impuesto del 33% a la energía fósil y tope de 180 euros al megavatio

Von der Leyen presenta hoy su propuesta de recorte a los beneficios de las eléctricas y un tope al megavatio inframarginal para abordar la crisis energética

PABLO R. SUANZES ESTRASBURGO ENVIADO ESPECIAL

La Comisión Europea va a presentar este miércoles una serie de propuestas para abordar la crisis energética, intentar asegurar el suministro durante el próximo invierno, controlar los precios y «redirigir» los beneficios extraordinarios de las empresas que más se están beneficiando de la escalada energética. Entre los números que figuran en los borradores que el martes debatió el Colegio de Comisarias hay una «contribución solidaria» eufemística de hasta el 33% sobre los ingresos extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles, un tope de 180 euros al megavatio hora generado por energías inframarginales –como la nuclear y las renovables– y un intento de reducción obligatoria y lineal del 10%-en el consumo eléctrico, que sería del 5% en las horas punta.

El pasado viernes los ministros del ramo discutieron de todo esto en Bruselas y dieron un mandato y orientaciones a la Comisión para que haga su propuesta legislativa. Hay mucha urgencia, nervios y enorme presión, pero hay pocas cosas más complicadas que el mercado de la

Von der Leyen hará

el anuncio durante

su discurso sobre

el estado de la Unión

electricidad y sacar adelante todo el paquete va a llevar más tiempo. Por eso no hay todavía claridad sobre cómo poner un tope al precio del gas importa-

do ni una solución técnica para aliviar a las empresas acuciadas por estrecheces de liquidez y exceso de colaterales a corto plazo. Hay negociaciones abiertas con los reguladores y Bruselas espera tener algo sólido en un par de semanas, antes del nuevo Consejo extraordinario de ministros que ha sido convocado para el 30 de septiembre.

El plan inicial era hacer el anuncio el martes, pero la presidenta Ursula von der Leyen pronunciará su discurso sobre el estado de la Unión Europea, una de las citas importantes de cada curso, este miércoles en Estrasburgo, en el pleno de la Eurocámara. Y su equipo ha decidido concentrar los anuncios en esa intervención, y luego desglosar cada parte del paquete con ruedas de prensa sectoriales a cargo de sus comisarios de aquí al lunes. Es algo que afecta a

Asuntos Económicos, pero también a Competencia por el marco de ayudas de Estado, a Medio Ambiente o Mercado Interior. Hay elementos cerrados, algunos que pueden ser retocados a última hora desde esos borradores y todo quedará pendiente de la negociación.

Lo que va a hacer la Comisión es sólo una propuesta. A partir de entonces se abre un proceso que, dependiendo de los instrumentos y la base legal, afectará sin duda a los gobiernos nacionales y quizás a la

Euro cáma ra.
Los embajadores y después
los ministros dirán hasta dónde
están dispuesto
a llegar y qué
equilibrios son
aceptables. Hay
países que quie-

ren poner un tope al precio del gas que llega de Rusia, no como mecanismo para reducir los precios que paga la UE, sino para reducir los ingresos del Kremlin. Pero hay otros que no lo ven claro y capitales que preferirían poner un tope a todo el gas que llega de fuera de la UE, al de las tuberías y al que llega por barco, el gas natural licuado, incluso si eso supone enfadar a nuestros socios (Noruega, Argelia Azerbayán) comerciales o incluso poner en riesgo el suministro.

Lo mismo ocurre con todas las partes. En España parece absurdo que se quiera poner ese tope de 180 euros el megavatio hora, pues está cuatro veces por encima de los precios que se pagaban en el pasado. Pero desde otras latitudes, como en La Haya e incluso Berlín, defienden que hay que preservar el mercado.

### **ECONOMÍA**



Comparecencia en el Congreso de los Diputados de Mariano Bacigalupo. EL MUNDO

# El marido de Ribera salta a la CNMV

El Gobierno le saca de la CNMC y le adjudica un nuevo cargo hasta al menos 2026

Mariano Bacigalupo de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) cuando enfilaba su último año de mandato y llevarlo a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) por un período hasta 2026 como mínimo.

Se trata del jurista marido de la vicepresidenta tercera, Teresa Ri-

CARLOS SEGOVIA MADRID bera, que es consejero actualmen-El Gobierno ha decidido sacar a 💮 te de la sala de supervisión regulatoria de la CNMC y que ha recibido fuertes críticas de la oposición por conflicto de interés.

> Bacigalupo lleva desde 2017 en la CNMC a propuesta del PSOE y, a partir de 2018, cuando su esposa accedió al Ministerio, continuó en la Sala de Supervisión Regulatoria por lo que ha supervisado

desde entonces la legislación emanada del Departamento de Teresa Ribera. Su mandato vence en el año 2023, pero el Gobierno ha decidido confiarle otro puesto de más larga duración. En la CNMV tiene asegurado un mandato de cuatro años prorrogables, pero el Gobierno está tramitando una reforma de este organismo de modo que el mandato pueda llegar a seis años.

Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Económicos, el Consejo de Ministros de este martes «ha sido informado» de la decisión de la vicepresidenta Nadia Calviño de nombrar a Bacigalupo nuevo consejero de la CNMV cubriendo la vacante dejada por Juan Manuel Santos por vencimiento de mandato.

Las retribuciones en el organismo guardián del mercado de valores son superiores a la CNMC. Como consejero de la CNMV ganará 140.000 euros, según el último dato oficial, más de un 10% por enci**EN LOS MERCADOS** 

La Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) alerta de que el mercado del crudo está operando bajo un «estado de esquizofrenia» y asegura que no está mandando las señales adecuadas para estar equilibrado, según se desprende de su informe mensual sobre el mercado petrolero. «Se está creando un tipo de mercado yoyó y enviando señales erróneas en momentos en que se necesitan más que nunca buena visibilidad, claridad y mercados que funcionen bien», indica la OPEP.

ma que en su actual puesto en el consejo de Competencia.

Bacigalupo carece de experiencia en los mercados financieros, pero si es un veterano de la regulación energética de reputación profesional. La polémica se ha centrado no en su curriculum, sino en que estaba tomando deci-

siones en un organismo oficialmente independiente sobre normativa firmada por su esposa y representando además a la CNMC en organismos reguladores internacionales.

En el comunicado del Ministerio de Economía no se aportan datos sobre trayectoria de Bacigalupo en mercados de valores, pero si resalta su experiencia jurídica y de regulación. «Bacigalupo es doctor en Derecho (...) cuenta con una amplia experiencia en organismos públicos de regulación en los ámbitos energético, digital y de transportes. Des de 2022 es el Presidente del Grupo de Reguladores Postales Europeos (ERGP) y, desde 2017, es Consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia».

Fue nombrado ese año a propuesta del PSOE dentro de la práctica que seguía el Gobierno de Mariano Rajoy de pactar con la oposición el reparto de consejeros en organismos independientes. La vicepresidenta Calviño no ha proseguido esa línea.

Para reemplazar a Bacigalupo, el Gobierno designa a María Jesús Martin, actual directora general de Energía de la CNMC. Martín tiene amplia experiencia en el organismo, pero tuvo un paréntesis en el Ministerio de Teresa Ribera. Entre 2018 y 2020 fue directora general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demo-

El nombramiento de Martin no es automático, según recalca el Ministerio que lo distingue así del nombramiento de Bacigalupo. «El Consejo de Ministros ha tomado razón de la propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de nombrar a María Jesús Martín como consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Se inicia con ello el proceso para su confirmación por parte de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados», señala el comunicado.

El Gobierno procederá a su nombramiento formal cuando supere el trámite en la citada comisión parlamentaria.



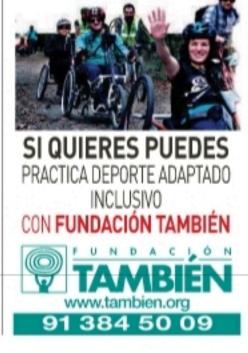





La Autoridad Portuaria de Huelva inicia proceso de selección por el sistema de concurso-oposición de una (1) plaza en la ocupación de Servicio de Soporte, adscrita al Área de Secretaria General, como personal laboral fijo sujeto a Convenio Colectivo.

Las bases de la convocatoria están disponibles en la página web: https://www. puerto hu elva.com/oferta-de-empl eo-pub lico/

El plazo de recepción de solicitudes finalizará el día 13 de octubre de 2022

30 EL MUNDO. MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### **ECONOMÍA**

### **BOLSA**

Acciona Ener



| IREX 32         | diam'r.     |          |      |         |             |          |       |
|-----------------|-------------|----------|------|---------|-------------|----------|-------|
| TiTULO          | CO TEXACIÓN | EUROS    | %    | MIK     | YER<br>MAX. | ANTERIOR | ACTUA |
| Acciona         | 202,000     | 1,200    | 0,60 | 200,600 | 205,600     | 52,00    | 20,1  |
| Acciona Ener    | 41,320      | -0,180 - | 0,43 | 41,160  | 42,220      | 22,87    | 26,8  |
| Acerinox        | 8,848       | -0,340 - | 3,70 | 8,832   | 9,238       | 39,17    | -22,2 |
| ACS             | 23,040      | -0,470 - | 2,00 | 22,940  | 23,610      | 1,68     | -2,2  |
| Aena            | 119,750     | -1,950 - | 1,60 | 119,150 | 123,500     | -2,39    | -13,7 |
| Amadeus         | 51,440      | -1,160 - | 2,21 | 51,360  | 53,080      | 0,13     | -13,7 |
| ArcelorMittal   | 22,850      | -0,815 - | 3,44 | 22,760  | 23,880      | 50,11    | -19,4 |
| B. Sabadell     | 0,738       | -0,025 - | 3,27 | 0,726   | 0,769       | 73,75    | 24,7  |
| B. Santander    | 2,575       | -0,063 - | 2,39 | 2,543   | 2,654       | 20,84    | -12,4 |
| Bankinter       | 5,672       | -0,080 - | 1,39 | 5,592   | 5,858       | 40,41    | 25,7  |
| BBVA            | 4,887       | -0,069 - | 1,39 | 4,851   | 4,995       | 39,76    | -6,9  |
| CabaBank        | 3,415       | -0,069 - | 1,98 | 3,315   | 3,561       | 21,63    | 41,4  |
| Cellnex Telecom | 36,880      | -1,770 - | 4,58 | 36,880  | 39,310      | 12,56    | -27,9 |
| Colonial        | 5,755       | -0,255 - | 4,24 | 5,750   | 6,105       | 9,77     | -30,2 |
| Enagás          | 17,550      | -0,120 - | 0,68 | 17,520  | 17,835      | 29,67    | -13,9 |
| Endesa.         | 17,535      | -0,200 - | 1,13 | 17,525  | 18,000      | 3,42     | -13,1 |
| Ferrovial       | 25,450      | -0,380 - | 1,47 | 25,350  | 26,000      | 25,80    | -7,6  |
| Fluidra         | 15,510      | -0,680 - | 4,20 | 15,510  | 16,390      | 73,90    | -55,9 |

| TÍTULO            | ÜLTIMA     |              |        | AYER   |          | AÑO %    |
|-------------------|------------|--------------|--------|--------|----------|----------|
|                   | CO TEXCIÓN | EUROS %      | MK     | MAX.   | ANTERIOR | AC TU AL |
| Grifols           | 12,515     | 0,045 0,36   | 12,475 | 12,740 | -28,17   | -25,84   |
| IAG               | 1,247      | -0,056 -4,26 | 1,247  | 1,316  | -4,86    | -26,85   |
| Iberdrola         | 10,815     | 0,005 0,05   | 10,760 | 10,985 | -3,41    | 3,89     |
| Inditex           | 21,950     | -0,430 -1,92 | 21,940 | 22,570 | 14,76    | -23,06   |
| Indra             | 8,050      | -0,135 -1,65 | 8,050  | 8,285  | 38,60    | -15,44   |
| Mapfre            | 1,728      | 0,023 1,35   | 1,701  | 1,731  | 27,71    | -4,25    |
| Meliá Hotels Int. | 5,560      | -0,110 -1,94 | 5,530  | 5,710  | 4,93     | -7,30    |
| Merlin Properties | 9,060      | -0,270 -2,89 | 9,025  | 9,410  | 42,58    | -5,30    |
| Naturgy           | 26,730     | -0,510 -1,87 | 26,560 | 27,470 | 65,64    | -6,64    |
| PharmaMar         | 58,560     | -1,500 -2,50 | 58,560 | 61,480 | -18,40   | 2,70     |
| Red Eléctrica     | 18,145     | -0,175 -0,96 | 18,140 | 18,540 | 27,20    | -4,60    |
| Repsol            | 12,900     | -0,250 -1,90 | 12,785 | 13,250 | 37,05    | 23,6     |
| ROVI              | 46,000     | -1,400 -2,95 | 45,880 | 47,620 | 98,93    | -37,6    |
| Sacyr             | 2,306      | -0,054 -2,29 | 2,298  | 2,362  | 24,12    | 0,8      |
| Siemens Gamesa    | 17,950     |              | 17,930 | 17,985 | -36,33   | -14,8    |
| Solaria           | 21,400     | 0,570 2,74   | 20,930 | 22,150 | -27,58   | 25,00    |
| Telefónica        | 3,950      | -0,013 -0,33 | 3,948  | 4,012  | 33,84    | 2,5      |

# La industria de oro de los test Covid en China

-2,95 Canadá

La estrategia de Pekín dispara los beneficios de las empresas y quiebra a la administración

#### LUCAS DE LA CAL WASHINGTON CORRESPONSAL

-0,43 Rovi

China ha gastado más dinero en sus pruebas de Covid que todo el PIB de Islandia. En los últimos dos años y medio, ha realizado más del doble de test que habitantes hay en el mundo. La suma de los empleados, funcionarios y voluntarios que rodean a la industria de los testeos masivos supera a la población de Madrid. «Las personas que viajen entre provincias hasta el 31 de octubre deberán hacerse la prueba de ácido nucleico 48 horas antes de llegar a aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de autobuses de larga distancia, salidas de autopistas y puertos», rezaba uno de los últimos anuncios de las autoridades sanitarias de China.

Pruebas, pruebas y más pruebas. En la única gran economía del mundo que continúa secuestrada por la política de Covid cero, tienen claro que para evitar bloqueos económicamente des astrosos hay que continuar con los testeos masivos. Esa es la receta, nada barata, para evitar brotes que confinen grandes urbes como ha ocurrido este mes en Chengdu, al suroeste, hogar de 21 millones de personas.

Muchas de las calles de las principales ciudades de China están inundadas por miles de cabinas donde se realizan las PCR. En Pekín y en Shanghai, donde hay que hacer una prueba cada 72 horas para poder usar el transporte público o entrar al supermercado, los puestos tienen que estar a menos de 15 minutos a pie de las casas.

Todos estos test son gratuitos para los ciudadanos. Los costes los asumen las administraciones locales, que además se tienen que hacer cargo de la construcción de centros de cuarentena.

El diario británico Financial Times contaba hace unos meses que muchos gobiernos locales con problemas de liquidez se han visto lastrados a desviar fondos destinados al alivio de la pobreza y a la infraestructura para financiar las pruebas masivas de Covid.

Mientras la economía del gigante asiático ralentiza su crecimiento -el PIB creció sólo un 0,4% en el segundo trimestre, el ritmo más lento en más de dos años- y las arcas provinciales se van vaciando, hay un sector que está ganando mucho dinero con la estrategia de Covid cero: las empresas de test PCR.

Los fabricantes de pruebas más grandes del país que cotizan en bolsa informaron de un aumento combinado de ganancias de 14.100 millones de yuanes (alrededor de 2.000 millones de euros al cambio) durante los primeros seis meses del año, un 73% más respecto al mismo periodo del año anterior.

Hay fabricantes que registraron aumentos en las ganancias netas del 55% al 376%. Incluso casos notorios como el de Andon Health, cuyo beneficio neto se disparó un 27.728% el primer semestre.



Una mujer realiza un test PCR en uno de los puestos habilitados en Shanghai . EFE

### EL COSTE DE LA MEDIDA

La inversión realizada por China. Supera los PIB de países como Islandia, Camboya o Namibia. El pasado mes de abril, se realizaron un total de II.500 millones de pruebas PCR en China a coste del Gobierno.

El negocio de las empresas de test. Los fabricantes de test que cotizan en bolsa han anunciado un aumento en sus beneficios de 2.000 millones de euros. Algunas compañías han disparado sus ganancias un 27.728% sólo durante el primer semestre.

Los Gobiernos locales se quedan sin liquidez. Los costes de estas pruebas están asumidos por las administraciones locales, que también se tienen que hacer cargo de la construcción de los centros de cuarentena. Se han visto obligados a desviar fondos destinados a combatir situaciones de pobreza.

Bloomberg cuenta que también hay algunas empresas de diagnóstico que se están ahogando: no dejan de producir material sin cobrar porque los gobiernos locales están tardando en pagar los productos encargados.

Los últimos datos oficiales apuntan a que, desde el comienzo de la pandemia hasta el pasado mes de abril, se realizaron 11.500 millones de pruebas PCR en China a un coste aproximado de 174.600 millones de yuanes (24.900 millones de euros). El coste de la campaña masiva supera el PIB de Islandia, Camboya o Namibia.

China y sus pruebas masivas: impacto económico, social... Y también medioambiental. Un nuevo estudio publicado en la revista Environmental Science & Technology, explica que el ciclo de vida de una sola prueba de diagnóstico de ácido nucleico podría conducir a la emisión de 0,6 kilogramos de dióxido de carbono, la mitad de las emisiones de carbono diarias de electricidad de una persona en China.

### IFEMA MADRID / Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW)

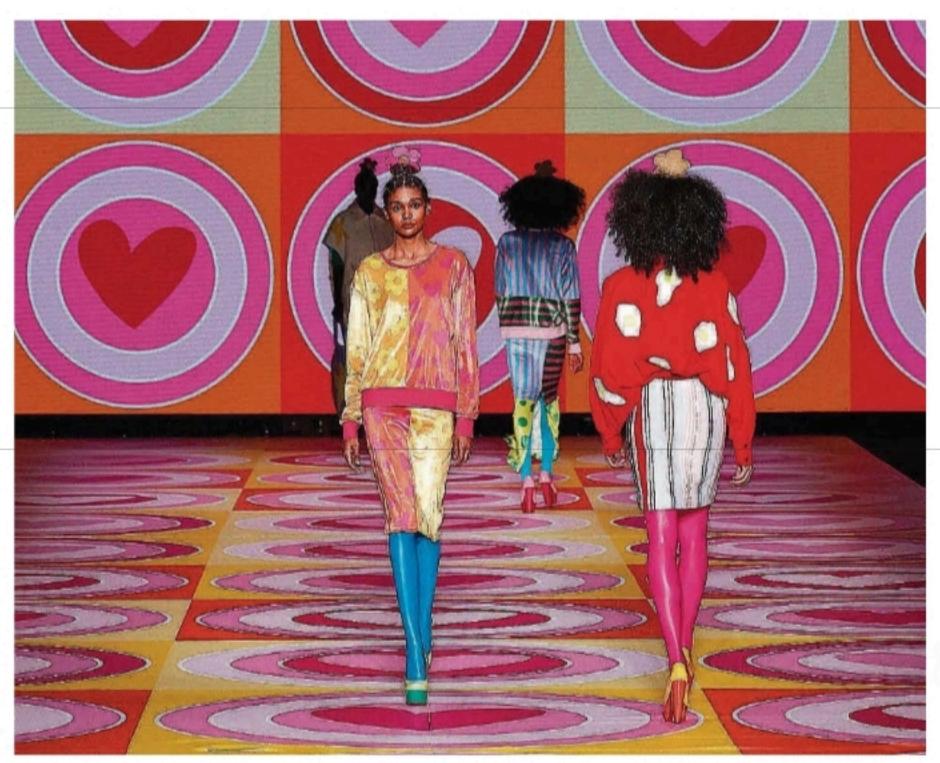

La pasarela reúne a 41 diseñadores en su calendario oficial con un programa compuesto por firmas consagradas como Andrés Sardá, Isabel Sanchís, Ávaro Calafat, Teresa Helbit, Ulises Mérida o Lola Casademunt. El próximo domingo, la pasarela estará destinada a las colecciones de diez creadores emergentes como Boltad, Kollapse o Corsicana.

### Por A. G. Perianes

adrid vuelve a ser la capital de la moda por segunda vez este año con la llegada del principal evento del sector en España. Tras su última celebración el pasado mes de marzo, la Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW) regresa en su 76ª edición, que desde hoy y hasta el próximo domingo 18 de septiembre servirá de carta de presentación de la próxima temporada primavera-verano 2022-2023. Como ya es habitual, la cita organizada por Ifema Madrid con el apoyo del ayuntamiento de la capital tiene en el pabellón 14.1 su escenario principal, aunque se extenderá a otras localizaciones.

Las cinco jornadas que durará esta MBFW serán una pasarela por la que desfilarán las creaciones más codiciadas de los 41 diseñadores que componen un calendario que ha recuperado las cifras prepandemia. Y también una ocasión para demostrar la apuesta férrea del evento por la internacionalización, la innovación, la sostenibilidad y la tecnología, con diversas acciones que complementarán el encuentro. De hecho, tal como expresó ayer en la presentación de la cita Benito Jiménez, director de Márketing de Mercedes-Benz España, todos ellos son valores que «comparte» su marca, motivo por el que, dice, «se ha consolidado como uno de los principales patrocinadores de la Fashion Week en todo el mundo durante los últimos 20 años»,

# La moda de autor se cita en la mayor pasarela española

El salón MBFW Madrid arranca hoy su edición número 76 en el recinto ferial madrileño. Hasta el domingo, los diseñadores presentarán las principales tendencias en el mundo de la moda

De la misma forma, el presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), Modesto Lomba, aseguró que, pese a que su organización solo ha compartido 25 de los 37 años de vida del certamen, se sienten «partícipes en primera persona de su historia, con el trabajo de los creadores que pasan cada temporada por él». Así, 23 de los 41 diseñadores que lo hacen en esta edición forman parte de AC- ME. Y no es lo único de lo que se mostró orgulloso Lomba en el día de ayer. También recordó que esta cita llega con la recuperación de una moda española de autor que el pasado año «facturó mas de 700 millones de euros y generó mas de 7.000 empleos directos». Y lo hizo, remarcó, con «una columna vertebral 100% sostenible y subiendo a la pasarela la creatividad, la artesanía y el saber hacer como valores».

La jornada inaugural guarda un componente especial, al estar dedicada íntegramente a los diez diseñadores que conforman el programa Off. Se desarrollará en diversos lugares fuera de Ifema Madrid y contará con creadores como Roberto Verino (Fashion Film Digital), Rafael Urquízar (WiZink Center) o Paloma Suárez (Hotel Princesa).

Durante los próximos tres días de evento, que los más nostálgicos recordarán como la antigua Pasarela Cibeles, los asistentes podrán ver las colecciones de los 21 artistas más consagrados que participan en esta edición. Entre ellos, firmas como las de Andrés Sardá, Duyos (que celebrará su 25 aniversario en la moda), Redondo Brand, Pedro del Hierro, JCP aja-

La jornada inaugural está integramente dedicada al programa Off, que se desarrollará en el recinto de Ifema Madrid y en otras localizaciones de la ciudad

res, Malne, Ágatha Ruiz de la Prada, Aurelia Gil, Custo Barcelona o Roberto Diz.

Al término de la jornada del próximo sábado 17 de septiembre se entregarán los prestigiosos Premios L'Oreal Paris. En primer lugar el de la mejor colección, en reconocimiento a algún consagrado diseñador, y por otro, el que se otorgará a la mejor modelo de esta edición de la pasarela.

Tras el turno de los nombres más afianzados, la jornada del domingo 18 pondrá el foco en los diseñadores noveles. Diez promesas emergentes mostrarán sus colecciones en la pasarela Allianz Ego. Entre ellas, Evade House (ganadora del Premio Allianz Ego Confidence in Fashion de la última edición de marzo) o la firma de moda sostenible Corsicana.

Como en años anteriores, a este broche de oro se añadirá la idea de que MBFW Madrid es un marco en el que reconocer el esfuerzo, la creatividad y la puesta en escena de las grandes figuras de la moda. Así, a lo largo de la jornada se entregará, por un lado, el Premio Allianz Ego Confidence in Fashion para impulsar el desarrollo creativo y empresarial de los creadores más prometedores y, por otro, el Mercedes-Benz Fashion Talent a la mejor propuesta presentada a lo largo de ese día.

Esta 76ª edición cuenta con el apoyo de 19 marcas de prestigio. Como patrocinadores principales aparecen Mercedes-Benz, L'Oréal Paris e Inditex. También patrocinan el certamen Allianz, Iberia, el recién inaugurado Thompson Madrid (que será el hotel oficial), Royal Bliss y Mó de Multiópticas. Por su parte, Klarna, Rowenta, GHD, Mar de Frades, Málaga de Moda, ESNE Escuela Universitaria y Clínicas Dorsia actúan como firmas colaboradoras, mientras que la marca El Tío Claus tendrá presencia en el denominado Cibelespacio.

Con todo ello, la MBFW Madrid promete seguir consolidando un sector que la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, calificó ayer de «estratégico para la ciudad», a través de «la valentía y el inconformismo» de quienes, «en los tiempos que corren, deciden presentar sus colecciones».

05/18/25/18

EL MUNDO. MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### **DEPORTES**

# Irresistible España

### BALONCESTO. La selección, tras una épica remontada a Finlandia, disputará su IIª semifinal de Eurobasket seguida

| ESPAN                                                                                                                                                 | A                  |                                                                                     | 100                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| FINLA                                                                                                                                                 | AIDIA              |                                                                                     | 90                 |
|                                                                                                                                                       | 2° CUARTO<br>24-22 | 3° CWRT0<br>30-15                                                                   | 4° CUARTO<br>27-23 |
| MERCI<br>L. Brown (<br>L. Arósteg<br>Parra (5)<br>J. Pradilla<br>Willy H. (2)<br>Juancho H<br>Rudy F. (II<br>Garuba (7)<br>Brizuela (6)<br>J. Fernánd | (3)                | Huff (5) .<br>Jantunen<br>Markkane<br>Little (6)<br>Madsen (<br>Valtonen<br>Koponen |                    |

Árbitros: Y. Rosso (FRA), M. Horozov (BUL) y K. Baki (TUR) ★ Eliminados: Madsen.

### LUCAS SÁEZ-BRAVO BERLÍN

ENVIADO ESPECIAL

Podrían adueñarse del triunfo los Hernagómez (42 puntos entre los hermanos), podría ser la hazaña de un Rudy Fernández conmovedor o Brizuela el que copara los titulares. También la genialidad táctica de Scariolo, el temple de Lorenzo Brown o el impagable plus defensivo que aportan Alberto Díaz o Garuba. Podría ser de cada uno y es de todos, una remontada para que no se apague la leyenda, para disputar por 11ª vez consecutiva las semifinales del Eurobasket. Ahí estará la España más coral el viernes, donde ya nadie la esperaba, contra la local Alemania, peleando por las medallas, tras una segunda parte asombrosa ante Finlandia.

Realizada la gesta en octavos ante Lituania, la amenaza era la relajación ante un rival sin pedigri. Y poco le faltó a España para pagar la novatada, porque no dejan de ser novedad para la mayoría estas cumbres. Despertó a tiempo de la pesadilla que supuso la primera parte con una personalidad que la engrandece todaví a más. Transformó el horror en gloria, se levantó en una tarde de nuevo para el recuerdo en el Mercedes Benz Arena.

Porque el sólido amanecer español fue un espejismo. Apenas un par de minutos de lógica, con Willy dominando la pintura. Sólo era el anticipo de la tempestad. Se iba a desatar una tormenta perfecta, esa «anar-



Lorenzo Brown, Willy Hernangómez, Brizuela y Sebas Saiz, ayer celebrando al final del partido. FIBA

quia» de la que había avisado Scariolo y de la que sus pupilos se contagiaron sin remisión, como encantados por el hechizo suomi, baloncesto frenético, sin aparente sentido, pleno de verticalidad.

No hay explicación al juego finlandés, sin bases ni pívots, en transición permanente. La única regla es el movimiento constante. Y, ante la duda, balones a Lauri Markkanen. Pero ni siquiera la estrella era necesaria. Es-

paña iba a encajar 30 puntos en el primer cuarto como un boxeador sonado pidiendo la campana. Aullaban los lobos nórdicos, envalentonados ante sus propios asombros: un triple de Jantunen desde más allá del medio del campo, sobre la bocina, demostraba que la fortuna suele sonreir al dueño de la confianza.

Scariolo logró frenar algo el impetu rival, que había puesto una máxima insólita (22-37), con una de sus zonas, pero de nuevo estiró Finlandia, ya con Markkanen tomando protagonismo. Sólo un arreon final liderado por Juancho (23 puntos de los hermanos al descanso), llevó a España al descanso con algo de vida (43-52). Iba a resultar clave.

La selección no había estado, ni fisica ni mentalmente, así que el principio de la solución parecía sencillo: hacer todo lo contrario. Había que bajarle la mano al toro finlandés y,

una vez en el abismo, no dudar. Tras el descanso llegaron los mejores momentos de España, según el plan Scariolo. Orden en defensa y con Willy como protagonista absoluto de una remontada para creer. El pivot, bien asistido por Brown, encadenó 10 puntos y un triple de Joel Parra -el primer encargado de frenar a Markkanen- culminó el renacer: el parcial tras el descanso fue de 17-5, uniendo lo anterior, 27-9.

Ahora era cuestión de no dejar volver a desatarse la energia fin-

### **CUARTOS DE FINAL**

España-Alemania. Los locales derrotaron anoche a la Grecia (107-96) de Antetoko un mpo, liderados por Schroder y Wagner.

Hoy. En busca del otro cruce de semifinales este miércoles se enfrentan Francia contra Italia (17.15 horas) y Eslovenia frente a Polonia (20.30 horas).

landesa, que temblaran en esas cimas nunca pisadas en su historia. Y para eso, siguiente estación en la hoja de ruta, el estrés defensivo que ejerce un trío único e improbable. Rudy, Alberto Díaz y Garuba, por tierra, mar y aire, torpedearon a los nórdicos, los humanizaron, los hicieron sentirse vulnerables con esa mezcla de sabiduría táctica y esfuerzo físico. También había vuelto el triple: el de Brizuela puso la máxima (73-65) en un tercer cuarto para soñar.

Cuando la tarde en Berlín parecía abocada a la agonía, un tapón poderosisimo de Willy a Markkanen fue el resorte para el sprint final, para no fallar con la espada. Un triple de Brizuela, microondas perfecto, otros dos de Rudy, que completó otra maravillosa actuación (cinco robos) y el remate de Alberto Díaz para la gran España, la que se levantó cual Ave Fénix y se volvió a rebelar contra su destino.

La nueva España ha construido sus victorias con su defensa coral y concentrada. Cuando, además, viene en su auxilio la vieja España bajo forma de un Rudy Fernán-

dez tremendo a golpe de robos de balón y triples imposibles. Y el típico partido trampa, contra una Finlandia que no llegaba a cuartos de un Europeo desde hace 55 años, se convirtió en la confirmación de que una selección

### HASTA LA COCINA

VICENTE SALANER

### Cuando se defiende todo se vuelve posible

tecesoras igualase el nivel de éstas, y eso remontando 15 puntos en una primera mitad aterradora. No es la primera vez que

con menos talento

que sus recientes an-

la selección se relaja y coquetea con la derrota en este Eurobasket, pero tampoco es la primera vez que recupera su estilo para ganar.

Y la peor noticia del primer tiempo, ayer, fue que Lauri Markkanen no necesitó ser la gran figura para que los finlandeses pasasen sobre la siempre respetada defensa española con otras armas: la velocidad, contraatacando como los grandes equipos de otra era, y clavando triples con lanzadores como Sasu Salin, un hombre crecido en la Liga ACB. Ante el desconcierto de España, disminuido cuando Sergio Scariolo empezó a utilizar su defensa zonal, los finlandeses parecían jugar a otro juego, otro deporte casi: fulgurantes y sin titubeos.

España, un equipo menos dotado en el tiro de fuera que la mayoría de sus rivales,

ha ganado por su tremenda dedicación a la defensa. Y tras el inicio desconcentrado, volvió a recuperar el tono como confirmó el inicio de la segunda mitad, y ratificó un tercer cuarto en el que la defensa fue la base de los ataques que dieron la vuelta al marcador. Curiosamente, esta España empieza a meter triples cuando defiende con ahinco. Y sus jugadores inexpertos en la alta competición internacional, como Darío Brizuela o Alberto Díaz, se alzan a la altura de sus NBA, como los hermanos Hernangomez.

### **DEPORTES**

## La bronca de Rudy que cambió todo

El capitán, clave en la pista, hizo reaccionar a sus compañeros en el descanso / Scariolo: «Cuando le oía, pensaba: 'Se está pasando'»

L. SAEZ-BRAVO BERLÍN ENVIADO ESPECIAL

Ahí, en ese Rubicón que separa a simples jugadores de tipos dispuestos a hacer historia, hacía falta más que nunca un líder. En el descanso, cuando esta España de noveles se hallaba enredada en la telaraña finlandesa, cuando no encontraba salida al laberinto y se encaminada sin remisión a una desilusión de época, ahí alzó la voz Rudy Fernández. Iba a ser su enésima lección, que no la penúltima. Esa estaba reservada para la pista, porque el capitán es ejemplo dentro y fuera.

Lloraba Rudy al terminar, cuando su mente de mil batallas digería lo logrado. Cuando miraba a la grada y no estaba ya Rodolfo, el padre que nunca faltó a un torneo de los hijos, fallecido hace unos meses, «Ha sido un año duro para mí, sé que mi padre está disfrutando mucho porque me ve desde ahí arriba». Cuando el balear veía a los imberbes que le rodeaban saltando de alegría, los que habían respondido a su bronca con la fe del soldado. Rudy, dolorido tras poner su físico al servicio del colectivo, el único vestigio de aquel

tenido que levantar la voz ni un decibelio. Apenas recordar las cuatro cosas en ataque y en defensa que debiamos cambiar. Ese impacto emocional de la exigencia y la agresividad lo ha hecho el capitán», admitía Scariolo sobre ese momento único. El rapapolvo del balear había surtido el efecto anímico necesario. Ahora ya sólo había que poner orden al caos: España lo hizo con paciencia (nueve asistencias de Lorenzo Brown en la segunda mitad), acierto recobrado (de 3 de 17 en triples a 9 de 16), defensa y más defensa.

Y, tras la gesta, tras tres triples sin fallo y tres robos (un total de cinco) en la reanudación, varios lances jugándose su maltrecho físico -hubo una vez que impactó contra la primera fila-, los elogios. ¿Cómo no rendirse a Rudy? «Es el ejemplo a seguir. Sólo con ver las acciones que hace nos da motivos para seguir, luchar más y creer. Es el que habla en el vestuario, es el que lidera con su ejemplo. Es Rudy, uno de los grandes de la historia», pronunciaba Juancho, el jugador español que más estuvo en pista. «Nos ha echado una bronca muy

> merecida. Es nuestro lider y nos ha espabilado. Nos ha servido para bien», ponía en Dario Brizuela, 12 eléctricos puntos tras el paso por vestuarios. «La bronca de Rudy nos ha venido muy bien. Tiene experiencia confia en nosotros. Sabe que podemos jugar mucho mejor. Somos la selec-

ción y cuando movemos la bola, defendemos fuerte y disfrutamos», añadió Willy, autor de 27 puntos, su tope con España.

puntos, su tope con España.

Y, por último, de nuevo Sergio Scariolo: «Rudy está disfrutando. Nunca ha tenido este rol específico en ninguno de sus equipos y eso es bonito. Qué se puede decir, es un jugador increíble. No tiene miedo, va al suelo. Parecía que tiene 18 años. Jugó casi 30 minutos contra Lituania y el día siguiente se lo pasó metido en hielo».



Rudy Fernández, ayer al acabar el partido. EFE

### Juancho Hernagómez: «Es el ejemplo a seguir. Es uno de los grandes de la historia»

pasado glorioso que se niega a caducar, desde 2004 en la selección, 245 noches ya: este fin de semana buscará su 11ª medalla.

«Cuando le oía, pensaba: 'se está pasando'. Después yo no he



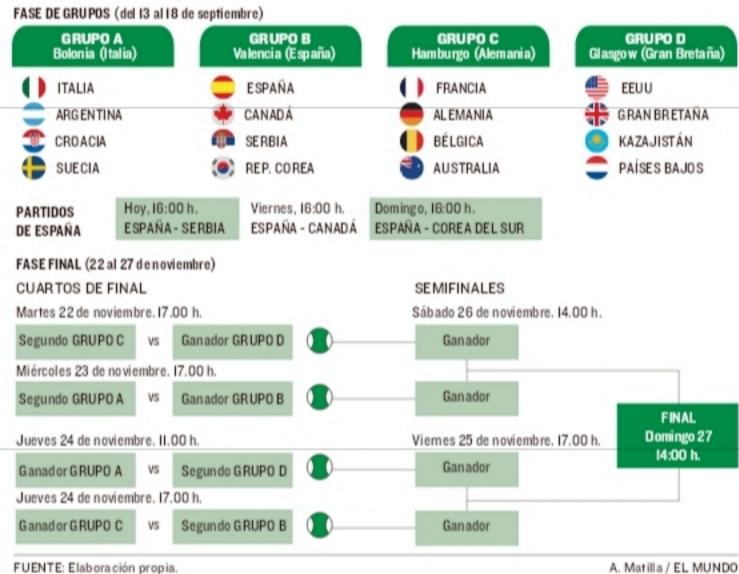

# Como jefe de Estado

TENIS. Alcaraz, aclamado, llega a Valencia para unirse al equipo de la Copa Davis / Serbia, sin Novak Djokovic, será el primer rival de España hoy

### INMA LIDÓN VA LENCIA

«La prioridad es que no se duerma al menos hasta las nueve». Esa es la orden que se transmitió a todo el equipo español de Copa Davis ante la llegada de Carlos Alcaraz a Valencia. El murciano se subió a un avión privado en Nueva York la noche del lunes, con sólo cuatro horas de sueño desde el domingo y aterrizó para cumplir su deseo de unirse al equipo español, ya preparado para ayudarle a combatir el cansancio. El que arrastra del US Open, de la pequeña «juerga» de celebración en el restaurante peruano Mission Ceviche de Manhattan e incluso el de ser el foco de la prensa. A la falta de sueño comprensible se une además el jet lag. El cóctel perfecto para no poder (ni querer) despejar la incógnita de cuándo estaría listo el murciano para saltar a la pista.

Alcaraz llegó a las 10.40 hoas al aeropuerto de Manises con honores de jefe de Estado. Terminal de vuelos privados, seguridad, escolta motorizada de la Policia Nacional, policia secreta y un séquito de coches de la organización que trasladaron a todo su equipo. Apenas cuatro o cinco empleados acudieron a aplaudirle y fueron correspondidos con su enorme sonrisa. Sólo Carlitos y su manager, Albert Molina, se quedaron en Valencia. Ni siquiera Juan Carlos Ferrero, que se marchó a Villena. De él, de su hermano Álvaro y del resto de su séquito se despidió en la terminal antes de subir al coche con David Ferrer. «¡La que has liado!», le dijo el ex tenista al verle. El número 1 quedaba ya en custodia de la Federación Española de Tenis y del capitán Sergi Bruguera. De la conversación entre ambos dependía cuándo Alcaraz volvería a empuñar la raqueta.

Al murciano le esperaban en el hotel Melià Valencia media docena de aficionados con raquetas, fotos y pelotas a la caza del autógrafo... y la pregunta de cuándo jugaría, que respondía encogiendo los hombros. «Estoy aquí, quiero aportar mi granito de arena, pero tengo que insta-

### Llegó desde Nueva York en avión privado y sin apenas dormir tras ganar el US Open

### El murciano jugará contra Canadá el viernes, duelo crucial para la clasificación

larme. Han sido días muy exigentes», confesaba antes de añadir que su siguiente sueño «sería ganar la Copa Davis con España».

En el hotel dispuso de spa, gimnasio, camillas y atención de los fisios de la Federación para desentumecer los músculos del jugador después de seis horas de vuelo. Sólo una premisa, recuerden, que no se durmiera. «Hay que tenerlo entretenido para readapte el descanso», aseguraban.

No fue hasta la hora de comer cuando cuando empezaron a aparecer sus compañeros Roberto Bautista y Albert Ramos, que venían de entrenar en la pista central de la Fuente de San Luis donde hoy jugarán ante Serbia. «Nosotros ya hemos trabajado. Esta tarde no está previsto», confesaba Bautista. El saludo de Alcaraz con sus compañeros y el capitán se dio poco antes del almuerzo. En ese ambiente distendido pero no exento de concentración quiere mantener la Federación a Alcaraz, aunque no podrán evitar que cuando el murciano vaya a pisar la Fonteta el viernes se genere de nuevo la locura.

España abre hoy su participación en la fase de grupos contra Serbia, sin Djokovic, que declinó por motivos personales liderar al equipo campeón en 2010. Tampoco estará Nadal, que se autodescartó tras la lesión sufrida en Wimbledon. Las bjas de Carreñoy Davidovich merman al equipo de Bruguera. Bautista arrancará como 1 y Albert Ramos, como 2. Pedro Martínez y Marcel Granollers disputarán el dobles. El viernes, ya con Carlos Alcaraz, se medirá, a Canadá, y el domingo, a Corea del Sur.

EL MUNDO. MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### **DEPORTES**



Lucas Hernández celebra el primer gol contra el Barcelona, ayer en Múnich. KERSTIN JOENSSON / AFP

# El Barça no escapa del pasado

FÚTBOL. El equipo azulgrana vuelve a perder en Múnich, donde nunca ganó, pese a un buen primer tiempo en el que falló en el remate / En apenas cuatro minutos regresaron sus demonios

LIGA DE CAMPEONES (GRUPO C) BAYERN BARCELONA ALLIANZ ARENA Árbitre: Danny Makkelie (HOL) \* Tarjetas am arill as: Sabitzer Goles: I-O: L. Hernández (min. 51). 2-O: Sané Neuer...... ★★ | Ter Stegen ..... ★ Pavard ..... \*
Upamecano .... \*\* Koundé ..... ★ Araujo ..... \* L. Hernández ... \*\* Christensen .... \* M. Alonso . A. Davies . . . . . \*\* Sané ...... \*\* Pedri .

Musiala ...... \*\* Raphinha Cambios en el Bayern: Mazraou i (\* \*) por Pava rd (min. 21). Goretzka (\*\*) por Sabitzer (min. 46). Gnabry (\*\*) por Sané (min. 70). Tel (\*) por Mané (min. 70). Gravenberch (\*) por Musiala

Cambios en el Barcel ona: De Jong (\*) por Gavi (min.6I).F.Torres (★) por Raphinha (min.6I). E. García (★) por Christensen (min. 70). Dembélé (★) por Ansu (min. 80). Kessié (★) por S. Busquets (min. 80).

### FRANCISCO CABEZAS MÚNICH

ENVIADO ESPECIAL

La historia no pesa. La historia duele. Y te retiene por mucho que quieras escapar de ella. El Barcelona trató de huir de sus peores demonios ante el Bayern, un equipo que

siempre hurgó en sus miedos. Y ni siquiera le bastó con un primer tiempo primoroso al compás del za- sirvió para confirmar la definitiva derrota en el escenario que debía inaugurar una nueva era. A Lewandowski la falló la puntería ante esas mismas porterías que durante años se rindieron a su paso, y los bávaros, en cuatro minutos, recordaron al equipo de Xavi Hernández que las cicatrices sangran.

Del equipo que en Lisboa encajó aquel 2-8 que no fue más que la constatación de un final, sólo Ter Stegen y Sergio Busquets asomaron esta vez por el Allianz Arena. El equipo es otro. En cuerpo. Pero no

Confió Xavi en su armazón preferido (Busquets-Gavi-Pedri para el gobierno; Raphinha, Lewandowski y Dembélé para la ejecución), y resolvió incógnitas en la defensa que quizá ni siquiera lo fueran. Porque para el lateral derecho entiende el técnico azulgrana que, por mucho que haya llegado Bellerín, debe ser un buen corrector quien ocupe el flanco en los escenarios de máxima exigencia. Así que le tocó a Koundé otra vez cumplir con esa función. Mientras que la elección como lateral izquierdo titular de Marcos

Alonso, cuyo rendimiento fue excelente hasta perder la marca del 1-0, pateo de Pedri para esquivar otra depreciación de Jordi Alba. Alejandro Balde tendrá que aprovechar los duelos de entreguerras para seguir creciendo. Christensen, mientras, formó junto a Araujo para intentar controlar tanto el juego aéreo como el terrenal. Müller, tantas veces orgulloso verdugo, no sabía cómo pasar de ahí.

> Con todo, la puesta en escena del Barcelona frente al Bayem rayó la excelencia. Ante los intentos del equipo de Nagelsmann para acelerar el partido al ritmo de las embestidas por la orilla de Alphonso Davies, los de Xavi respondieron abrazando a un ángel. Pedri se fue a por el balón, lo hizo suyo y comenzó a danzar bajo esas luces rojas que debían conferir al Allianz un aspecto infernal. Pedri quiso convertirlo en su paraíso. Para ello contó con la ayuda de Gavi, que parecía bastarse para hacerle la vida imposible a Kimmich y Sabitzer

> Pedri detuvo el tiempo con un recorte en el área para abrir los cielos con un simple golpe de cadera. La temporada pasada, en Estambul, la acción de salió de fábula. Esta vez se topo con la oposición de Neuer, que impidió que el Barcelona toma-

ra el primer gol. Lo buscó con ahínco Lewandowski, recibido en Múnich como si fuera un don nadie. El futbol tiende a olvidar cuando se despega de sus héroes. El polaco, al que quizá le costó arrancarse los nervios, dispuso de grandes ocasiones que no pudo culminar. Las dos veces que Pedri lo dejó en disposición de vencer a Neuer el ariete perdió su habi-

### TRIUNFO Dzeko impulsa al Inter

El Inter de Milán se rearma en campo ajeno. El equipo preparado por Simone Inzaghi se repuso del tropezón en la primera jornada de la Champions con una merecida victoria en el feudo de Viktoria Pilzen por 0-2 en un encuentro en el que destacó Edin Dzeko. El delantero bosnio anotó el primer tanto (minuto 20), dio la asistencia del segundo al lateral Dunfries (m. 70) y realizó una incansable labor de desgaste a la defensa del equipo polaco. El Viktoria jugó la última media hora sin Bucha, expulsado por una falta a Barella.

tual delicadeza en el control, lo que ayudó al posterior error. Una vez disparó alto, la otra le arrebató el cuero Mazraoui, quien había suplido a Pavard, que no pudo reponerse de un trompazo de Marcos Alonso.

A los 26 minutos ya habia disparado el Barcelona hasta siete veces, por ninguna del Bayern, Incluso Raphinha, pese a que lo estaba pasando mal con Davies, probó el disparo con cierto peligro pese a que su incidencia en el extremo fue esta vez escasa. Ello le costó ser sustituido en el segundo tiempo por Ferran Torres, pese a que la actuación de Dembélé fue del todo desconcertante. Sí, el extremo francés volvió por donde solía. Aunque ello no quita que reclamara, quizá con razón, un penalti de Davies al borde del descanso. El árbitro no atendió a razones.

Y el Bayern, que parecía estar simplemente aguardando su momento, y satisfecho con la ineficacia de su rival, demostró que, en el fútbol, nada vale más que un gol. Lo encontró Lucas Hernández, al que Marcos Alonso dejó suelto tras un córner cerrado de Kimmich. Y un suspiro después, con el equipo de Xavi en pleno colapso, entre Musiala y Sané avanzaron tan panchos por la misma garganta del campo hasta que este último batió con dulzura a Ter Stegen. Pedri no se rindió. Golpeó la pelota en el palo. Pero él ya estaba solo.

En Al final de la escapada, Godard incluyó el diálogo:

-¿Cuál es tu mayor ambición en la

–Ser inmortal y entonces... Morir. El Barça aún debe estar en ello.

# El Atlético tropieza en la misma piedra

CHAMPIONS. Cae derrotado ante el Bayer con dos goles al contragolpe en los últimos minutos cuando el empate no parecía un mal desenlace

| LIGA DE CAMPE     | ONES (GRUPO B)       |
|-------------------|----------------------|
| 2                 | 0                    |
| B. LEVERKUSEN     | ATLÉTICO             |
| ESTADIO BAYARENA. | 25.000 в врестировея |

Árbitre: Michael Oliver (ING) •
Tarjetas amarillas: Kossounou, Tah, Andrich.
Tarjetas rejas: No hubo.
Geles: 1-0: Andrich (min. 84).
2-0: (min. Diaby).

| THE STATE OF THE S | MININ IIIIII X |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Kossounou ★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Molina         |
| Tapsoba +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Felipe         |
| Tah *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Witsel ★       |
| Hincapie **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hermoso        |
| Andrich * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reinildo *     |
| Demirbay +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Hlozek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Diaby **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Liorente       |
| Hudson-Odoi **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Joan Félix ++  |
| Schick **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

Cambios en el Bayer Lever kusen: Frimpong (★)
por Hlozek (min. 69). Azmoun (s.c.) por Diaby
(min. 89). Bakker (♠) por Tapsoba (min. 89).
Aránguiz (★) por Schick (min. 89). Amiri (s.c.)
por Hudson-Odoi C. (min. 91).

Cambies enel Atlétice: De Paul (\*) por Saúl (min. 46). Carras co (\*) por Reinildo (min. 62). Griezmann (\*) por Molina (min. 63). Comea (\*) por Joao Félix (min. 73). Cunha (\*) por Morata (min. 73).

#### CARLOS GUISASOLA LEVERKUSEN ENVIADO ESPECIAL

La garganta del BayArena no entiende de treguas. Ruge, atrona y, por momentos, intimida. Es un zumbido constante que va calando, como la lluvia que tuvo a bien caer sobre Leverkusen. Esa atmósfera, que tan bien conoce Simeone, acabó atrapando al Atlético a última hora. Dos latigazos le quebraron las rodillas a última hora, tras haber salido ileso previamente de los colmillos alemanes. Naufragaron de nuevo en ese estadio donde tanto cuesta esbozar una sonrisa. Seguramente no fuera

el mejor Bayer posible, pero le bastó

Griezmann volvió a

pero esta vez no fue

entrar en el minuto 60,

bálsamo para su equipo

con eso para dejarle una buena cicatriz en el costado a su adversario.

Justo antes de iniciar la ruta hacia el vestuario para tomarse un respiro, Mario

Hermoso se quedó en un apartado con el colegiado Michael Oliver. Seguía dándole vueltas a esa sorprendente jugada que pudo haber cambiado el guion de la noche. El desenlace, a priori, parecía sencillo. Un envío al área de Molina acabó impactando en el brazo del central Tap-

soba, ante la mirada incrédula de Hermoso, que fue incapaz, acaso por el sobresalto, de embocar una pelota que parecía imposible mandar a la grada. No lo fue. También parecía igual o más difícil no señalar penalti. Sin embargo, tras unos segundos de misterio, desde el VAR, sin que el colegiado llegara siquiera a revisar la jugada en directo, consideraron que no había ocurrido nada. Por eso, Mario quiso aclarar el asunto. Seguramente se marchó al vestuario con el mismo convencimiento que tenía hasta ese momento. Ninguno.

Este Bayer Leverkusen, todo hay que decirlo, nada tiene que ver con aquel alocado conjunto de balas rojas que manejaba Roger Schmidt en la primera visita de Simeone al BayArena, allá por 2015. Aquella noche el Atlético salió vivo de la eliminatoria (1-0) porque el cielo así lo quiso. No se pudo explicar de otro modo. Este Bayer aparentaba ser menos fiero, pero acabó engullendo al contragolpe a su rival. Y eso que llegaba con una única victoria en sus ocho partidos oficiales. Schick se pegó con los centrales sin apenas fortuna durante el primer acto e Hincapie desnudó a Molina en el carril. Tampoco fue mucho más el Bayer hasta el descanso.

Y no es que el Atlético arrollara, ni mucho menos, pero se mostró relajado y sin prisa bajo la fina lluvia que 
regaló el cielo germano. Era Joao Félix quien agarraba una y otra vez la 
aguja con firmeza para hilvanar el 
rumbo de los suyos. Eso sí, siempre 
que no acabara en el suelo, algo que 
ya se ha convertido en una peligrosa 
costumbre. Sorprendentemente, las 
dos mejores ocasiones rojiblancas en

ese primer acto tuvieron a Hermoso y Felipe como protagonistas. La noche parecía tranquila...

Y lo fue, al menos para Grbic, de nuevo

bajo los palos por los achaques de Oblak, hasta que Felipe, que disputaba sus primeros minutos de la temporada, cometió su primera imprudencia atrás. El desliz desembocó en un balón al larguero de Schick y otro al palo, en la continuación, de Hlozek. El Atlético había tragado saliva



Axel Witsel despeja anoche un balón ante Patrick Schick, durante el partido en Leverkus en. sascha schuermann / AFP

por primera vez. Los errores en la Champions suelen ser más caros que en ningún otro torneo. Bien lo sabe Simeone. Este, al menos, no tuvo consecuencias. Felipe, todo hay que decirlo, acabaría afinando su instinto y pondría a salvo su portería cuando la oscuridad se cernía sobre su equipo. A Grbic, por cierto, tampoco le pesó en exceso el escenario.

Aún está por ver si la táctica con Griezmann para abaratar su traspaso, ya saben, la del minuto 60 (y pico), surtirá efecto. Lo que es un hecho es que la escena es cada vez mássonrojante para todos. Que el fútbol del francés, y no sólo sus goles, lo necesita el Atlético para vivir sobre el

### LÍDER El Brujas sorprende al Oporto

El Brujas logró una contundente victoria en el feudo del Oporto (0-4) y se sitúa líder del Grupo B, el del Atlético, con seis puntos. El equipo belga protagonizó la principal sorpresa de la jornada, la otra fue la derrota del Tottenham (0-2) en el campo del S porting. Ambos goles se anotaron en el tiempo añadido: minutos 90 y 93. Este encuentro fue el primero perdido por el equipo londinense en esta temporada.

campo de otra manera. Más en Europa que en ningún otro sitio. A Antoine le tocó escribir desde ese renglón su partido 300 junto a Simeone. Evidentemente, no siempre media hora va a ser suficiente. El talento también necesita su tiempo. No lo fue en Leverkusen.

Porque a última hora, cuando el ocaso acechaba sin goles, pese a los destellos cada vez más intensos del Bayer, apareció la diestra de Andrich para burlar a Grbic. Irrumpió como un relámpago Diaby para desmoronar el castillo rojiblanco. Los accidentes, si es que este lo fue, suelen dejar huella en Europa. El Atlético ya está avisado.

A 0E409E40

### **DEPORTES**

### **CHAMPIONS LEAGUE**

#### RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

GRUPO A Ayer: Liverpool 2 Ajax L

Hoy: Rangers - Nápoles (2l.00 h.)

| J G E P F C R Nápoles (ITA) | I I O O 4 I 3 Liverpool (ING) | 2 I O I 3 5 3 Ajax (HOL) | 2 I O I 5 2 3

1001040

Próximos partidos:

Rangers (ESC)

4/10/2022 Ajax- Nápoles (21.00 horas). Liverpool - Rangers (21.00 horas).

GRUPO B

Ayer: B. Leverkusen 2 Atlético 0. Oporto 0 Brujas 4.

|                     | J | G  | Ε | P  | E   | C   | Pt. |
|---------------------|---|----|---|----|-----|-----|-----|
| Brujas (BEL)        | 2 | 2  | 0 | 0  | .5  | 0   | - 6 |
| B. Leverkusen (ALE) | 2 | -1 | 0 | 1. | 2   | . 1 | 3   |
| Atlético (ESP)      | 2 | .1 | 0 | 1. | 2   | 3   | 3   |
| Oporto (POR)        | 2 | 0  | 0 | 2  | - 1 | 6   | 0   |

Próximos partidos:

4/10/2022: Brujas - Atlético (21.00 horas). Oporto - Leverkusen (21.00 horas)

#### GRUPO C

Ayer: Viktoria Pizen 0 Inter 2. Bayern 2 Barcelona 0.

|                      |   | G  | E | P | Ш   | C   | R   |
|----------------------|---|----|---|---|-----|-----|-----|
| Bayern (ALE)         | 2 | 2  | 0 | 0 | -4  | 0   | - 6 |
| Barcelona (ESP)      | 2 | 1  | 0 | 1 | - 5 | - 3 | 3   |
| Inter (ITA)          | 2 | 1. | 0 | 1 | 2   | 2   | 3   |
| Viktoria Plzen (RCH) | 2 | 0  | 0 | 2 | - 1 | 7   | . 0 |

Próximos partidos:

4/10/2022: Bayern - Viktoria Plzen (18.45 h.). Inter - Barcelona (21.00 horas).

#### GRUPO D

Ayor: Sporting 2 Tottenham 0. 0. Marsella 0 Frankfurt I.

|                   |   |   |   |   |     |   | Pt. |
|-------------------|---|---|---|---|-----|---|-----|
| Sporting (POR)    | 2 | 2 | 0 | 0 | - 5 | 0 | 6   |
| Tottenham (GB)    | 2 | 1 | 0 | 1 | 2   | 2 | 3   |
| Frankfurt (ALE)   | 2 | 1 | 0 | L | . 1 | 3 | 3   |
| O. Marsella (FRA) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0   | 3 | 0   |

Próximos partidos:

4/10/2022: Marsella - Sporting (18.45 h.). Frankfurt - Tottenham (21.00 horas).

### GRUPO E

Hoy: Milan - D. Zagreb (18.45 horas). Chelsea - Salzburgo (21.00 horas).

|                 | J   | G  | Ε  | P | F   | C   | Pt. |
|-----------------|-----|----|----|---|-----|-----|-----|
| D. Zagreb (CRO) | - 1 | -1 | 0  | 0 | - 1 | 0   | 3   |
| Milan (ITA)     | - 1 | 0  | 1  | 0 | -1  |     | - 1 |
| Salzburgo (ALE) | 1   | 0  | 1. | 0 | - 1 | - 1 | - 1 |
| Chelsea (GB)    | - 1 | 0  | 0  | 1 | 0   | - 1 | 0   |

Próximos partido:

5/10/2022: Salzburgo - D. Zagreb (IB.45 h.). Chelse a - Milan (21.00 horas).

### GRUPO I

Hoy: Shakhtar - Celtic (18.45 horas). Real Madrid - Leipzig (21.00 horas).

|                 | J | G | Ε | P | E   | C   | Pt. |
|-----------------|---|---|---|---|-----|-----|-----|
| R. Madrid (ESP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3   | 0   | 3   |
| Shakhtar (UCR)  | 1 | - | 0 | 0 | - 4 | - 1 | 3   |
| Celtic (ESC)    | 1 | 0 | 0 | Т | 0   | 3   | 0   |
| Leipzig (ALE)   | Т | 0 | 0 | Т | - 1 | - 4 | 0   |

Próximos partidos:

5/10/2022: Leipzig - Celtic (18.45 horas). Real Madrid - Shakhtar (21.00 horas).

| 15-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| GRUPO G                                                                            |  |
| Hoy: Copenhague - Sevilla (2l.00 h.).<br>Manchester City - B. Dortmund (2l.00 h.). |  |

|                   | J   | G   | E | P | E | C   | Pt. |
|-------------------|-----|-----|---|---|---|-----|-----|
| M. City (GB)      | 1   | . 1 | 0 | 0 | 4 | - 0 | 3   |
| B. Dortmund (ALE) | . 1 | П.  | 0 | 0 | 3 | 0   | 3   |
| Copenhague (DIN)  | 1   | 0   | 0 | 1 | 0 | 3   | 0   |
| Sevilla (ESP)     | - 1 | 0   | 0 | Т | 0 | -4  | 0   |

Próximos partidos:

5/10/2022: Sevilla - B. Dortmund (2l.00 h). Manchester City - Copenhague (2l.00 horas).

### GRUPO H

Hoy: Juventus - Benfica (2I.00 h.)

|                      | J | G  | Ε | P | Е  | C   | Pt. |
|----------------------|---|----|---|---|----|-----|-----|
| Benfica(POR)         | T | Т  | 0 | 0 | -2 | 0   | 3   |
| PSG(POR)             | 1 | П  | 0 | 0 | 2  | - 1 | 3   |
| Juventus (ITA)       | - | 0  | 0 | 1 | -1 | 2   | 0   |
| Maccahi Haifa (ISLR) | T | -0 | 0 | Т | 0  | - 2 | 0   |

Próximos partidos:

5/10/2022: Benfica - PSG (21.00 horas). Juventus - Maccabi Haifa. (21.00 h.).

Se clasifican los dos primeros de cada grupo para los octavos de final.



Szoboszlai, con la camiseta y el escudo del Red Bul Leipzig, celebra un gol en el partido del sábado contra el Dortmund. EFE

# El invento Red Bull

# La marca no patrocina equipos, los compra, como al Leipzig / Ya lleva 4 entre Austria, Alemania, EEUU y Brasil / Gasta el 30% en marketing

#### REAL MADRID / RB LEIPZIG Courtois Alaba Rüdiger Carvajal Mendy Camavinga Valver de Vinicius Rodrygo Werner Forsberg Nkunku Szoboszlai Laimer Schlager Raum Sima kan Orban Gvardiol Gulácsi

Estadio: Santiago Bernabéu Árbitro: Maurizio Mariani Hoy: 21.00 h. Movistar Liga de Campeones

### ABRAHAM ROMERO

En 1982, el empresario austriaco Dietrich Mateschitz se enamoró de una bebida energética tailandesa. Krating Daeng, se llamaba. Una solución ante el jet lag que sufrían los habitantes de Bangkok. Tanto le gustó aquel sabor que buscó al propietario de la receta original, Chaleo Yoovidhya, y le propuso una asociación con un único objetivo: hacer crecer aquel producto en Europa.

Mateschitz no había inventado ningún sabor ni tampoco buscó una fábrica para coordinar el proceso de producción. Subcontrató todo y se centró única y exclusivamente en una cosa: el marketing. Encontró un nombre, Red Bull, unos colores y una narrativa, y 40 años después posee el 49% de la marca de bebida energética más importante del mundo, vende más de 7.500 millones de latas al año y se ha comprado una isla en Fiyi.

¿Todo por el marketing? Casi todo, sí, pero por un marketing único y curioso que ha roto por completo el mercado mundial. Seguramente hayan visto cientos de anuncios de televisión de marcas de bebida, de perfumes, de coches, de relojes... Incluso habrán visto cómo algunas de ellas han patrocinado eventos

deportivos a lo largo del siglo XX. Pero Red Bull ha llevado todo eso al siguiente nivel. No patrocina: compra. ¿Recuerdan lo de Mateschitz asociándose con Yoovidhya para hacer crecer el producto, usando otro nombre, en Europa? El empresario ha repetido la formula de la bebida energética en la Fórmula 1 y en el fútbol e incluso planea su sombra sobre los rallies, las motos, el hockey, la vela, el skate o el surf. Posee la escudería de Fórmula 1 y en 2005 inició su camino en el fútbol comprando el SV Austria Salzburgo, desde entonces RB Salzburgo, de cuyo vestuario ha salido, entre otros, Erling Haaland.

«Pensábamos que sólo sería un sponsor para la camiseta. Pero luego cambiaron los colores, el nombre... Todo», explicó hace unos años David Rettenbacher, cofundador del antiguo Salzburgo. Al año siguiente, Red Bull compró el New York Metrostars y lo convirtió en el New York Red Bull. Y en 2009 hizo lo mismo con el SSV Markranstadt, de la quinta división alemana. Mo-

dificó la camiseta, los colores, el escudo y el nombre y lo denominó Red Bull Leipzig, a pesar de las protestas de la afición. Trece años después, ese equipo visita hoy el Bernabéu en la Champions League.

«No hay límites», dijo hace una década Markus Egger, director de fútbol de Red Bull hasta hace un par de años. Ahora el puesto es de

### SEVILLA Lopetegui necesita la victoria

El Sevilla buscará, hoy contra el Copenhague, mantener en la Champions el impulso tomado en la última jornada de Liga, con la victoria en Cornellà ante el Espanyol (2-3). El equipo de Lopetegui necesita la victoria, después de caer por 0-4 en la primera jornada del torneo ante el Manchester City de Guardiola. El entre nador de l Sevilla recupera al Papu Gómez para el partido en la capital danesa y todo indica que podría volver a contar con el joven Carmona, de 20 años.

Oliver Mintzlaff, que trabaja para repetir el éxito de la temporada 2019-20, cuando llegaron a las semifinales de la Copa de Europa.

Terminar ganando la Champions a corto o medio plazo o robarle la Bundesliga al Bayem son algunos de los deseos deportivos más evidentes, pero sobre la mesa está el objetivo primordial de Red Bull: que la marca siga creciendo. Por eso, en 2019 compró el Clube Atlético Bragantino del Brasileirao (ahora Red Bull Bragantino) y por eso lleva años insistiendo para conseguir entrar en la propiedad de algún club de la Premier League o de la Liga. Porque esto, más que de fútbol, va de mercados: Estados Unidos, Alemania y Brasil han sido sus tres primeros destinos tras Austria (país de nacimiento de su fundador), y la lógica empresarial lleva a pensar en Inglaterra y España.

La idea le funciona, desde luego. Red Bull empezó con el marketing deportivo en 1990 centrándose en deportes extremos y ha sido con los más seguidos con los que ha logrado maximizar beneficios. Tanto lo hace, de hecho, que la empresa no necesita hablar de sí misma. No hace ruedas de prensa y ante la llamada de este periódico, por ejemplo, ha preferido no poner a ningún portavoz. El éxito de sus equipos habla por sí sólo. Los ingresos anuales de la marca ascendieron a 6.370 millones de dólares en 2020 y. aunque los datos no son públicos, se estima que gasta el 30% de ellos en marketing, unos 1.910 millones.

De ellos, muchos (tampoco son públicos) van para a un Leipzig que se ha dejado 440 millones en fichajes en las últimas cinco temporadas y que ahora quiere ganar, y reforzar la imagen triunfadora de Red Bull, en Chamartín.

# LA REVISTA DIARIA DE EL MUNDO



El cineasta francés Jean-Luc Godard en una imagen de archivo. ALAMY STOCK PHOTO

POR LUIS

MARTÍNEZ MADRID

El director suizo-

el movimiento

francés a finales de los años 50

francés, figura clave del cine moderno

y de la 'nouvelle vague',

que revolucionó el cine

y principios de los 60, recurre a la muerte voluntaria cuando contaba con 91 años

L CINE ES LO ÚNICO QUE nos ha dado un signo. Los demás nos han dado órdenes. El cine es un signo para interpretar, para jugar con él, y hay que vivir con él», concluía Godard tiempo atrás en una de sus frases, siempre demoledoras, siempre ocurrentes, siempre irritantes. Pocos directores, o creadores en general, tan fáciles de odiar. Decia Orson Welles de David W. Griffth que nunca un arte debió tanto a un solo hombre. Pues bien, después (o justo al lado) del director de El nacimiento de una nación, sólo cabe el responsable de Al final de la escapada y de Histoire (s) du cinéma. El cine moderno, en su sentido riguroso, empezó y quién sabe si también acabó en él. Godard fue (ya en pasado) al cinematógrafo lo que Picasso a la pintura, Joyce a la literatura o Le Corbusier a la arquitectura. En su obra, el cine toma consciencia de sí mismo y de su lugar en el mundo. En cada una de sus películas, la imagen pierde la inocencia de su descubrimiento para adquirir la SIGUE EN HOJA 38

VIENE DE HOJA 37

gravedady culpabilidad de su destino, de su libertad y de su capacidad de resistencia.

El cineasta franco-suizo Jean-Luc Godard murió este martes a los 91 años. Poco después de conocida la noticia, un consejero de la familia confirmó a la agencia France-Presse que el director de cine recurrió al suicidio asistido, «El señor Godard acudió a la asistencia jurídica en Suiza para la muerte voluntaria tras ser diagnosticado con múltiples patologías incapacitantes», explicó el portavoz.

Godard, cuentan los obituarios, fue una figura clave de la nouvelle vague. el movimiento que revolucionó el cine francés a finales de los años 50, principios de los 60, junto a André Bazin, François Truffaut, Jacques Rivette, Éric Rohmer o Claude Chabrol. Eso dicen las necrológicas apresuradas. Pero Godard fue también el más inquieto, políticamente comprometido, inclasificable e influyente de todos ellos. Godard se ofreció como principio de todas las revoluciones posibles y final de un tiempo, su tiempo, nuestro tiempo.

En la edición de Cannes de 2018 presentó su última película y, de su mano, apareció ante la prensa por última vez. La rueda de prensa de El libro de imágenes, de ella se trata, pasó rápido de improbable extravagancia a trending topic. O al revés. Jean-Luc Godard, siempre él, se presentó y no se presentó a la vez a la cita con los medios. Su rostro en primer plano apareció en el teléfono móvil de su productory, desde ahí, convertido él mismo en argumento de su propia película, aceptó responder a las preguntas.

Se definió como un fabricante de cine, esbozó un entregado elogio de las manos en la construcción de imágenes, charló en japonés y, llegado el caso, hasta citó a Cataluña. Más allá de la anécdota, el viejo perro volvió a sorprender con uno de sus gestos. Nunca inocentes. El director de Ici et ailleurs se volvió a mostrar, en efecto, en un sitio y en otro. «Aquí y en otros lugares». Y, otra vez, se ofreció él mismo en sacrificio bufo como la mejor explicación de su

trabajo. Él, como Montaigne, siempre fue el tema de su libro, de su libro (libre) de imágenes. «Mostrar y mostrarme a mi mismo mostrando», dijo en cierta ocasión el suizo en un ataque lúcido de epistemologia autista.

Godard, nacido en Paris en 1930 y rodó A bout de souffle en 1959. Fue un primer instante de espontaneidad a pie de asfalto para discutirlo todo: las reglas del montaje, el sentido de la ficción, los límites de la pasión, el poder de la imagen, la libertad, el ansia y la fiebre. Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg se aman frente al espejo de una habitación minúscula y el cine asiste a su refundación.

Toda la primera década de los 60 de Godard, la conocida, la célebre, la transcurrida al lado de Anna Karina (estrella de siete de las 12 cintas que rodó hasta 1966) y en feliz amistady enemistad con Truffaut concluye de forma melodramática en 1967. Entonces, el director que reinventó la mirada cinematográfica, que esculpió la libertad del tiempo en la pantalla de la mano de Banda aparte, Vivir su vida, El desprecio, Alphaville o Pierrot el loco; ese cineasta que, en definitiva, definió el cine como un arte lanzado al encuentro de la vida, concluyó en Week-end con un sonoro «Fin del cine». Se acabó la ilusión del cinematógrafo; adiós a la posibilidad de un imagen significativa.

El director no hacía en ese momento nada más que confesar no sólo el hastío por el cine convencional, sino su propia imposibilidad. Se trataba si se quiere de la revolución dentro de la revolución de la que él mismo era a la vez el más convencido de los apóstoles y el más fiero de sus enemigos. Revolucionario y contrarrevolucionario a la

«La conciencia hace ciego al hombre. Sólo la mirada de un animal es libre», se escucha en su película Adiós al lenguaje de 2015. La idea es capturar la nostalgia de ese momento incontaminado que sospecha de la imagen que nos rodea. «La televisión se inventó el mismo año que Hitler subió al poder», reflexiona una voz mientras un perro (el mismo director)

pasea curioso su mirada por la pantalla.

Cuando estrenó este trabajo tardio, en realidad, el director ya llevaba años en el mismo sitio, siempre empeñado en asomarse al abismo. La referencia más cercana sería la película anterior. Film socialisme (2010) proponia un cine sin personajes. Él los llamaba «estatuas». Las imágenes extraídas de aquí y de allá se mezclaban en la superficie de la retina del espectador hasta disolverse el concepto de autoria. En la época de internet y las descargas, un plano de un western más clásico se

impulso a la critica cinematográfica. No en balde, el montaje siempre fue la clave de su cine: juntar dos imágenes o dos sonidos para darles un nuevo significado. Esta operación nunca fue un producto de la tecnología, sino que fue el cine la que la descubrió y al dar con ella dio consigo mismo. Ese y no otro es el sentido del cine:

Repasar su filmografía incansable desde la ruptura con la academia de los sesenta al cine más eminentemente político de barricada posterior pasando por sus escándalos de los 80

«Pensar con las manos».

imagen impuesta. Y así, por primera vez de forma explícita, la representación sólo es inteligible por un ejercicio activo de autorrepresentación. «No es decir: 'Yo cineasta voy a hacer películas políticas', sino, por el contrario, voy a realizar politicamente películas políticas», sentenciaba.

En El innombrable, Samuel Beckett imaginaba la historia de un sujeto sin memoria. Sólo la lengua que habla permanece como un extraño recuerdo de nada. El desmemoriado sólo tiene presente. Vive en él de forma necesaria con el

> futuro amenazado por la cercana y cruel posibilidad del silencio. Si para de hablar, desaparece. En Funes el memorioso, Borges soñó lo contrario: la antitesis perfecta del personaje del irlandés. Funes sólo tiene pasado. Y una memoria perfecta. En la tarea titánica de reproducir un recuerdo (un minuto le lleva un minuto de memoria), el hombre se detiene necesariamente en el silencio. No actúa porque no puede almacenar más recuerdos. Si habla. muere.

Jean-Luc Godard, a su modo, vivió atrapado por siempre en la paradoja que delimitan los dos personajes del párrafo anterior: entre el desmemoriado y el memorioso. Entre la necesidad de hablar para demostrarse a sí mismo el hecho de estar vivo y la imposibilidad de decir nada. Entre el pasado y el presente de su oficio. La imagen que configura al cine ya hace tiempo que dejó de ser la consumación perfecta del mito realista. La imagen digital que configura el cine hoy vive de forma autónoma, sin referente, sin realidad; es un artefacto omnipresente, manipulable y, por ello, vacio de sentido. Entre el ruido y el silencio (Ici et ailleurs). Ahí, en el medio exacto como el último de los cineastas, se encuentra entera la filmografía de un hombre que ha hecho de su trabajo una pregunta constante sobre el sentido del cine, sobre el sentido de sí mismo, sobre el sentido de nosotros.

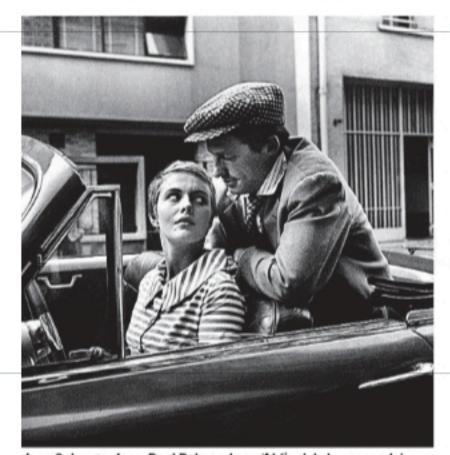

Jean Sebergy Jean-Paul Belmondo en 'Al final de la escapada'. E.M.

"LA CONCIENCIA HACE CIEGO AL HOMBRE SÓLO LA MIRADA DE UN ANIMAL ES LIBRE", DIJO EN SU ULTIMA OBRA

mezcla con un gol (o casi) de Iniesta o un simple anuncio. Las palabras, convertidas en subtitulos, aparecen de forma aleatoria. Son apenas señales de lo que se escucha. «Ya no hay reglaje, perspectiva, todo es borroso y todo es limpio». La película acaba con un gráfico «No comment». Silencio.

Para Godard, llegado a este punto, el oficio del cineasta consistía ya sólo en hacer colisionar las imágenes, confundir y confiar (o esperar) que en el choque surja un nuevo sentido. Una senda que empezó mucho más atrás, quizá desde su primer

(Yo te saludo, María fue retirada de los cines italianos tras la intervención del Papa) o sus experimentaciones de última homada se antoja un mismo ejercicio godardiano de desmontaje: de si mismo y del propio cine. Y de ahí la ira de los nostálgicos, la gesticulación de los cursis y la incomprensión de los puros. Siempre es así. Godard en realidad nunca se movió del sitio. Siempre igual a si mismo ahora que ha muerto y hace 40 años. El objetivo último de todas las formas de cine que surgen alrededor del 68, al calor de mayo, no es tanto experimentar como dar con el mecanismo emancipador de la representación. Se discuten las jerarquias que colocan de un lado al creador y del otro al espectador. Si lo que se denuncia es «la indignidad de hablar por otros» -suyas son las palabras-lo que cuenta es la reapropiación del significado de cada

## **SEIS PELÍCULAS** PARA CONOCER AL GENIO DE LA NOUVELLE VAGUE

AL FINAL DE LA ESCAPADA Su fulgurante debut y la película que consagró a Belmondo y convirtió a Jean Seberg en icono. Una trama de cine negro, deconstruida, entrecortada y rodada en la calle. La historia del cine sería otra sin esta película.

VIVIR SU VIDA El retrato de la mujer amada. Hicieron grandes películas juntos, el musical 'Una mujer es una mujer', la futurista 'Lemmy contra Alphaville', 'Bande à part'y sobre todo 'Pierrot el loco'. Pero aquí la primera mujer de Godard es la absoluta protagonista.

## ELDESPRECIO

Posiblemente la mejor película de la historia del cine, por lo menos para la cinefilia, porque lo tiene todo en cuanto a cine dentro del cine.

## LA CHINOISE

Producto de su época en vísperas de mayo del 68, un panfleto rabiosamente pop. Es la más vistosa muestra de la radicalización política de Godard.

Es su gran retorno a la primera plana de los diarios, tras años

YO TE SALUDO, MARÍA

apartado del cine más comercial. Un dolor de cabeza para el Vaticano que hizo volar los cristales del escándalo.

HISTOIRE (S) DU CINÉMA La historia del cine y de los grandes acontecimientos del siglo XX, contados a su manera punk, con un gigantesco collage en ocho episodios. Una mirada irrepetibley genial. POR PHILIPP ENGEL



# CON MENTI-RAS COMO LAS DE GODARD HE TENIDO QUE VIVIR"

El próximo día 21 se presenta en el Festival de Cine de San Sebastián uno de los documentales que ha despertado más expectación de la última hornada: 'El crítico', un repaso a la vida del más salvaje, influyente, amado, detestado, temido y respetado de los cronistas actuales del cine

POR ANTONIO LUCAS MADRID

EL LADO DE FUERA de casa de Carlos Boyero no es fácil imaginar la luz a cañonazos que entra por la terraza. Lo primero es una pared, a la derecha, cubierta por la reproducción a tamaño descomunal de una marina del pintor Edward Hopper, Ground Swell (1939). El día es espléndido en el cuadro y en Madrid. Frente al hopper está la cocina intacta de Boyero, casi sin desprecintar. Al fondo, el salón. A un lado, la espléndida biblioteca. Y de frente, enmarcadas y flanqueando la televisión grande, una portada de disco firmada por George Brassens y otra con la banda sonora de El último tango en París, con dedicatoria de Gato Barbieri. Entre las dos,

Carlos Boyero fumando. El protagonista de El crítico, fabuloso documental de sí mismo dirigido por Juan Zavala y Javier Morales que el próximo día 21 se estrena en el Festival de Cine de San Sebastián.

Boyero no es un tipo que se deje vencer por compromisos o propuestas, pero aquí cedió. «Lo hice por Isabel Lapuerta (productora) y por Juan. Soy vanidoso, tengo un ego desmedido, pero mi actitud es de bartleby, preferina no hacerlo. Y sin embargo he escrito miles de artículos, entre otras tantas cosas...».

No aceptó por dejar testimonio de nada. Eso lo hace va en los más de 40 años de escritura en los periódicos, donde despliega una gigante autobiografía. Boyero es uno de los escritores que mejor cuenta el tiempo propio y la lucha para que el acto de mirar no sea un acto de desistir. En sus crónicas de cine y en los artículos de opinión arma frases cortas cargadas con un rotundo cabreo envasado. Otras veces es gozo. Y también estupor. Y

algunos temblores. Siempre es Boyero. – ¿Hay personaje? - Soy así, de verdad. No hay impostura. Mis excesos, mis fantasmas, mis virtudes (que alguna habrá...). Lo que se lee de mí, lo que se me ve, es lo que hay. Y me he ganado la vida con eso tan raro que es la critica de cine. Aunque los problemas laborales más gordos han sido por los artículos de opinión. En el cine han sido trifulcas

menos peligrosas. Como

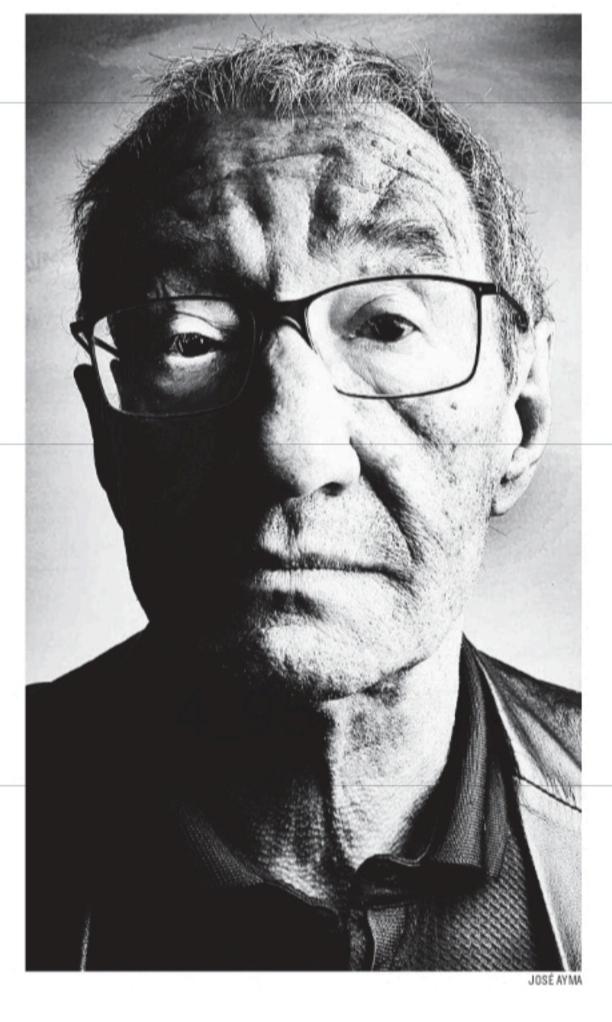

cuando algunos pidieron mi cabeza al director de El País con una carta promovida por ese franciscano lírico que es Víctor Erice y el tal José Luis Guerin.

(Las tracas de ida y vuelta con Almodóvar van por otro lado).

El crítico hace espeleología en la niñez de Boyero, cuando era un párvulo en Salamanca. Y va rastreando a aquel chico, hijo único de talento inflamable, que desde muy pronto desarrolló un instinto sofisticado para no aceptar lo irremediable y dar con las palabras unos

tajos muy verticales. Los años de internado. La universidad en Madrid y los amigos del cine. El póker como oficio, cuando salvar el pellejo era lo más noble que uno encontraba en el horizonte. Las drogas. El alcohol. El amor. El cine. El cine. El cine. La literatura. Algunas músicas. Pasiones que Boyero sometió a su carácter en punta y generoso extrayendo de ahí momentos de alivio al adentrarse en zonas muy oscuras. «Cuando conocí a Carlos con 20 años», dice Fernando Trueba, «ya habí a visto todas las películas y había leido

todos los libros. El primer día de clase en la Complutense se quedó el último para entrar en el aula apoyado en el marco de la puerta y avanzó diciendo en voz alta: 'Qué asco de progres'. Nos hicimos amigos esa tarde». Ahí mismo donde está

sentado, quietas las manos pequeñas y rápidos los ojos vulpinos, habla de la soledad como un lento e inexorable despeñadero. De los momentos de tiniebla. De la amistad como refugio, como bálsamo, como antidoto. «Cuando todo en mí es vértigo, enfermedad (mental, física) o desamparo, ahí están algunos amigos, el cine ylos libros. No tengo familia. No tengo pareja. Acumulo demasiada intemperie.

Pero están ellos».

El crítico está lejos de ser una autopsia impúdica; es el mapa de un hombre de amplia ternura (acuchillado de contradicciones) que sólo sabe andar suelto. Sin internet. Y que ha disfrutado sin fin navegando en cruceros. Si, cruceros.

Carlos Boyero podría ser cualquier cosa: una tormenta, un barranco, un tifón, pero es un fuego cruzado. Pasó más de 20 años junto a Pedro J. Ramírez entre Diario 16 y El Mundo. En este periódico ejerció sucesivas rebeldías. Nunca se ha callado sus certezas esenciales y tampoco pide asumirlas. Repasamos tres sucesos. Hace unas horas murió Jean-Luc Godard. «Lo cierto es que con mentiras como Godard he tenido que vivir. Me parece de las cosas más inocuas e impostadas. Decía que lo suyo no era cine, sino poemas filmicos... Pues váyase a tomar por culo con sus poemas filmicos».

Javier Marias: «Un ejemplo de hombre libre. De las mejores cosas que me seguian pasando era abrir El País Semanal por su página y respirar ese ozono. Lo respeto mucho. Nos insultamos en algunas ocasiones. Su muerte me ha tocado profundamente».

Isabel II: «La señora esta que se ha muerto... Ese luto absoluto es asombroso. Estamos hablando de una de las familias más ricas del mundo y yo creo en lo que decía Balzac: detrás de toda fortuna hay un crimen. En cualquier caso, a diferencia de otros no se le conocen amantes a costa del dinero público. Algo es algo... Pero me pone enfermo la pompa y circunstancia demencial que hay alrededor de su muerte. Y tanta gente orgullosa de ser súbdita». Decía Caballero Bonald que somos el tiempo que

- nos queda. Te contesto con unos
- versos: «Soy una ciudad en ruinas y sin muralla». – ¿Le interesa la política?
- No he votado en mi vida. Una vez estuve a punto, después del 15-M, a Podemos. Menos mal que no lo hice. Me dan igual izquierdas y derechas, si es que significa aún algo, pero me considero de izquierdas o libertario... Lo más decente que ha salido de la política en los últimos años es la ley de eutanasia. Lo tengo claro.

ME ENFERMA LA POMPA Y CIRCUNSTANCIA DEMENCIAL POR LA MUERTE DE ISABEL II"

MÚSICA



# NO ME DA VERGÜENZA PADECER UNA ENFERMEDAD MENTAL"

En el apogeo de su éxito, la cantante de Nena Daconte se sentía la persona más desgraciada del mundo. Intentó ahogar la ansiedad, la depresión y los ataques de pánico con alcohol y drogas. Luego llegó la psicosis. Ha escrito una biografía con la que intenta normalizar los problemas de salud mental

POR PABLO GIL MADRID

UCHAS PERSONAS piensan todavia que Tenía tanto que darte fue una canción que Mai Meneses compuso tras sufrir un aborto: «Tantas cosas que contarte, tanto amor» a un hijo perdido. El gran éxito de Nena Daconte estalló como un fuego artificial en 2008 y su luz aún perduró durante todo 2009, 2010... En realidad, Mai no tuvo un aborto, pero ha sufrido tanto que ha necesitado un libro entero para explicarlo. Porque es el dolor de toda una vida.

Componer canciones
de pop ha sido su terapia;
el éxito y la fama fueron
el gatillo que disparó su
enfermedad. Tuvo el
primer brote psicótico en
2007. «Me obsesioné con
que las personas iban
mandando mensajes y
adivinanzas que yo tenía
que ir resolviendo para
pasar a la siguiente
pantalla», escribe en Tenía
tanto que darte, el libro
que publica esta semana

Plaza y Janés. «Nunca he llegado a la pantalla final», añade.

La psicosis no solo
llegó para quedarse en su
mente, sino que se
extendió hasta convertirse
en un bucle continuo que
solo se frena si toma una
medicación, algo que ella
tardó mucho tiempo en
aprender y aceptar.
Durante años,
especialmente en el
apogeo de su éxito,
incorporó a su vida diaria
las paranoias y las
obsesiones insanas.

«Estar de gira era un sufrimiento. El día de un concierto lo pasaba fatal desde que me levantaba, estaba todo el día barruntando qué va a pensar el público de mí, dónde me voy a equivocar», recuerda sentada en la cocina de su casa, un estupendo chalet en la periferia de Madrid. «Era una pesadilla, pensaba que todo el mundo estaba en contra de mí, por mi cabeza solo pasaban ideas negativas: 'No lo estoy haciendo bien, no me sé mover, todos lo están notando, soy una farsante, soy una mediocre, no tengo carisma, no soy una verdadera artista...' Estaba deseando acabar noche tras noche... He tenido momentos muy, muv terribles».

Mai Meneses usa dos películas para describir la psicosis. Matrix y El show de Truman. También utiliza la metáfora de sentir que vive «como dentro un videojuego». «Por ejemplo, me metía en el coche e iba teniendo viajes con cada canción que escuchaba», dice. «Iba imaginando cosas, pensaba que el cantante había dicho tal cosa como

un mensaje para mí y eso se conectaba con todo lo que me rodeaba y es como una película en la que todo son mensajes, y en la que la protagonista era yo», cuenta.

«Yo pensaba que la gente me miraba por la calle», escribe. «Que hablaban de mí en la tele, en la radio, pero siempre de manera negativa. Creía en fantasmas y que estos me visitaban cada noche para acabar conmigo. Tomaba pastillas para la depresión, para las paranoias, para la ansiedad y para el insomnio». Al acabar la gira de 150 conciertos de Retales de carnaval (2008), el segundo álbum de Nena Daconte, un psiquiatra le diagnosticó depresión psicótica. Había regresado a Madrid, su ciudad, tras haber residido ocho años

en Barcelona. A los 32 años, volvía a vivir con sus padres.

Hoy tiene 44 años, es madre de dos chicos de diez y ocho años y está muy felizmente casada. Durante nuestro encuentro de una hora habla con timidez: es agradable y atenta, es esa misma mujer que ha compuesto canciones radiantes de letras oblicuas, pero su incomodidad y los nervios son evidentes, como lo es también su necesidad de normalizar su salud mental: de explicarse. «No me da vergüenza padecer una enfermedad mental porque yo no tengo la culpa. Es como ser diabético, si me tomo mi medicina estoy perfecta», dice.

Escribió el libro como parte de su terapia y de su «proceso de crecimiento personal», y después decidió, tras varios meses de darle muchas vueltas, publicarlo, «Sentía muchas dudas de mostrarlo, sobre todo por mis hijos. A la gente todavía le cuesta mucho hablar de los problemas de salud mental, pero no hay que esconderlos, hay que intentar que no haya una imagen del loco tan agresiva como muestra el cine, por ejemplo», dice. Y al momento se arrepiente de haber usado el término loco. «Es que la palabra tiene unas connotaciones tan negativas... No, creo que no deberíamos usarla».

El libro del comunicador y humorista Ángel Martín, Por si las voces vuelven, fue uno de los que la animaron a sacar el suyo.

Una baja autoestima del tamaño de un cráter de la Luna ha sido una de las compañías más fieles y dolorosas de su vida. explica la timidez de su juventud, su inseguridad, el miedo a lo que piensen los demás y un carácter muy influenciable, confiesa. «Soy una chica bastante empanada y un pelín pánfila», escribe en la primera página del libro.

## "

## POR LA PSICOSIS VIVÍA COMO EN UNA PELÍCULA EN LA QUE YO ERA LA PROTAGONISTA"

«La tengo desde siempre, incluso hoy en día no es muy alta, pero ahora tengo los recursos para que no se note y para que los pensamientos negativos no se queden en la cabeza un día entero», dice. Es una sombra constante proyectada sobre su mente que

Hace 20 años participó en la segunda edición de Operación Triunfo, donde fue la primera eliminada, «la perdedora de las perdedoras». Allí conoció al músico y productor Kim Fanlo, con quien inició un noviazgo y el dúo Nena Daconte. Vivieron juntos durante cinco años, pero



Murray Bartlett interpreta al director de 'The White Lotus'. HBO

el gran éxito les llegó cuando ya estaban separados y él aún era el cerebro musical del grupo. Meneses hizo aquella larga gira con él y 12 hombres en un ambiente que podría describirse como tóxico y machista, aunque ella evite usar esa palabra en el libro y en la entrevista. «No quiero señalarles ni culpabilizarles. Yo estaba enferma, pero no se lo iba contando a nadie, solo Kim lo sabía», explica.

En el libro escribe: «Viajar en la furgoneta empezó a ser terrible. Sentía que hacían comentarios sobre mi olor corporal, sobre mi orientación sexual, mi horrible manera de cantar... Empecé a notar que aumentaba el sarcasmo en el grupo. No eran mis amigos y yo me

sentia una friki sin carisma».

Beber bastante cerveza v vino fue una costumbre que incorporó a su vida cotidiana para aliviar la densidad de sus pensamientos, «Yo era un agujero negro, todo era malo. Tenía millones de dudas y necesitaba que la gente a mi alrededor me arropara. Beber alcohol me ayudaba a no pensar en los problemas ni en cómo resolverlos». (Evitar los conflictos era otra de sus debilidades). Fumaba porros de manera habitual y se sumía en un estado de «plácido abandono» y de «bruma constante»; antes de cumplir 30 ya habia probado la cocaína, el éxtasis y el speed.

Rompió profesionalmente con Kim Fanlo, comenzó a

medicarse, fue madre y se estrelló comercialmente con los dos siguientes discos de Nena Daconte que le quedaban por su contrato con la multinacional Universal. Todo buenas noticias. «El fracaso me sentó de lujo», escribe en el libro. Abandonar radicalmente la música fue una liberación.

Mai Meneses ha leido todos los libros de autoayuda que se puedan imaginar, incluso ha escrito uno para su uso personal. Hace unos años se enganchó a Idealista, luego a la lotería, más tarde hizo un curso de arquitectura de interiores y de ahí pasó al diseño de jardines y a hablar con las plantas, literalmente. Un día de 2018 volvieron poco a poco la ansiedad, los meses de insomnio, los delirios, la angustia, las taquicardias y uno de sus terrores más intimos, «acabar como un mendigo». De nuevo, tardó bastante en aceptar que necesitaba terapia y medicación.



Como escribe en el libro, «la psicosis en esencia es divertida; las paranoias me entretenian, eran mi película». «Es que llega un momento en el que la vida normal y rutinaria te parece aburrida», dice ahora, «pero cuando te metes en el mundo de Matrix, como digo yo, todo está tan conectado que es divertido, aunque también agotador».

El viaje acabó en 2020. Desde entonces, la artista se medica y ha recuperado una relación sana con la música:

Mai Meneses (Nena Daconte), en el salón de su casa, a las af ueras de Madrid, el pasado lunes. ALBERTO DILOLLI

ha vuelto a grabar y actuar como Nena Daconte y aprecia sus viejas canciones. «Estoy encantada, ya no tengo miedo

escénico, y tampoco tengo ambición. No me exijo tanto y mi nicho de mercado es más pequeño, estoy más a gusto asi», comenta, para sentenciar: «He conseguido amarme a mí misma y lo que estoy haciendo».



más.

The White Lotus, la sátira de HBO coronadísima de los últimos Emmy que retrata la peripecia de dos familias y media en un hotel de gran lujo en Hawai, es una fábrica de imágenes inolvidables. Incluso para los espectadores menos cómodos con la pulsión fetichista. En la era de las retinas saturadas por tanto titulo y tanta plataforma, ya solo eso la podría haber hecho merecedora de los premios más importantes de la televisión. Pero a su capacidad para diferenciarse estéticamente en la parrilla desde los propios títulos de crédito -ese papel pintado con aspiraciones de aleph polinésico-hay que añadirle además un guion que se carcajea de los privilegios que conlleva ser rico y blanco en los EEUU de las guerras culturales.

Escribiera lo que escribiera Tolstoi sobre las familias felices, no todos los millonarios son iguales. Bien que lo sabían en la casa de Succession, el mejor escaparate del llamado wealth porn o porno de la riqueza, cuando dieron luz verde a

# EL ÉXITO WHITE LOTUS': PIJOS Y PALMERAS

La ficción de HBO creada, escrita y dirigida por Mike White consigue cinco de los 20 premios Emmy a los que aspiraba con su sátira de un grupo de turistas ricos y blancos en un 'resort' de lujo en Hawai.

POR JOSE MARÍA ROBLES MADRID

la producción en el primer verano pandémico.

«El objetivo es crear para los huéspedes una impresión general de vaguedad que puede ser muy satisfactoria. Ellos consiguen todo lo que quieren, pero ni siquiera saben lo que quieren. O qué día es. O dónde están, quiénes somos o qué demonios está pasando», dice a modo de recibimiento VIP el director del hotel ex

al que interpreta Murray Bartlett, galardonado como mejor secundario. Suya es la presencia más magnética en la pantalla, Jennifer Coolidge, alcohólica, solitaria y con las cenizas de su madre siempre a cuestas.

La atmósfera, entre el megalujo de suite XXL y una tensión que al principio desconcierta -los ocho protagonistas se alojan en el complejo en viaje de luna de miel, vacaciones familiares y travesía de búsqueda espiritual, respectivamente- y luego se sobreentiende porque apesta a ego, es el verdadero filón de la ficción creada, escrita y dirigida por Mike White (Dawson crece e Iluminada).

La música del chileno Cristóbal Tapia de Veer, narcotizante, selvática y húmeda de tradición, también ayuda a que el espectador se beba la trama. Un cóctel con sombrillita en el que White mezcla Vacaciones en el mar, Supervivientes y 10 negritos. No falta ni el chorreón de escatología, lenguaje malsonante y humor negro.

Con una segunda temporada en marcha con nuevos personajes y escenarios, lo que arrancó siendo un producto de relleno se ha convertido en miniserie de culto. El paraíso puede ser un infiemo, incluso si en él abundan los estampados de palmera.

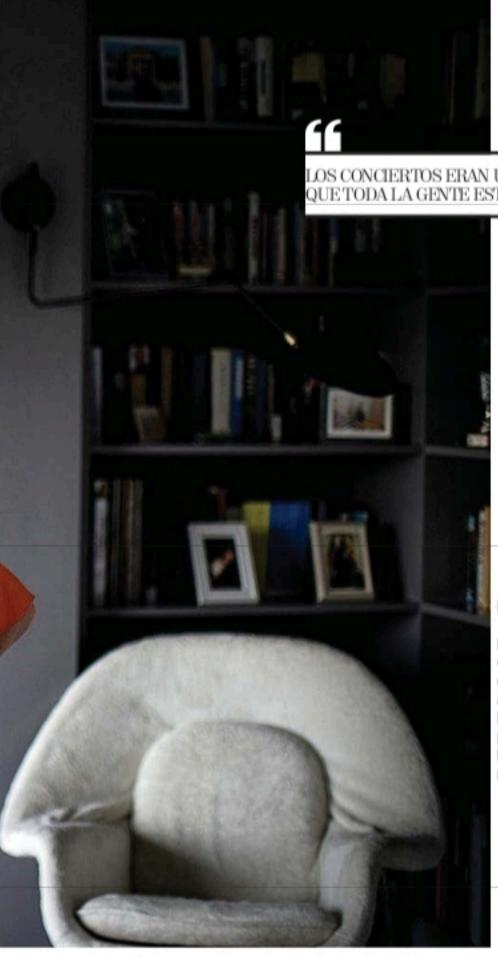



yonqui y siempre sonriente









Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

Tarifa válida de 0,967 dia de lunes a jueves. Viemes 1,467dia, Sábado 167dia y Domingo 1,567dia. Promoción exclusiva para nuevas altas a EL MUNDO edición impresa, incluido acceso a El Mundo en Orbyt y a El Mundo Premium, de funes a domingo por 39,9956/eres. En esta modalidad de suscripción el pago es mensual. Pasado este período su suscripción se renovará automáticamente a precio tarifa vigente. En caso de anular la suscripción se penderá el derecho a disfrutar del servicio de Legálitas Estándar. Esta promoción no es acumulable a otras promoción vivida en pennisula (territorio español) y Baleares. Consulta las consiciones generales y las bases de la promoción en

TEATRO REAL

http://suscripcion.elmundo.es/ofertar





Juan Bolívar, policía, espeleólogo y superviviente de la tragedia del Atlas. EL MUND 0

> catarata a la intemperie. Luego se demostró en la autopsia que tenía un fuerte golpe en la cabeza, pero hubiera salido de allí con vida. No sé con qué secuelas, pero vivo seguro».

"EL GOBIERNO DEBIÓ INSISTIR MÁS. EEUU HABRÍA ENTRADO POR LAS BUENAS O POR LAS MALAS"

ERDIDO EN UNO DE los lugares más reconditos de la montaña, helado de frío, con la nieve bajo sus pies, con escasos recursos para subsistir y, para más inri, con un compañero fallecido y otro malherido a su lado. Así sobrevivió durante siete largos días en un barranco el espeleólogo español Juan Bolívar, que cruzó el estrecho hasta Marruecos para escalar el Wandras en 2015.

Cuando el equipo de rescate marroqui por fin dio con su paradero, el compañero herido también falleció a causa de una «negligencia» del gobiemo de Marruecos, denuncia Bolívar. Porque la realidad es que dejaron a una persona «inmovilizada» en una catarata, bajo el agua y la nieve toda una noche. Su justificación: que estaria bien porque «el gendarme lo dejó con la cabeza fuera del torrente».

Juan Bolívar fue el único de los tres miembros del equipo que regresó a España con vida y pudo contarlo. Y eso es lo que, siete años después, hace

## "INTENTAR MANTENER CON VIDA A MI AMIGO ES LO QUE SALVÓ LA MÍA"

En 2015, el policía y espeleólogo Juan Bolívar desapareció siete días en la cordillera del Atlas, vio morir a sus dos compañeros y volvió a España culpando al gobierno marroquí... y a sí mismo. Ahora lo cuenta en su autobiografía 'Libre'

POR ESTHER PINILLA J. MADRID en Libre: La tragedia del Atlas (Península), que se publica hoy. «Quiero que la historia no se olvide», insiste. «Dos personas murieron en la montaña, una por la negligencia de un gobierno que no hizo nada».

Granadino de 34 años, policía nacional y amante de la montaña, en 2015 decidió viajar a Marruecos para escalar el Wandras. Pero todo se vino abajo. Y lo cuenta en Libre, una palabra que se utiliza en escalada para decirle al compañero que puede continuar con la marcha... y que también resume cómo se sintió Bolívar al salir de aquella montaña: «Libre del encierro».

Sucedió tal que así.
El 26 de marzo de 2015,
Bolívar arrancó la ruta por
la cordillera africana del
Atlas junto a siete
compañeros de
expedición. Decidieron
dividirse en dos grupos
para escalar el cañón del
río Wandras. Por un lado,
Juan Bolívar, José Antonio
y Gustavo -los más
expertos-, y por otro el
padre de Bolívar, su
hermano Diego y sus

amigos Juan, Pepe y David.

Quedaron en reencontrarse en 48 ó 72 horas. No sabían lo que se les venía encima, porque quién podría imaginarlo. Así que, equipaje en mano y con la nieve bajo sus pies, echaron a andar. Tres días después, el 29 de marzo, José Antonio y Gustavo cayeron del barranco. Gustavo murió al instante. José Antonio estaba grave. Juan, sin un rasguño, bajó a socorrer a sus compañeros.

Ahora, Bolívar confiesa a este periódico que ha sido todo un reto revivir aquel episodio. «Estando en Marruecos ya pensé que tenía que escribir un libro y contar esa experiencia, pero quedó en el olvido», continúa Bolívar. «En el funeral de Gustavo su madre me dijo: 'Tú vas a escribir un libro y se va a hacer una película de esto'. Y eso me animó a hacerlo...».

Como él mismo explica, antes se lanzaba a cada oportunidad que le hiciera sentirse vivo. Pero esos días del 26 de marzo al 5 de abril de 2015 lo que más necesitaba era vida. Y José Antonio se la proporcionó.

«Si no hubiera sido porque José Antonio seguia vivo, yo no hubiera sobrevivido», admite ahora. «Me hubiera encerrado en la funda vivac con mis pensamientos, pero José Antonio me animaba a levantarme, a moverme y a estar pendiente de él. Y ayudarlo durante toda esa semana para que él siguiera con vida es lo que mantuvo la mía», reflexiona Bolívar, quien lamenta que «si el rescate hubiera sido en

Bolívar también considera que tanto el gobierno de Marruecos como el de España no hicieron todo lo posible para sacarlos de ese agujero y salvar a José Antonio: «Creo que el gobierno español debería haber insistido más. Si llega a ser Estados Unidos habria entrado por las buenas o por las malas para rescatar a su gente y ya después otro gallo cantaría. Pero España quiso entrar por las buenas y no hicieron lo que debían».

Cuando todo terminó, este policía fue el único en reencontrarse con el otro equipo de la expedición. Y los cinco restantes volvieron a España. Pero el superviviente seguía atrapado en aquella montaña, con José Antonio, y se culpaba de su fallecimiento.

«Cuando empecé el libro lo pasé realmente mal al escribir sobre la semana que pasamos los dos aguantando como jabatos y que, en el último segundo, por una negligencia, se lo llevaran de mi lado... rememorar eso era muy duro. Y además me culpaba de

## "JOSÉ ANTONIO SEGUIRÍA CON VIDA SI HUBIERA RECIBIDO UN RESCATE EN CONDICIONES"

condiciones, José Antonio estaría vivo».

Dice que nadie del equipo marroquí les dio ningún tipo de explicación. Es más, afirma que incluso les mintieron. «Cuando el único chico del equipo que bajó a ayudarnos dejó a José Antonio en la catarata me dijo que él estaba bien. Y eso era mentira», dice. «Le dejaron bajo una

ello. Pensaba: 'Podría haber hecho algo más'».

Ahora, siete años después del infierno helado que vivió Bolívar, éste sigue haciendo escalada y deportes de riesgo.
«Es lo que me apasiona, pero ya lo veo de otra forma. Pienso mejor las cosas. Ahora tengo una hija y veo la vida de forma más tranquila».





ÚNICO PREMIO

# David DG Gistau

Reconoce colaboraciones y piezas de opinión periodística publicadas o emitidas entre el 1 julio 2021 y el 30 junio 2022, en prensa impresa, prensa online, televisión o radio.

CONVOCATORIA ABIERTA HASTA

22/09

BASES E INSCRIPCIONES premiodavidgistau.com

ACS



CIENCIA

Imagen de un trabajador del servicio de limpieza de la ciudad de Madrid, en el año 2020. EUROPA PRESS



MPULSAR LA economía circular pasa por dar una nueva vida a los residuos, reparando, renovando y reciclando los materiales. Este nuevo paradigma económico, basado en la optimización de las materias primas y el respeto al medio ambiente, es el único adecuado para un futuro más sostenible. Y reutilizar los residuos es uno de sus pilares. Un gesto que cada vez realizan más ciudadanos. Según recoge el estudio Hábitos de la Población Española ante el reciclaje, realizado por el Instituto Catchment para Ecoembes, el 82,9% de los españoles separa la basura por tipos. Sin embargo, todavia se escuchan en la sociedad mitos, leyendas urbanas y excusas para no clasificar los residuos que generamos.

torno a la

imprescindible

reutilización de

materiales. Los

POR AMADO

HERRERO PARÍS

expertos desmontan

las más habituales

NADA PORQUE VATODO AL MISMO CAMIÓN». Un bulo que se propaga a menudo, acompañado de vídeos que se apoyan en el efecto visual que provoca el diseño de algunos camiones de basura; éstos llevan dos contenedores separados en su interior

QUE SIGUE para recoger dos tipos de desechos distintos en un HABIENDO mismo trayecto. Desde la Compañía para la Gestión SOBRE EL de los Residuos Sólidos de Asturias, Sociedad RECICLAJE Anónima (Cogersa) explican que «los camiones mixtos cuentan con una Entre las ideas caja de recepción de los residuos dividida en dos preconcebidas, partes, lo que permite alguna que otra recoger en el mismo leyenda urbana o la trayecto, de forma desinformación pura simultánea sin mezlcar, los materiales del contenedor y dura, el caso es azul (papel, cartón) y los que aún persisten en del contenedor amarillo nuestra sociedad (botes y botellas de plástico, latas de acero y falsas creencias en

> Y añaden que el sistema bicompartamental de los camiones es especialmente «útil para diseñar las frecuencias y recorridos de algunas rutas de recogida selectiva de Cogersa, sobre todo las que cubren las zonas de población más dispersa y están más alejadas del centro de tratamiento de residuos». Por otro lado, los residuos tampoco se mezclan en las 97 plantas de reciclaje que hay en nuestro país. Éstas siguen un proceso de selección y clasificación, no sólo por el tipo de residuo (plástico, orgánico, vidrio),

sino también por la clase de

aluminio, bricks, bolsas de

un solo uso, etc.)».

material, seleccionando y diferenciando entre los distintos tipos de plástico, por lo que todo el esfuerzo de separación realizado en casa o en el trabajo es necesario.

De hecho, los envases domésticos que se envían a las instalaciones recicladoras homologadas se someten a controles de trazabilidad a lo largo del proceso del reciclaje, desde que los ciudadanos los depositan en los contenedores hasta que llegan a las plantas. afirmaban reciclar a diario en 2015, hasta los 82,9% actuales.

Ese compromiso con la reutilización de materiales se traduce en que, el año pasado, cada ciudadano depositó una media de 18,8 kilogramos de residuos de plástico en uno de los 383.508 contenedores amarillos distribuidos por todo el país. A esos envases recogidos en los hogares hay que sumar los que se recuperaron de las más de 500.000 papeleras y contenedores instalados en

## EL PORCENTAJE DE ESPAÑOLES QUE CUENTA CON TRES CUBOS EN CASA ASCIENDE YA AL 82,9%

►«ES INÚTIL PORQUE CASI NADIE RECICLA». Una de las bases de los esfuerzos conjuntos en materia de reciclaje es la cooperación y concienciación de la población. El porcentaje de españoles que declara disponer en su hogar de tres cubos, bolsas o espacios para separar envases, uno de ellos dedicado específicamente a plástico, metal y briks (materiales que van al contenedor amarillo) no ha dejado de crecer en la última década: del 72,5% de los encuestados que

oficinas, estaciones de transporte o centros deportivos y de ocio, hasta sumar las 1.570.513 toneladas enviadas a las 97 plantas recicladoras que operan en España.

NO RECICLO PORQUE YA
PAGO IMPUESTOS PARA QUE LO
HAGAN POR Mi». Las tasas
municipales de basura van
destinadas a la recogida de
la basura general. Para los
envases que separamos en
casa, como los del
contenedor amarillo o el
azul (papel y cartón) y el
verde (vidrio), el sistema

es diferente. Son las empresas que ponen esos envases en el mercado las encargadas de costear el reciclaje, a través del pago del Punto Verde.

«El coste que conlleva el servicio de recogida de los contenedores de reciclaje amarillo, azul y verde no se financia con la tasa de basuras que abonan los ciudadanos al Ayuntamiento», explican desde Ecoembes, la organización ambiental que coordina el reciclaje de envases, «No obstante, la colaboración ciudadana es imprescindible para que no se rompa la cadena de reciclaje», apuntan.

«LOS PRODUCTOS RECICLADOS TIENEN PEOR CALIDAD». En la actualidad, además de ser posible el reciclaje de estos productos, los propios fabricantes invierten tiempo y recursos en nuevas medidas de ecodiseño que, además de reducir el impacto ambiental de la fabricación, facilitan la recuperación desde su concepción. Hace décadas, cuando nacieron los procesos de reciclaje, la tecnologia era mucho más limitada. Por ejemplo, no se podían reciclar artículos complejos o realizados con una mezcla de materiales, como los briks o los juguetes.

En los últimos tres años, las empresas que forman parte de Ecoembes han puesto en marcha 9.380 medidas para hacer sus envases más sostenibles, la mayoría enfocadas a reducir o eliminar plástico y otros materiales de su fabricación. La experiencia y las inversiones hacen que los productos creados con material reciclado sean de una calidad igual a las que se crean con elementos nuevos. Además, las directivas comunitarias establecen la obligación de reciclar hasta el 55% de los residuos municipales y el 65% de los envases domésticos de aquí al año 2025. En 2030, todos los envases de plástico deberán ser reciclables, y las botellas de este material deben incorporar un 30% de material reciclado.

## EL RECICLAJE DEL FUTURO

Serie sobre Economía Circular en colaboración con Ecoembes

## EL TIEMPO

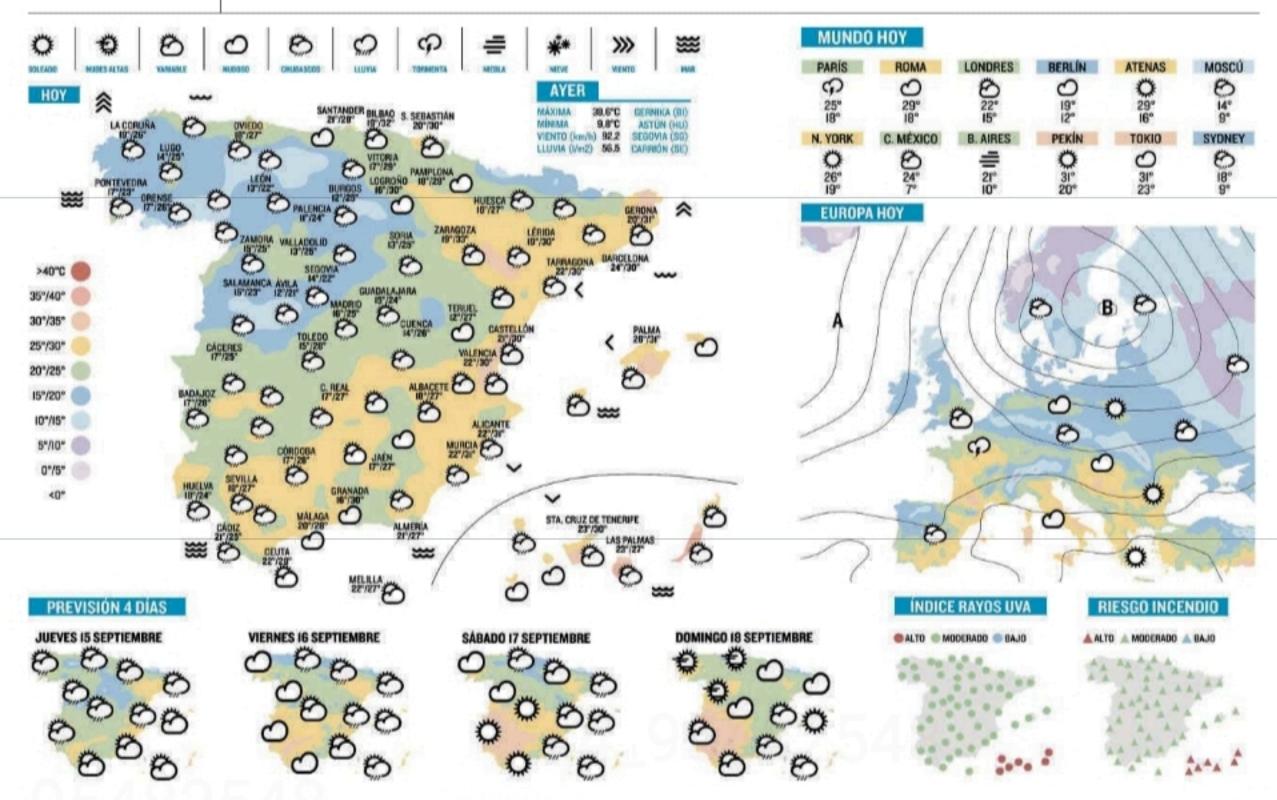

## SORTEOS

## BONOLOTO

Combinación ganadora del martes:

## 9-26-38-44-45-46 (C29, R 0)

| Categoria | Acertantes | Euros        |  |  |
|-----------|------------|--------------|--|--|
| 6         | 1          | 2.105.236,14 |  |  |
| 5+C       | 2          | 103.272,76   |  |  |
| 5         | 92         | 1.122,53     |  |  |
| 4         | 4.694      | 34,83        |  |  |
| 3         | 90.413     | 4,00         |  |  |
| Reintegro | 544.595    | 0,50         |  |  |

Combinación ganadora del lunes:

| Categoria | Acertantes | Euros      |  |  |
|-----------|------------|------------|--|--|
| 6         | 0          | Boto       |  |  |
| 5+C       | 1          | 194.704.28 |  |  |
| 5         | 84         | 1.158,95   |  |  |
| 4         | 4.239      | 36.36      |  |  |
| 3         | 78.664     | - 4        |  |  |
| Reintegro | 501.418    | 0,50       |  |  |

## SUPER ONCE

Combinación ganadora del martes: Iº Sor too: 03-06-II-22-23-24-25-26-33-41-42-44-49-50-60-63-67-72-75-76 2º Sortoo: 06-11-14-20-32-34-47-48-50-51-56-60-61-62-63-64-65-67-71-73 3º Sorteo: 01-02-07-10-13-17-26-28-29-34-37-41-47-54-58-60-66-70-77-79

## TRIPLEX DE LA ONCE

134 - 691 - 174

## CUPÓN DE LA ONCE 61965

La Paga: 035

El premio de este sorteo es de 35.000 euros a las cinco cifras del cupón y 500.000 euros al número más la serie. 250 euros a las cuatro primeras cifras o cuatro últimas; 25 euros a las tres primeras o tres últimas y 6 euros a las dos primeras o dos últimas. Reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

## EURO JACKPOT

Combinación ganadora del martes: 20-22-26-34-40 (soles: 8, 12)

## EUROMILLONES

Combinación ganadora del martes: 9-12-15-40-47 (E I, II)

EL MILLÓN

## HBN24386

| Acierto | Acertantes | Euros      |
|---------|------------|------------|
| 5+2     | 0          | EUROBOTE   |
| 5+1     | 2          | 415.209,72 |
| 5+0     | 9          | 21.564,74  |
| 4+2     | 31         | 1.950,06   |
| 4+1     | 725        | 153,06     |
| 4+0     | 1.694      | 69,49      |
| 3+2     | 1.813      | 45,63      |
| 2+2     | 23.288     | 17,81      |
| 3+1     | 35.047     | 13,16      |
| 3+0     | 91,240     | 9,42       |
| 1+2     | 126.596    | 8,22       |
| 2+1     | 529.536    | 6,19       |
| 2+0     | 1.375.378  | 3.84       |

## SUSCRÍBETE A TODO EL MUNDO PAPEL + ORBYT + PREMIUM



Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

## **CRUCIGRAMA**

8 10 11 3

## PASATIEMPOSWEB.COM

HORIZONTALES,- I. . Chaquetón forrado o hecho de piel. Categoría de motociclismo. 2. Que guarda, ampara y defiende. Individuo de un pueblo amerindio que habita en la sierra de Perijá (Venezuela). 3. Interruptores controlados por un circuito eléctrico. Shaila ..., cantante. 4. Moneda indostánica de niquel equivalente a un dieciseisavo de rupia. Que produce tedio, femenino. 5. Nombre original de la novela de terror publicada en 1986 por el escritor estadounidense Stephen King, Distinto a la persona que habla o a lo mencionado anteriormente. Sentimiento intenso del ser humano. 6. Quelleva una corona de laureles. Se enfrente. 7. Caras con máscaras. 8. Eiercen un oficio manual.

VERTICALES.- I. Remolque de un camión, especialmente si es de grandes dimensiones. 2. Calculan, numeran. 3. Hebra que se sacaba de un trapo de lienzo, y servía, junta con otras, para curar las llagas y heridas. Nombre de la actriz estadounidense de apellido Thurman. 4. Reunir y guardar dinero o cosas de valor. 5. En plural, tercera nota de la escala musical. Ensa-

yo, experimentación. 6. Matrícula castellano-leonesa. Diseñé un plano. 7. Abrazadas, acordonadas. 8. Tratamiento de cortesia. Nombre de varias aves parleras. 9. Hacía que un lugar estuviera comunicado con el exterior. Al revés, sodio. 10. Habilitación, acondicionamiento. 11. Que están impregnadas de grasa. 12. Cosas que sostienen o en que se apoya algo.

II. Grasosas. IZ. Pilares.

A. Artesanos. VERTICALES: I. Tráiler. 2. Cuentan, 3. Hila. Uma. 4. Atesorar. 5. Mis. Test. 6. Av. Tracé. 7. Rodeadas. 8. R. Ud. Ara. 9. Abria. An. 10. Acomodo. SOUNCIONES: HORIZONIALES: I. Chamarra. Gp. Z. Tuitivo. Bari. 3, Reles. Dúrcal. 4, Anas. Tediosa. 5, It. Otra. Amor. 6, Laureada. Osc. X Enmascaradas. 8,

## HORÓSCOPO



## ARIES

(21 marzo - 20 abril) La incomodidad que sentirás durante el día de hoy te servirá para conseguir hablar con alguien muy especial y comenzar una bonita amistad.



## TAURO

(2l abril - 20 mayo) Necesitas trabajar en algo que te motive más, así que háblalo con la



## GÉMINIS

trabajo que haces te desmotive.

persona adecuada y no dejes que el

(2l mayo - 2l junio) Hay una persona tóxica en tu vida y lo sabes bien. No lo alejes drásticamente, hazlo poco a poco y todo se irá poniendo en su sitio con tiempo.



## CANCER

(22 junio - 22 julio) Evita todo movimiento brusco y violento durante el día ya que hoy no es dia propicio para que arriesgues tu salud. No tientes a la suerte.



(23 julio - 22 agosto) Entre tus compañeros podría haber algún espía que traslade a tus superiores tu malestar, por lo que te con-



(23 agosto - 21 septiembre) Conviene que busques la calma, pues la situación la requiere. Explora la mejor manera de evadirte unos días del bar ul lo que se respira.



## LIBRA

(22 septiembre - 22 octubre) Una persona cercana podria tratar de engañarte friamente con su dominio de la palabra. Mantente alejado de las malas vibraciones.



ESCORP10 (23 octubre - 21 noviembre) Tendrás que aceptar las cosas como



vengan y no quejarte aunque te desagrade tu situación, piensa que será algo temporal que pronto pasará.



## SAGITARIO

(22 n oviembre - 22 diciembre) Debes ceñirte más a la realidad cotidiana y a los hechos del presente, pues no te hace bien recrearte en el pasado y compararlo con el ahora.



CAPRICO RNIO

PASATIEMPOSWEB.COM

(23 diciembre - 21 enero) Expresarás y vivirás tus sentimientos como realmente quieras, alejándote lo máximo posible de cualquier prejuicio o condicionamiento previo.



## ACUARIO

(22 enero - 21 febraro) No debes mezclar tu vida personal con la laboral. Es conveniente que evites posibles salidas a largo plazo,



pues se puede complicar.

(22 febrero - 20 marzo) Inicias una etapa favorable para la salud, en la que te mostrarás activo y dinámico, dejando atrás los días de de caimiento y molestias.

4<u>95482548</u> <u>4 95482548</u>

# + MILLONES DE REPRODUCCIONES

















Por Javier Attard.

El programa de actualidad que bate récords de reproducciones por contar todo lo que tienes que saber cada jornada.

¡Suscríbete a nuestra newsletter diaria y no te pierdas ninguna emisión!

https://www.elmundo.es/podcasts.html





# Aprende Inglés

con Disney English Vaughan

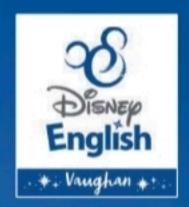

Una colección única para que tus hijos aprendan inglés con sus profesores Vaughan y sus personajes Disney favoritos



SÁBADO 10 Primera entrega

10¥ 1€

- Cuento en versión bilingüe (inglés/español)
- Actividades variadas de vocabulario y gramática
- Con audios divertidos y didácticos con profesores Vaughan

Ellos solos podrán seguir la historia y hacer las actividades en inglés

## **PRÓXIMAS ENTREGAS**



17 SEPTIEMBRE FROZEN



24 SEPTIEMBRE
MONSTERS, INC.

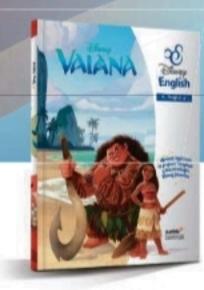

VAIANA



TEATRO REAL

Cada sábado una nueva entrega con



## TELEVISIÓN

TV3

comarques.

mero i cranc».

8.00 Els matins.

10.30 Totes mou.

13.50 Telenoticies

14.30 Telenoticies migdia.

15.55 Com si fos ahir.

16.35 Planta baixa.

20.15 Està passant.

dreu Buenafuente»

Director: Ken Loach.

Canal Sur

7.15 Andalucía directo.

11.00 Andalucía por el

mundo. «Santo Domingo».

14.30 Can al Sur noticias I.

18.00 Andalucía directo.

20.30 Can al Sur noticias 2.

21.50 Atrápame si puedes.

semana cinco concursantes

respondiendo correctamente

Concurso en el que cada

intentan llevarse el bote

a las preguntas que se les

andaluces, «La memoria de

23.00 A toda costa.

2.00 Documentales

19.50 Cómetelo.

15.30 La tarde. Aqui y ahora.

12.50 Mesa de análisis.

14.15 Desconexiones.

Despierta Andalucia

1.00 Més 324.

2.55

4.00

«Latino».

Giordani».

21.00 Telenoticies vespre.

22.10 Quanta guerra! «An-

23.05 Cine. «Terra i lliber-

tat». R.U., España, Alemania.

Italia, Francia. 1995. 109 min.

Noticies 3/24.

Rumba a l'estudi.

5.00 Folc a l'estudi. «Arnau

15.40 Cuines, «Sarsuela de

## **GENERALISTAS**

| 8.00  | La hora de La I.      |
|-------|-----------------------|
| 11.30 | Hablando claro.       |
| 14.00 | Informativo territori |
| 4440  | Unblands slave        |

14.10 Hablando claro. 14.50 El tiempo. 15.00 Telediario I.

15.55 Informativo territorial. 16.20 Cine, «Baila conmigo». Suecia. 2017.

90 min. Director: Matthias Kiefersauer. 17.50 Servir y proteger.

18.50 El cazador. 19.50 Te ha tocado. 20.30 Aqui la Tierra. 21.00 Telediario 2.

22.00 Mapi. 22.40 Especial Lazos de sangre, «Isabel II».

0.40 Las últimas batallas de Isabel II. La noche en 24 horas.

3.35 Noticias 24 horas.

9.55 La aventura del saber.

12.40 Mañanas de cine. « El

14.25 Las recetas de Julie

16.30 Grandes documentales.

18.55 La cocina vegetariana

20.00 Cine. «Santuario».

21.15 In geni er ía antigua.

Documenta2.

Las tentaciones de

Festivales de verano.

10.50 La 2 express.

11.00 Documenta2

halcón y la presa».

con Thierry Marx.

15.15 Sin equipaje.

15.45 Sabery ganar.

18.05 Documenta2.

19.40 Sin equipaje.

España, 2019, 74 min.

22.05 Documaster.

de Jamie.

0.40

Justo.

1.50

11.50 Grandes diseños.

La 2

## Antena 3

8.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13.45 La ruleta de la suerte.

15.00 Antena 3 Noticias I. 15.45 Deportes. 16.00 Cocina abierta con

Karlos Arguiñano. 16.02 El tiempo. 16.30 Amar es para siempre.

17.45 Tierra amarga. 19.00 |Boom! 20.00 Pasapalabra.

21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.30 Deportes. 21.35 El tiempo. 21.45 El hormiguero 3.0.

Invitada: Lali Espósito, actriz. 22.45 La esposa. 1.05 The Mallorca Files. «El deporte rey» y «Un plato

¡Toma salami!

Alta tensión.

Alerta Cobra.

13.15 En boca de todos.

14.50 Noticias Deportes

15.00 Alta tensión.

19.15 Cuatro al dia.

21.00 El tiempo.

21.05 First Dates.

15.45 Todo es mentira.

17.15 FIBA Eurobasket

2022. «Francia-Italia», En

20.00 Cuatro al dia a las 20 h.

20.40 Noticias Deportes

22.50 FBI: Most Wanted.

0.45 FBI. «Legado».

dena» y «Fugitivos».

1.40 The Game Show.

2.20 En el punto de mira.

Incluye «Crimenes sin con-

que se sirve frio». 2.45 Live Casino.

Cuatro

7.40

8.20

9.20

Cuatro.

directo.

Cuatro.

## Telecinco

6.30 ¡Toma salami! 7.00 Informativos Telecinco. 8.55 Previo: El programa de Ana Rosa.

9.00 El programa de Ana Rosa.

13.30 Ya es mediodía. 15.00 Informativos Telecinco. 15.40 Deportes.

15.50 El tiempo. 16.00 Sálvame limón. 17.00 Sálvame naranja.

20.00 Sálvame sandía. 21.00 Informativos Telecinco. 21.40 El tiempo. 21.50 Deportes.

22.00 Pesadilla en el paraiso. 0.00 Felicidades, Letizia. Presentado por Diego

La Sexta

7.30 Previo Aruser@s.

Aruser@s.

14.30 La Sexta noticias

15.30 La Sexta meteo.

17.15 Más vale tarde.

20.55 La Sexta Clave.

21.15 La Sexta meteo.

21.30 El intermedio.

Sophie». EEUU. 2013.

Pokerstars.

Live Casino.

22.30 El objetivo.

21.25 La Sexta deport es.

Cine, «El secuestro de

Crimenes imperfectos.

Minutos musicales.

Minutos musicales.

20.00 La Sexta noticias

11.00 Al rojo vivo.

15.10 Jugones.

15.45 Zapeando.

Iª edición.

2ª edición.

0.00

1.40

2.30

3.00

3.45

6.00

Losada. 1.20 Got Talent España. Momentazos. 3.40 Control de carreteras.

## **VEO DMax**

6.50Dúo de supervivientes. 8.20 Aventura en pelotas. 11.00 Curiosidades de la Tierra, «Monstruos en el Fuerte de la Locura».

12.00 Alienigenas. 13.55 Expedición al pasado. 15.50 Lafiebre del oro.

19.40 Joyas sobre ruedas. Incluye «Mitsubishi 3000GT VR-4» y «Ford Ranchero». 21.30 ¿Cómo lo hacen? Emisión de dos episodios.

aire. 0.25 Un planeta extraño. Incluye «Lagos burbujeantes» y «Tornados

22.30 Misterios desde el

submarinos» 2.10 Historia prohibida, Incluye «La estirpe de Cristo» y «El misterio de los Gigantes».

Latienda en casa.

10.45 Audiencia general.

11.00 Santa misa. Palabra

11.35 Adoración eucaristica.

Latienda de Galeria

TRECE

del Coleccionista.

12.00 Angelus.

12.05 Ecclesia al dia.

15.05 Don Matteo.

boscada», EEUU,

21.05 Trece al dia.

22.00 El cascabel.

0.30

12.30 Trece al mediodia.

14.30 Trece noticias I4:30.

14.50 El tiempo en Trece.

16.10 Cine. «Sindicato de

asesinos». EEUU. 1968.

18.25 Abierto redacción.

18.35 Cine western, «Em-

20.30 Trece noticias 20:30.

21.55 El tiempo en Trece.

El Partidazo de Cope.

8.00

9.00

de vida.

## #0

Grandes inventos. 8.05 9.47 Descifrando el pasado con Bettany Hughes. 12.08 ¿Qué acabó con el

Imperio romano? 13.08 Rojo Caramelo. 13.38 Ilustres ignorantes.

«Supersticiones». 14.18 La Resistencia. 15.35 Cine. «Alejandro

> Magno». 18.26 Cine. «El rey escorpióna

19.55 Blue Bloods: familia de policias. 21.30 Comer para salvar el

planeta. 22.30 Cinco tenedores.

23.30 La Resistencia. 0.55Rojo Caramelo. 1.25 llustres ignorantes.

2.05 ¿Qué acabó con el Imperio romano?

## TEN

6.40 House doctor: ¿qué le pasa a mi casa? Emisión de dos episodios.

8.05 La tien da de Galeria del Coleccionista.

9.05 House doctor: ¿qué le pasa a mi casa? Emisión de dos episodios.

11.00 Caso cerrado. 17.55 Ladron de guante

18,50 Sin cita previa. Emisión de los capitulos

que te pierdes». 20.30 House.

23.05 Enterrados en el jardín.

2.25 Killer, Emisión de cuatro episodios.

5.25 House doctor: ¿qué le pasa a mi casa? Emisión de

## blanco. «Política sucia».

«Demonios» y «No sabes lo

## ETB 2

«Bustarviejo» 5.00 Telenoticias.

UTONÓMICAS

Telem adrid

11.35 I20 minutos.

14.00 Telenoticias.

15.00 Deportes.

15.25 El tiempo.

7.00 Buenos días, Madrid.

15.35 Cine de sobremesa.

17.30 Cine western. «Duelo

«Todos eran valientes».

en la Alta Sierra». EEUU.

22.45 La película del miér-

coles. «Los conspiradores».

Plan Renove.

3.30 El punt o sobre la his-

toria. «Barrio de Las Letras».

0.35 Mi cámara y yo.

4.00 Vid as de cine.

19.10 Madrid Directo.

20.30 Telenoticias.

21.00 Deportes.

21.10 El tiempo.

21.20 Juntos.

2.10

6.40 Historias a bocados. 6.55Abocados.

Vascos por el mundo. 7.30 Historias a bocados. 9.1510.15 Vascos por el mundo.

11.30 En Jake. 14.05 Atrápame si puedes.

14.58 Teleberri. 15.40 Teleberri kirolak.

16.05 Eguraldia. 16.30 Esto no es normal.

17.45 Lingo. 18.50 Nos echamos a la calle.

20.05 A bocados verano. 21.00 Teleberri. 21.45 Teleberri kirolak.

22.05 Eguraldia. 22.30 Una historia de Vasconia.

0.50 Atrápame si puedes. 1.40

Esto no es normal. 2.45 Lingo.

## cristal». Vascos por el mundo. 4.00 Can al Sur música.

plantea.

IB3 TELEVISION

## PARA NO PERDERSE

## 22.05 / La 2

## 'Se llamaba Grace Kelly', la reina consorte de Mónaco

Considerada una de las

actrices más bellas de su tiempo, Grace Kelly sigue siendo un icono en la actualidad. Su vida y carrera son conocidas mundialmente, desde su trabajo en Hollywood hasta su matrimonio con el principe Rainiero y su trágica muerte en un accidente de coche en 1982. Pero, ¿conocemos la his-

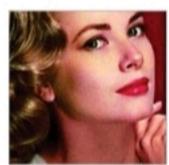

Grace Kelly.

toria interna? ¿Quién era Grace Kelly? Gracias a un acuerdo exclusivo con el Principado de Mónaco, este documental contará la historia de Grace

como nunca antes se había contado, a través de los ojos de quienes la amaban, incluida su familia, en particular el Príncipe Alberto de Mónaco, y otros amigos. Muestra tanto a Rainiero como a Grace en palacio, pero también en el Castillo de Marchais, de la familia Grimaldi. Por primera vez, esta familia ha dado acceso a sus archivos privados, muchos de los cuales nunca antes se habían hecho públicos.

## ÍNDICE DE AUDIENCIA

Minuto de oro 12 de septiembre de 2022

Pasapalabra / Antena 3

| Hora    | Espectadores | 'Share' |
|---------|--------------|---------|
| 2I:04h. | 3.442.000    | 30,8%   |

## Programas más vistos

I2 de septiembre de 2022 2.549.000 21,5% Noticias 2 / Antena 3 Pasapalabra / Antena 3 2.080.000 22,2% Noticias I / Antena 3 2.007.000 19,4% El hormiguero / Antena 3 1.923.000 13,9% La ruleta de la suerte / Antena 3 1.660.000 21,1% 1.495.000 15,4% Masterchef Celebrity / La I 1.448.000 13,9% Informativos I5:00 / Telecin co FUENTE: Barfovento Comunicación con datos de Kantar Media:

## A PUNT

3.45

7.00 Les noticies del mati. 10.00 Comunitat Valenciana des de l'aire. «L'Horta Nord, València i l'Horta Sud».

10.15 Meridià zero. 11.10 Valencians al món. 12.10 La cuina de Morera. «Causa a la limenya de salmó

fumat i Monjaven a». 13.00 Terra viva. 14.00 A Punt Noticies.

Atrapa'm si pots. 16.30 L'Alqueria Blanca. 17.10 Bona vesprada.

20.10 La cuina de Morera. 21.00 A Punt Noticies. Nit. Presentado por Rosa Romero y Alex Sanjaime.

22.00 Valencians al món. 1.00 A Punt Noticies, Nit. Presentado por Rosa Romero y Alex Sanjaime.

1.50 Terra viva.

8.35 Tothom en forma. 9.00 Al dia. 11.00 Els dematins.

13.40 Méteo. 13.50 Cuina amb Santi

Taura. «Formatge fumat». 13.58 IB3 Noticies migdia. 15.25 El temps migdia.

15.30 Cuina amb Santi Taura.

15.55 Agafa'm si pots!

20.28 IB3 Noticies vespre. 21.30 El temps vespre. 21.35 Jo en sé + que tu. 22.20 Fred i calent.

IB3 Noticies vespre. 1.30 2.10 El temps vespre. Jo en sé + que tu. 2.15

2.50 Agafa'm si pots! 3.45 Paisatges. 3.55

Mira per on! 4.45 Cinc dies.

## Consulte la programación completa de 127 canales en www.elmundo.es/television

## SUDOKU

## CÁCH 14.00 2022

| FACIL 14-09-2022 |   |   |     |   |   |   |   |   |                        |
|------------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|------------------------|
| 2                |   |   | 3   |   |   |   | 4 |   | 1                      |
| 4                |   | 8 | 6   |   |   | 2 | 3 |   |                        |
|                  | 3 |   | 4   |   |   |   | 8 | 5 |                        |
| 1                | 6 | 7 |     | 4 | 2 | 5 | - |   | mos.                   |
| 3                | 7 |   | 7   |   |   |   |   | 4 | was nasatiamooswab com |
|                  |   | 2 | 5   | 3 |   | 7 | 6 | - | tiamor                 |
| 6                | 7 |   |     |   | 4 |   |   | 2 | M Daca                 |
| 1 7              |   |   | 1 1 |   | 3 | 4 | 7 | 6 |                        |
|                  |   |   | 1   |   |   |   |   |   | 0.2022                 |

## DIFÍCIL 14-09-2022

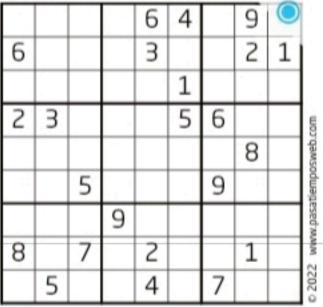

## CÓMO SE JUEGA AL SUDOKU

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

## SOLUCIÓN FÁCIL 13-09-2022

| 1 | 9 | 6 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 7 |
| 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 |
| 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 9 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 |

## SOLUCIÓN DIFÍCIL 13-09-2022 1 2 7 3 4 6 5 9 9

|   | Т | 6 | / | 3 | 4 | ь | 5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 |
|   | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 1 | 4 |
|   | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 |
|   | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 |
|   | 9 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| - | б | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 |
|   | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 |
| Á | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 |

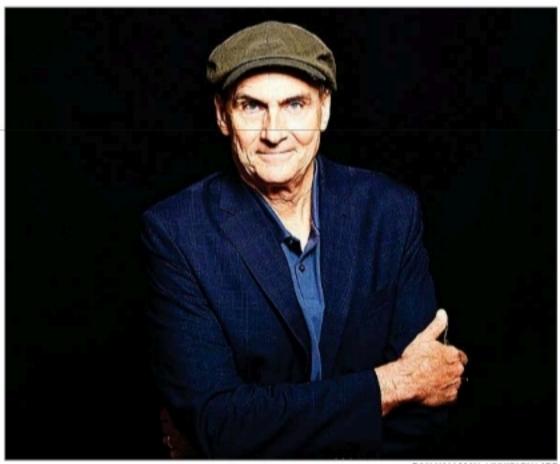

DAN HALLMAN / INVISION/ APE

## LA ENTREVISTA FINAL



JAMES TAYLOR. Boston, 1948. El cantautor estadounidense empieza en España su gira europea. El día 19 actúa en el Auditorio Nacional de Madrid, el 20 en el Palau de la Música de Barcelona y el 22 en el Euskalduna de Bilbao.

# «La música es realmente un alimento espiritual»

## **DARÍO PRIETO**

Pregunta.— ¿Qué le trae a España?
Respuesta.— Igual que el resto del mundo, tuvimos que desaparecer durante dos años. Pero, finalmente, empezamos a trabajar de nuevo este verano y no hemos parado desde entonces. Hemos girado mucho por Estados Unidos y Canadá, y ahora empezamos en Madrid la gira europea, que tuvimos que posponer dos ocasiones.

P.– ¿Y qué tal?

R.– El sentimiento general es que es maravilloso poder volver a tocar música en vivo para mucha gente. Estábamos un poco nerviosos antes de empezar porque muchas giras se iban al traste porque la gente enfermaba de Covid. Pero hemos sido muy cuidadosos, porque me preocupo mucho por el público, les animo a llevar mascarillas y demás. Así que eso: estoy muy feliz de volver a tocar porque no me había dado cuenta de cuánto me gusta.

P− ¿Por qué?

R.- Sucede algo en los conciertos, cuando formas parte de un grupo humano que se ha reunido en torno a un creador cuya música conocen y significa algo para ellos. La gente a la cual le encanta la música piensan que obtienen algo casi espiritual. Pero yo destacaría el sentido de comunidad: es una comunidad instantánea, algo bastante inusual, en la que necesitas estar en el presente. Llevo metido en esto mucho tiempo y no hay nada que se le compare; tal vez he conseguido algo parecido en una ocasión de retiro espiritual, pero aún así queda muy lejos.

P.– ¿Piensa que la música predice lo que va a pasar?

R.– La música es capaz de cristalizar o

de centrarse en un estado de ánimo cultural. Algo de lo que no somos realmente conscientes, pero que todo el mundo siente de algún modo. Tiene un tipo de cualidad sobrenatural, y eso es porque es directa. Es decir, no escuchas música y dices: «Me gusta por esto y por esto». No: no decides que te guste.

P.- Interesante.

R.– Es algo real, tan real como las leyes de la física. Pero al mismo tiempo nos ayuda a escapar del ego, del presente de nuestra consciencia individual. Por eso creo que la música es realmente un alimento espiritual. Eso no significa que tenga que ser seria: a veces es sólo una humorada, una celebración, una fiesta.

P.– Su país, EEUU, está bastante dañado en estos tiempos. ¿Podría salvarlo la música?

R.— Sería maravilloso si alguien pudiese escribir una canción que resolviese
las diferencias y la división que nos paraliza en Estados Unidos. Nuestra política se ha polarizado enormemente.
Así que estaría genial que alguien pudiese volver a juntarnos, aunque eso es
pedir demasiado. Muchas de las primeras canciones de Bob Dylan han servido de base para movimientos, como
The times they are a-changin, Chimes
of freedom, Subterranean homesick
blues... Ojalá alguien pudiese escribir
de nuevo canciones como esas. Sería
tan bonito...

P.— En sus canciones también ha contado su adicción a la heroína y a otros opiáceos.

R.– La música que hago cuenta mi vida, es autobiográfica. Así, he escrito un montón de temas que considero «canciones de recuperación», sobre mi adicción. Es el caso de A junkie's lament, T-bone, Oh brother, 'Watchin' over me... Fue una parte muy importante de mi vida hasta 1983, cuando mi amigo, el saxofonista Micha el Brecker, me metió en el programa de los 12 pasos y me salvó la vida.

## LA ÚLTIMA Pregunta

HAN PASADO 40 AÑOS. La adicción a las drogas es un problema básico del ser humano. En

el caso de los opiáceos, es particularmente difícil, porque cuesta mucho sentirte cómodo en tu piel mucho tiempo después. El malestar y la ansiedad se viven como si estuvieses perdiendo la partida.

Por eso estan difícil mantenerse 'limpio'.



## EL RUIDO DE LA CALLE RAÚL DEL POZO

## Llegaron las lluvias

Por fin se ha apagado el sol más sádico del que se tiene memoria y los paraguas han dejado de ser sombrillas. Las moscas pegajosas y las golondrinas de bajo vuelo anunciaron lluvia, los gorriones se lanzaron a beber en los charcos. Como dice Ramón, bajo los chaparrones el metro se convierte en submarino. El otoño cumplió con su deber, como cuando era Zeus el que amontonaba las nubes y mandaba cesar al sol y Hesiodo decía que los relámpagos anunciaban los días de la siembra.

Los echacuervos y agoreros pronostican un invierno inclemente, con racionamiento. Esperemos que no acierten y atinen los de las cabañuelas, que saben leer el cielo, y anuncian un otoño lluvioso incluso nevado. Es verdad que los ríos se secan y no pueden mover las turbinas de las centrales hidroeléctricas.

Putin tiene la llave del gas y quiere exportar al balneario de Europa el interminable invierno ruso, que describen los escritores cocidos de vodka quemando los muebles para mantener la chimenea encendida. Es mejor agarrarse a Camus que, en las profundidades del invierno, finalmente aprendió que en su interior habitaba un verano invencible.

Putin ha dejado Europa tiritando con la inflación desbocada y al borde de la recesión, en una nueva crisis de la energía. El espía que quiso ser mariscal está siendo un ridículo general invierno que desmiente la leyenda de que Rusia no pierde una guerra y derrotó a Napoleón y a Hitler. Este cretino atacó Ucrania al estilo nazi y convirtió una guerra relámpago en una guerra civil prolongada y con generales capturados. Si Putin ganara la guerra, tendrán que contar los muertos. Los ultranacionalistas piden la ejecución de los generales de la invasión. En realidad, no se sabe lo que está pasando en el frente porque ésta es, más que ninguna, una guerra de desinformación y propaganda.

A nosotros nos coge el otoño en los inicios de una guerra electoral, con el bipartidismo recuperado, la decadencia de los nuevos partidos y un Sánchez hundido en las encuestas. Emiliano García-Page dice que el 96% del deterioro es por sus aliados y pactos. Parece que el procés se pudre pero ha contagiado al Gobierno.

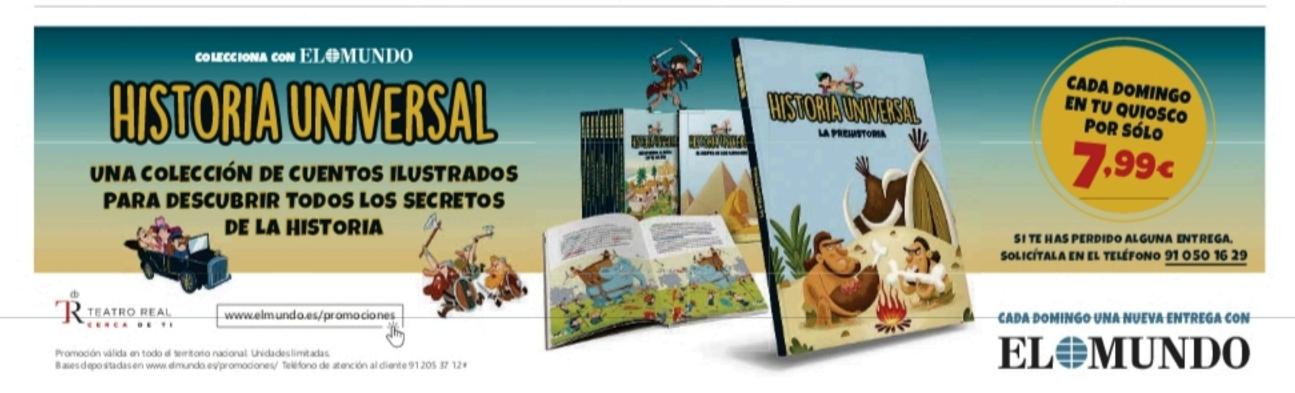